### Pánico y heridos por otra turbulencia, esta vez en un vuelo a Montevideo

-el mundo

El avión de Air Europa partió de Madrid y debió aterrizar de emergencia en Natal; un hombre tuvo que ser rescatado de dentro del portaequipajes. Página 6



### VUELVE UN ARGENTINO A LA F.1 CON EL TALENTO DE COLAPINTO

-deportes

El pilarense, de 21 años, formará parte de la práctica de Williams de este viernes, en el GP de Gran Bretaña, en Silverstone.

# LA NACION

MARTES 2 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El mercado duda del plan de Caputo: el blue superó los \$1400 y subió el riesgo país

NERVIOSISMO. La brecha trepó a 54,5%; reacción negativa por la falta de precisiones sobre el cepo

Tras la conferencia de prensa del viernes pasado del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili—que tenía como fin "bajar la ansiedad" sobre la salida del cepo cambiario—, el dólar blue se vendió ayer a \$1405 (\$40 más que el viernes) en las "cuevas" y "arbolitos" de la City

porteña. Además, subieron hasta \$65 los dólares financieros, al tiempo que cayeron los bonos y las acciones argentinas en el exterior (hasta 9%). El riesgo país avanzó 57 unidades y se posicionó en 1513 puntos básicos.

La reacción fuertemente negativa del mercado se debió, según los analistas, a la falta de precisiones sobre el fin de las restricciones cambiarias y a las dificultades que está mostrando el Banco Central para acumular reservas.

"El mercado está más interesado en ver cómo la Argentina va a salir del cepo que por las medidas fiscales y monetarias", resumió Fernando Marull, de FMyA. Página 15 Economía niega una crisis y cree en su plan para salir del cepo

Página 16



LAS MARCHAS DESBORDAN CORRIENTES. GOYA.—En 17 ciudades de la provincia, a las 19, miles de personas—muchas de ellas, niños—marcharon para pedir la aparición del chico desaparecido hace 19 días. "Seguimos buscando a Loan. Queremos justicia y saber la verdad", fue la consigna.

### Hallaron rastros en la camioneta del marino retirado y hay más interrogantes en el caso Loan

INVESTIGACIÓN. Analizan si se trata de sangre humana y la tía del chico sigue bajo sospecha

GOYA (De nuestros enviados especiales).—La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, de la que hoy se cumplen 19 días, continúa con su marcha contradictoria. Laudelina Peña, la tía del chico, aparece

en el centro de la escena. Por un lado, los fiscales federales que impulsan la causa principal analizaban anoche la información de los teléfonos celulares secuestrados para volver a pedir su detención por encubrimiento.

Por otro, los más recientes peritajes parecen aportar indicios que dan verosimilitud a la denuncia que Laudelina hizo el sábado a la madrugada: que su sobrino murió atropellado por la camioneta en la que viajaban

el marino retirado Carlos Pérez y su esposa, la exfuncionaria María Victoria Caillava. Los peritos policiales hallaron rastros de lo que podría ser sangre en una rueda del vehículo, y cabellos en su interior. Página 20

### Milei verá a Bolsonaro en Brasil, tras la pelea con Lula

REGIÓN. Ya había desistido de la cumbre del Mercosur por los cruces entre ambos

El presidente Javier Milei visitará el fin de semana al jefe opositor Jair Bolsonaro en Brasil, donde se realizará una cumbre de líderes conservadores. La decisión llega luego de la disputa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le había exigido a Milei que le pidiera disculpas por decir "bobadas". Milei le respondió que no se disculparía y lo llamó "zurdito". Luego, el Gobierno anunció que el presidente no asistirá a la cumbre del Mercosur en Asunción. Página 8

Bolivia convocó al embajador tras la denuncia de "autogolpe" Página 9

### Para la Corte, Trump tiene inmunidad parcial

un fallo controvertido respaldado por la mayoría conservadora, la Corte Suprema norteamericana dictaminó ayer que los expresidentes tienen cierta inmunidad ante la Justicia, decisión que extiende la prórroga en el caso penal contra Donald Trump, acusado de conspirar para anular su derrota en las elecciones de 2020 y de instigar la toma del Capitolio en enero de 2021. Página 2

### Newsan se queda con el negocio de Procter & Gamble en la Argentina

VENTA. La firma liderada por Cherñajovsky compra una planta y marcas como Gillette y Pampers Página 18

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

LA OFENSIVA DE LA PRIMERA DAMA

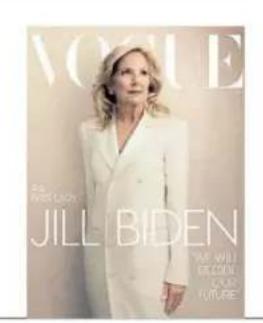

### La carrera hacia la Casa Blanca | CONTROVERTIDA DECISIÓN DIVIDIDA DE LOS JUECES

# La Corte le da un alivio a Trump, que evitaría ir a juicio por el asalto al Capitolio

El presidente "tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por sus actos oficiales", afirma el fallo del máximo tribunal; "no hay reyes en Estados Unidos", embistió Biden

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE UU.

WASHINGTON.-La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un respiro a Donald Trump en su saga en los tribunales norteamericanos al emitir un histórico y controvertido fallo que ampliola inmunidad presidencialy, en los hechos, complicó y retrasó el juicio por el ataque al Congreso muy probablemente más allá de la elección presidencial, un giro crítico en el comienzo de una nueva campaña que además abre la puerta para que Trump, si resulta elegido, pueda aniquilar la causa.

Trump enfrenta un juicio en los tribunales federales de Washington por su papel en el asalto trumpista al Capitolio del 6 de enero de 2021, ampliamente visto como el ataque más grave a la democracia de Estados Unidos, que buscó frenar el traspaso de poder al entonces presidente electo, Joe Biden. El Departamento de Justicia acusó a Trump de alentar ese ataque y de interferir con la transición, pero Trump alegó que, como presidente, tiene inmunidad por sus actos. La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que ayer dictaminó que los presidentes están parcialmente protegidos de ser procesados en la Justicia.

"Este caso plantea una cuestión de importancia duradera: ¿cuándo se puede procesar a un expresidente por actosoficiales cometidos durante su presidencia?", escribió el presidente de la Corte, John Roberts, al enmarcar la importancia del fallo.

"El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente noestá por encima de la ley. Pero bajo nuestro sistema de poderes separados, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por sus actos oficiales. Esa inmunidad se aplica por igual a todos losocupantes del Salón Oval", definió Roberts.

El fallo, que desató una verdadera tormenta politica, llegó tras una decisión dividida (6-3) según la línea ideológica que separa a los nueve jueces del tribunal: los seis magistrados conservadores, tres de ellos nombrados por Trump, votaron a favor de conceder inmunidad a algunos actos de los presidentes, mientras que las tres juezas progresistas, dos nombradas por Barack Obamayuna por Biden, votaron en contra.



Trump deja el escenario en una pausa del debate en Atlanta

Sonia Sotomayor fue la encargada de escribir una durísima opinión de indicó Sotomayor. La Corte, agregó, la minoria, a la cual se sumaron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. El fallo, escribió Sotomayor, es"una burla" al principio de que nadie está por encima de la ley.

"La decisión de hoy de conceder inmunidad penal a los expresidentes remodela la institución de la presidencia. Es una burla al principio, fundamental de nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que ningún

hombre está por encima de la ley", le concedió a Trump "toda la inmunidad que pidió y más".

"Porque nuestra Constitución no protegea un expresidente de responder por actos delictivos y de traición, disiento", cerró la jueza.

Para dimensionar el fallo de la mayoría, Sotomayor recurrió a un ejemplo extremo: un presidente que declara en un "discurso oficial" que tiene la intención de impedir que un

rival político apruebe una legislación a la que se opone, sin importar lo que cueste hacerlo, luego puede contratar a un sicario privado para asesinar a ese rival político y, según las implicancias del fallo, la acusa-

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

ción de asesinato "no podría incluir ninguna alegación de la admisión pública por parte del presidente" de una intención premeditada de apoyar el asesinato.

"Al final, entonces, bajo el nuevo paradigma de la mayoría, la exen-

ción del presidente de responsabilidad legal por asesinato, agresión, robo, fraude o cualquier otro acto criminal reprensible y prohibido dependerá de si cometió ese acto en su capacidad oficial, de modo que la respuesta a la cuestión de la inmunidad será siempre e inevitablemente: 'Depende''', señaló Sotomayor.

#### Demora

Con su fallo, la Corte devolvió la causa contra Trump por el ataque al Congreso al tribunal de distrito para procedimientos adicionales que determinen qué actos de Trumpincluidos en la demanda original del gobierno federal pueden ser juzgados, es decir, qué acciones gozan de inmunidad y cuáles no. En los hechos, la decisión del tribunal implica que la causa se empantanará y muy probablemente Trumpno irá a juicio por el ataque al Congreso antes de las elecciones, si es que alguna vez llega a esa instancia. Si Trump resulta elegido, una vez que regrese a la Casa Blanca puede nombrar a un nuevo fiscal general al frente del Departamento de Justicia, que retire la demanda en su contra, aniquilando la causa.

Trump calificó de "gran victoria" para la democracia el dictamen de la Corte. "Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. ¡Orgulloso de ser americano!", escribió Trumpen su red social, Truth Social. La campaña de Biden reaccionó con virulencia al fallo del máximo tribunal, al afirmar en una llamada con periodistas que Trump es una amenaza para la democracia, "quiere ser un dictador", yel fallo pone sobre relieve todo lo que está en juego en la elección de noviembre.

"Leacaban dedara Donald Trump las llaves para una dictadura", dijo Quentin Fulks, subdirector de la campaña de Biden, en una llamada con periodistas. "Trump quiere ser un dictador, quiere un poder sin control. Puso en la Corte a jueces que arrebataron la libertad a los estadounidenses y luego le dieron la libertad de hacer lo que quiera hoy", agregó.

El fallo de la Corte desató un amplio abanico de reacciones que fueron desde los elogios de la derecha y algunas figuras del Partido Republicano hasta las críticas duras de la izquierda, constítucionalistas y organizaciones de derechos civiles por el impactosobre la división de poderes, algunas de las cuales llegaron a acusar a la Corte de transformar la presidencia en una monarquía.

A última hora de ayer, el presidente Joe Biden cargó contra la Corte en un duro discurso en la Casa Blanca

"Esta nación fue fundada sobre el principio de que no hay reyes en Estados Unidos", arrancó Biden en su discurso. "Cada uno de nosotros somos iguales ante la ley. Nadie, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. La decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial cambió eso fundamentalmente. Para todos los efectos prácticos, la decisión de hoy significa casi con certeza que prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y un precedente peligroso", continuó el mandatario.

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

#### OFENSIVA DE LA PRIMERA DAMA

Jill Biden, en la tapa de Vogue

Tras el debate entre el presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump, la primera dama, Jill Biden, pasó a ocupar un rol de preeminencia que no había tenido hasta ahora, y se pronunció sin vueltas sobre las críticas al desempeño de su esposo en Atlanta. Su papel destacado la llevó a ser la protagonista de la tapa de julio de Vogue. No permitiremos que esos 90 minutos definan los cuatro años" de gobierno, dijo.

### "Un rey por encima de la ley" y otras conclusiones de un fallo divisivo

**EL ESCENARIO** 

Aaron Blake THE WASHINGTON POST

a Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que el expresidente Donald Trumpy los demás presidentes gozan de un significativo grado de inmunidad por sus acciones mientras ocupan el cargo, una decisión que puede tener repercusiones no solo sobre las causas penales que se tramitan contra Trump, sino también sobre el accionar de futuros presidentes.

En un fallo dividido de seis a tres que se corresponde con su división ideológica, la Corte resolvió que un presidente tiene inmunidad absoluta por sus acciones cuando está ejerciendo "el núcleo de sus potestades constitucionales", y que tienen "inmunidad presuntiva" por todos sus actos de gobierno.

La Corte dijo que eso era "necesario para salvaguardar la independencia y el funcionamiento del Poder Ejecutivo, y para permitir que el presidente cumpla con sus deberes constitucionales sin indebidas precauciones".

Sin embargo, el máximo tribunal también dictaminó que un presidente no es inmune al procesamiento por sus actos no oficiales.

Ese último punto deja abierta la puerta para que la causa contra Trump por intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020 siga su curso. Sin embargo, también borra del mapa judicial muchas de las conductas de Trump y deja un montón de cosas en el aire, y eso podría conducir a una larguísima batalla legal que muy probablemente empuje la resolución del caso hasta después de las elecciones de noviembre, para las cuales Trump es el presunto candidato presidencial republicano. Estas son las tres claves del dictamen de la Corte.

### O Clara victoria para Trump

Si bien Trump no obtuvo la "inmunidad absoluta" de todos sus actos que inicialmente buscaba—durante los alegatos orales ya había quedado claro que no ocurriría—, la decisión del máximo tribunal es una clara victoria política. El expresidente se fue con más de lo que muchos anticipaban y la causa podría cerrarse.

Los jueces no ahondaron en detalles sobre lo que es justo o injusto en los juicios contra Trump, sino que básicamente dejaron delineados parámetros amplios y le devolvieron el expediente a la jueza de distrito Tanya S. Chutkan para que evaluara de qué manera se aplicaban esos parámetros a la causa.

Algunos puntos importantes del fallo:

• El tribunal dictaminó que Trump tiene inmunidad absoluta de procesamiento por cualquier conducta



El asalto trumpista al Capitolio en 2021

ARCHIVO

"atinente a sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia", una parte importante de su acusación por cargos federales. Eso parece dejar fuera de discusión, por ejemplo, sus interacciones con Jeffrey Clark, funcionario del Departamento de Justicia y figura clave de su armado político que ha sido acusado junto con Trump en el estado de Georgia, así como a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia que le dijeron a Trump que sus teorías sobre el fraude electoral eran erróneas.

• El dictamen también dice que Trump goza de "inmunidad presuntiva" al procesamiento por presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que anulara las elecciones del 6 de enero de 2021, porque los actos de Trump "implican un acto oficial de gobierno", y agrega que corresponde a la fiscalía demostrar que procesar a Trump por esos hechos "no representa un peligro de intrusión en la autoridad

 y funciones del Poder Ejecutivo".
 El fallo deja abierta la posibilidad de que Trump pueda ser procesado por otras conductas, particularmente las relacionadas con personas que no pertenecían al Poder Ejecutivo ni a los diferentes estados.
 "Esas supuestas conductas no pueden clasificarse claramente como propias de una función presiden-

cial en particular". Todo lo cual significa que Trump igual puede ser procesado por algunas acciones, pero por otras no. Queda por determinar por cuáles sí y por cuáles no...

Otro punto crucial: el tribunal dictaminó que Trump no solo no puede ser procesado por determinadas conductas, sino que la conducta por la que tiene inmunidad ni siquiera puede ser utilizada como prueba en su contra. De modo que sus interacciones con funcionarios del Departamento de Justicia, por ejemplo, no pueden utilizarse para establecer una asociación ilícita para anular las elecciones.

Sobre este punto, uno de los seis jueces conservadores de la mayoría discrepó. "La Constitución no exige que los jurados sean ciegos a las circunstancias que rodean la conducta por la cual los presidentes pueden ser considerados responsables", escribió la jueza Amy Coney Barrett en su dictamen.

Y añadió: "Para entender los cargos que apuntan a un quid pro quo el jurado debe poder escuchar tanto el quid como el quo, por más que el quo por sí solo no pudiera usarse de base para alegar la responsabilidad penal del presidente".

### **O** Demora

Si bien técnicamente Trump todavía puede ser procesado, la decisión generará mucha incertidumbrey, lo que es más importante en relación con las elecciones de noviembre de este año, probablemente retrasará aún más todo el asunto. Si bien casi nadie esperaba que Trump fuese juzgado antes de las elecciones, este fallo prácticamente cancela esa posibilidad.

Y eso se debe a que la jueza de distrito Chutkan tendrá que evaluar qué partes del caso de la fiscalía son admisibles a partir de ahora, lo que podría llevar a largas discusiones y consideraciones de todo tipo, y lo que decida también podría dar lugar a interminables apelaciones. Chutkan va declaró anteriormente que si le remitían de nuevo la causa, le daría tres meses al equipo legal de Trump para prepararse para el juicio, sea que la fecha más temprana para el juicio ya era octubre, sin contar todas las nuevas decisiones que tendrá que tomar.

El dictamen de mayoría de la Corte Suprema sugiere revisar ciertos aspectos de la acusación, incluidos los comentarios que Trump hizo el mismo 6 de enero de 2021.

"La acusación incluye solo una selección de tuits y breves fragmentos del discurso que Trump pronunció en la mañana del 6 de enero, omitiendo su texto completo o su contexto", dice el dictamen de mayoria. "Que esos tuits, ese discurso y otras comunicaciones de Trump del día 6 de enero representen una conducta oficial de gobierno puede depender del contenido y el contexto de cada uno de ellos".

Y agrega: "Es mejor que ese análisis necesariamente basado en hechos lo realice el tribunal de distrito".

### € "Inmune, inmune, inmune"

Es tentador ver el fallo en el contexto de los juicios contra Trump, porque la preocupación inmediata es esa, pero también tendrá implicaciones de largo alcance para los futuros presidentes, incluso para un posible segundo mandato de Trump.

Y en ese frente, el ala liberal de la Corte levantó una gigantesca bandera roja y advirtió que el fallo puede empoderar a los futuros presidentes para tomar medidas drásticas. La jueza Sonia Sotomayor fue aún más lejos.

"¿Y si le ordena al Comando Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune", escribió Sotomayor. "¿Si organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Si acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune".

Y agregó: "La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irremediablemente. Ahora, cada vez que usa el poder oficial, el presidente es un rey por encima de la ley".

"Por miedo al futuro de nuestra democracia, disiento", concluyó Sotomayor. ●

Traducción de Jaime Arrambide

### Bannon se entregó y cumplirá una condena de cuatro meses

El exasesor y estratega de Trump está acusado de desacato al Congreso

WASHINGTON.—Steve Bannon, que fue aliado del expresidente Donald Trump por mucho tiempo, se entregó ayer en una prisión federal de Connecticut para cumplir una sentencia de cuatro meses por desacato debido a que no atendió una citación en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio.

Bannon llegó a la Institución Federal Correccional de Danbury, Connecticut, al mediodía y fue puesto oficialmente bajo custodia federal, indicó el Departamento de Prisiones.

Ante la prensa, Bannon se proclamó "prisionero político", dijo que el expresidente Donald Trump le ha dado "gran apoyo" y fustigó a los demócratas, incluido el secretario de Justicia, Merrick Garland. "Me enorgullezco de ir a prisión", dijo Bannon, y añadió que está enfrentándose "al corrupto Departamento de Justicia de Garland".

Poco antes de llegar a prisión, un grupo de partidarios –entre ellos, la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene–se aglomeraron al lado de la avenida frente al edificio. Aplaudíany gritaban mientras Greene y Bannon hablaban en conferencia de prensa, y ondeaban banderas y carteles en apoyo a Bannon. Otro grupo gritaba "¡enciérrenlo!" y "¡traidor!".

La multitud estaba desordenada y en ocasiones gritaba "¡EE. UU.!". Una partidaria del presidente Joe Biden le gritó a Bannon "¡traidor!". La policía tuvo que detener el tráfico para permitir la entrada de la camioneta que llevaba a Bannon.

Un juez autorizó a Bannon a permanecer en libertad por casi dosaños durante suapelación, pero le ordenó reportarse en prisión ayer luego de que una corte de apelaciones ratificó sus condenas por desacato al Congreso. La Corte Suprema rechazó su último recurso de apelación con el que trataba de evitar cumplir su condena.

Un jurado encontró a Bannon culpable de dos cargos por desacato al Congreso: uno por no presentarse ante una Comisión de la Cámara baja que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 y otro por negarse a proporcionar documentos relacionados con su participación en los intentos del expresidente republicano por anular la derrota que sufrió en las elecciones de 2020.

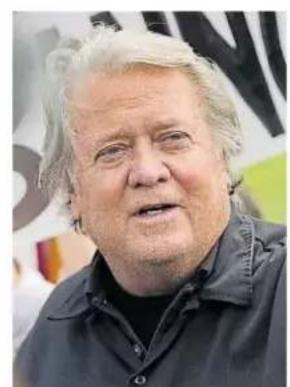

Steve Bannon

4 | EL MUNDO | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

### La carrera hacia la Casa Blanca | LOS PROBLEMAS DE UN PARTIDO

# "¿Cómo llegamos a esto?": la gran duda en el bando demócrata

Con un candidato de 81 años y sin plan B, la respuesta encierra falencias estructurales, un recambio generacional y fracturas ideológicas; ausencia de figuras partidarias históricas

Jim Rutenberg y
Adam Nagourney
THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK.— Recién finalizado el debate presidencial del jueves, mientras Jill Biden ayudaba al presidente Joe Biden a bajar del escenario, la exsenadora demócrata Claire McCaskill planteó una pregunta "dificil y desoladora" ante las cámaras de la cadena MSNBC.

"Tenemos que preguntarnos cómo llegamos a esto", dijo McCaskill.

Faltan apenas siete semanas para que los demócratas se reúnan en Chicago para nominar formalmente a Biden y el Partido Demócrata está sumido en una crisis. Pasmados por la claudicante actuación del presidente en el debate, muchos dirigentes partidarios, aportantes de campaña, militantes y votantes comunes ahora temen que Biden pierda ante el expresidente Donald Trump y arrastre consigo a los demócratas a una devastadora derrota en las elecciones locales y en la renovación de bancas del Congreso.

La respuesta a la pregunta de Mc-Caskill es un complejo cóctel de circunstancias históricas y falencias estructurales, de un partido con problemas de fisuras ideológicas internas y generacionales, y de un presidente demócrata envejecido que se pasó la vida luchando para llegar al cargo.

Biden está rodeado de un estrecho círculo de asesores y familiares de toda la vida que alentaron su deseo de ir por un segundo mandato. Pero las entrevistas con los principales estrategas del partido, funcionarios y allegados a otros dirigentes demócratas vistos como posibles aspirantes a la presidencia sugieren que "para llegar a esto" fue igualmente determinante que los líderes del partido se hayan dejado llevar por la complacencia o las presiones y se hayan alineado detrás de Biden en los momentos cruciales en que podrían haberlo convencido de dar un paso al costado.

Muchos de ellos, incluidos los principales asesores del presidente, sacaron conclusiones demasiado optimistas de la victoria de Biden frente a Trump en 2020, de su racha de victorias políticas como presidente y de los resultados sorprendentemente buenos de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de 2022.

"Fueron las elecciones de 2022", dice David Plouffe, máximo asesor de la campaña de Obama por la reelección en 2012. "Hicimos tres buenas elecciones consecutivas. La sensación era: no hay que cambiar nada".

### Barones retirados

Y unos 50 años después de que el Partido Demócrata reescribiera sus reglas para reducir el rol de los jefes políticos, tampoco había ningún líder que pudiera intervenir o que estuviera preparando calladamente un plan B. Otras figuras demócratas claves, como Obama o Bill y Hillary Clinton, que podrían haber presionado a Biden para que considerara retirarse o sugerido un plan alternativo, han seguido con



Biden, ayer, antes de criticar el fallo de la Corte que favorece a Trump

JACQUELYN MARTIN/AP

sus vidas después de abandonar la Casa Blanca y, como operan fuera del círculo cercano de asesores de Biden, no estaban en posición de plantearle a los Biden una conversación tan delicada.

En momentos claves, quienes intentaron dar la voz de alarma sobre las posibles vulnerabilidades de Bíden –entre ellos, David Axelrod, el principal estratega de Obama, y James Carville, que colaboró en la elección de Bill Clinton en 1992–fueron fustigados por los demócratas y cancelados en las redes sociales, y reprendidos por los principales asesores de Biden por su supuesta deslealtad.

Después de pasar revista a las debilidades de Biden, los potenciales candidatos que podrían haberlo desafiado abandonaron la idea por temor a la reacción violenta de un partido férreamente encolumnado detrás del presidente. Fue también un reconocimiento al peso de la

historia: desafiar a un presidente en ejercicio casi nunca tiene éxito, y Biden contaba con amplio apoyo entre los demócratas, y hasta hace muy poco, especialmente entre el crucial segmento de votantes ne-

"Lo dije entonces, tanto en privado como en público: si Biden decidía competir, iba a ser el candidato", apunta Axelrod. "Sabía que desafiarlo en las primarias sería un fracaso y que solo ayudaría a Trump. Y estoy convencido de que hubo potenciales rivales demócratas que hicieron los mismos cálculos y no quisieron poner en peligro su futuro político".

### Nueva generación

La situación sorprende aún más si pensamos que el Partido Demócrata, según sus operadores y militantes, tiene actualmente los mejores cuadros políticos de próxima generación en mucho tiempo. De hecho, muchos de ellos tienen más experiencia de gestión que Clinton y Obama cuando llegaron a la Casa Blanca: los gobernadores Andy Beshear, de Kentucky; Gavin Newsom, de California; J. B. Pritzker, de Illinois; Josh Shapiro, de Pensilvania, y Gretchen Whitmer, de Michigan; el jefe de la bancada en la Cámara baja, Hakeem Jeffries; el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y la vicepresidenta, Kamala Harris, que fue elogiada por su firme defensa de Biden tras el debate.

"La bancada demócrata nunca ha estado integrada por dirigentes tan formados a nivel local, estatal y federal", apunta Lis Smith, destacada estratega del partido. "Tenemos infinidad de excelentes alcaldes, gobernadores, senadores, congresistas y funcionarios del gabinete de próxima generación. Necesitamos llegara un acuerdo de caballeros: que 2024 es la última vez que les pedimos que esperen su turno", agrega Smith. Después de la elección de Biden, algunos de sus potenciales sucesores-como Pritzker y Newsom-empezaron a prepararse en silencio 
para una posible campaña en 2024, 
en caso de que Biden decidiera ser 
"un puente" hacia las nuevas generaciones, como él mismo había dicho, y hacerse a un lado después de 
su mandato.

#### Las bases

El objetivo neto era dejar sentadas las bases para una candidatura en 2028 y al mismo tiempo posicionarse muy discretamente en casode que Biden desistiera de competir en 2024. Según sus aliados, Newsom nunca consideró desafiar a Biden, algo que dejó muy en claro cuando desde la Casa Blanca empezaron a seguir nerviosamente sus movimientos y actividades políticas en todo el país.

Pero Biden mostró estar poco dispuesto a retirarse. Obtuvo una serie de victorias legislativas, entre ellas, la aprobación de una ley de proyectos de infraestructura por un billón de dólares consensuada con la oposición y un paquete de 1,9 billones de dólares para ayudar a la nación a lidiar con la pandemia de Covid, por los que fue elogiado por su capacidad de gestión, y algunos hasta compararon sus logros con los de Lyndon Johnson.

Curiosamente, a Biden también lo ayudó haber elegido a Harris como su vicepresidenta: muchos demócratas sentían que Harris carecía de la habilidad y la dimensión política para ponerse al frente de una candidatura a nivel nacional, y al mismo tiempo creían que sería difícil negarle a la primera vicepresidenta negra la posibilidad de competir si Biden no iba por la reelección.

En noviembre, una encuesta de The New York Times/Siena College reveló que Biden estaba detrás de Trump en cinco de los seis estados pendulares que suelen decidir la elección, y que los votantes estaban profundamente preocupados por la edad del presidente y por su política económica.

Axelrod volvió a la carga y una vez más planteó dudas sobre la viabilidad de la candidatura de Biden para enfrentar a Trump. "Lo que tiene que decidir es si es prudente presentarse", escribió Axelrod en la red social X. "¿Es lo mejor para el país o es lo mejor para él?".

Axelrod recibió una feroz reacción de los demócratas de todo el país, y hasta desde dentro de la Casa Blanca. El exjefe de Gabinete de Biden Ron Klain, por ejemplo, reflotó que en 2019 Axelrod se había referido a Biden como "Mr. Magoo", y se filtró que Biden había despotricado contra Axelrod en términos picantes.

Para los demócratas que analizan el actual panorama, que después del debate del jueves pasado parece todavía más alarmante que en noviembre, es difícil no preguntarse qué habría pasado si alguien hubiera convencido a Biden de no postularse.

Pero la decisión fue de Biden, y fueran cuales fuesen sus debilidades como candidato a la presidencia, dominó las primarias: él era el presidente, él era el líder indiscutido de su partido, y había sido él, como repitieron Biden mismoy sus asistentes, quien en 2020 y 2022 les habían demostrado a los escépticos que estaban equivocados.

"Teníamos a un presidente en ejercicio con el mejor historial económico desde Roosevelt, y que además es un hombre muy compasivo", señala Barbara Boxer, exsenadora demócrata por California. "¿Cómo no nos íbamos a aferrar a eso?".•

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 5

## Francia se convirtió en un problema que desvela a toda Europa

INCERTIDUMBRE. La posible pérdida de influencia del presidente francés es observada con inquietud por los socios de la UE, que lo consideran un factor de estabilidad para la región

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.-Francia inquieta a Europa. Los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, en las que la extrema derecha de Reunión Nacional (RN) llegó primera con el 33,15% de los votos, demostraron al mismo tiempo que la figura de "gran europeo" de Emmanuel Macron es rechazada por los electores y que el presidente francés tendrá dificultades para conservar su papel de "motor" en el Consejo Europeo en caso de cohabitación. Ante esta inédita situación, Bruselas no oculta su preocupación, sobre todo en cuanto a los programas económicos propuestos tanto por la extrema derecha como por el Nuevo Frente Popular (NFP). de izquierda.

"Nadie puede permanecer indiferente si (...) en Francia, nuestro socio más cercano y nuestro mejor amigo, un partido que ve en Europa ra vuelta, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.

legislativas del 30 de junio y el 7 de julio tendrá consecuencias importantes para el futuro de Francia. pero también de Europa", afirmó, por su parte, Pieyre-Alexandre Anglade, diputado macronista saliente de los franceses en el extranjero de Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

la UE enfrentan actualmente "una multitud de dificultades y desafíos". que van de la "competencia econó-



Marine Le Pen, ayer, tras el triunfo, en la sede de Reunión Nacional en París

aumento de los extremos".

La situación de Francia está en el centro de la atención de sus socios "El resultado de las elecciones europeos. El domingo 23 de junio, el canciller alemán, Olaf Scholz, se declaró "preocupado" por la perspectiva de una victoria de la extrema derecha en las legislativas francesas, y subrayó que esperaba que "los partidos que no sean el de [Marine] Le Pen, por decirlo de alguna forma, ganen las elecciones".

Todos miran con preocupación, A su juicio, tanto Francia como en efecto, la eventual pérdida de influencia que el presidente francés, ardiente europeista, tuvo hasta ahora en la mesa del Consejo Eu-

el problema y no la solución llega mica" a la "transición climática", ropeo, que reúne a los jefes de Espor primera vez en la historia del ampliamente primero", declaró pasando por la "guerra en las frontado y de gobierno de los 27 países bloque- o el nacimiento de un círel domingo, después de la prime- teras de la Unión Europea (UE)" y "el miembros. En Bruselas, Macron, que nunca dudó en consagrar extensos discursos sobre el futuro de Europa, encarnaba hasta ahora una forma de "estabilidad", asegura una fuente europea para la cual "ese adjetivo cuenta, frente a un mundo que tambalea con la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, la amenaza de un retorno de Donald Trumpa la Casa Blanca y una China cada vez más agresíva".

Emmanuel Macron es desde 2017 miembrodel Consejo Europeo, donde poco a poco asumió la posición de figura de proa. Europa le debe, en parte, el plan de reactivación post-Covid -con un empréstito común culo de debate inédito de la Comunidad Política Europea (CPE) entre los 27 miembros y sus numerosos vecinos extraeuropeos.

El dúo formado por Emmanuel Macron y la excanciller alemana Angela Merkel, y en menor medida con Olaf Scholz, permitió a Europa avanzar e innovar. ¿Qué podría suceder ahora?

"Cualquiera sea el resultado, Macron no saldrá fortalecido. Esa realidad se acompaña con el temor europeo de que termine atrapado políticamente entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y que esto le haga la tarea aún más difícil en Bruselas", estima Jean-Dominique Giuliani, presidente de la Fundación Robert Schuman.

"Desde que está bajo presión a nivel nacional, no consigue el mismo eco en la escena europea", detalla, y lamenta una "seria falta de liderazgo en la UE".

Por parte del Parlamento Europeo, la inestabilidad tricolor complica el trabajo de los eurodiputados franceses. Si bien los 30 representantes del RN se frotan las manos, así como los pertenecientes a la ultraizquierdista La Francia Insumisa (LFI), aquellos venidos del arco republicano se preocupan. Y esto no escapa a sus pares de otros Estados miembros. El ecologista alemán Daniel Freund reconoce que "organizar elecciones nacionales tres semanas después de las europeas es lo peor para preservar la influencia francesa en esta casa (el Parlamento Europeo): es el momento en que los grupos se constituyen, cuando los puestos son distribuidos, sobre todo las presidencias de las comisiones parlamentarias. El problema es que los eurodiputados franceses estaban en campaña en su país, lo que no ayuda para pesar en Bruselas".

No obstante, durante la cumbre del 27 y 28 de junio, Francia y Alemania cumplieron como siempre su rol: trataron de instalar sus ideas comunes en materia de competitividad para Europa, desmintiendo así una eventual "desaceleración" del dúo franco-alemán, considerado históricamente "el motor de Europa". Pero ¿qué pasará ahora?

¿Francia, país fundador y segunda potencia económica del bloque, seguirá jugando su papel de motor de la Unión Europea? ¿Cuál será el poder desestabilizador de RN si accede al poder?

Eric Maurice es analista del Centro de Estudios de Política Europea (EPC) y reconoce que nada será fá-

"Todos saben que nada se hace en Europa sin un acuerdo franco-alemán y que un gobierno de Reunión Nacional adoptará una oposición frontal con la Unión Europea y con sus políticas. Es ese doble aspecto que inquieta enormemente a Bruselas y a los socios de Francía". •

### POSIBLES ESCENARIOS DE UNA ELECCIÓN DECISIVA

¿Qué pasó?

En la primera ronda electoral, anteayer, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reunión Nacional (RN), y sus aliados lograron un importante avance al alcanzar alrededor de un tercio de los votos. La coalición Nuevo Frente Popular (NFP), que incluye a fuerzas de centroizquierda, verdes y de izquierda dura, quedó en segundo lugar, por delante de la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, que terminó tercera, con solo el 20% de los votos.

¿Cómo funciona?

Las elecciones para los 577 escaños en la Asamblea Nacional de Francia son un proceso de dos vueltas. En las circunscripciones donde ningún candidato ganó directamente en la primera ronda, los dos primeros candidatos, así como cualquier otro con más del 12,5% del total de votantes registrados en ese distrito, pasan a una segunda ronda. Con RN en posición de fuerza, la presión recrudeció sobre sus rivales para que se retiren en caso de balotajes con tres candidatos y de ese modo aumentar las opciones del mejor posicionado contra un rival ultraderechista.

¿Qué ocurre ahora?

Los rivales de Reunión Nacional intentan evitar que obtenga una mayoría absoluta. La coalición de izquierda dijo que retiraría a sus candidatos en distritos donde terminaran en tercer lugar para ayudar a respaldar a otros candidatos opuestos a la ultraderecha. La alianza centrista de Macron también dijo que algunos de sus candidatos se retirarían antes de la segunda ronda para tratar de bloquear a Reunión Nacional.

Esa estrategia ha funcionado en el pasado, cuando el partido de Le Pen y su predecesor, el Frente Nacional, eran considerados por muchos como parias políticos. Pero ahora el partido de Le Pen tiene un amplio y arraigado apoyo en todo el país.

¿Qué es la cohabitación?

 Si Reunión Nacional o cualquier otra fuerza política que no sea su alianza centrista consigue una mayoría, Macron se verá obligado a nombrar un nuevo primer ministro que pertenezca a esa nueva mayoría. En esa situación, conocida como "cohabitación" en Francia, el gobierno aplicaría medidas que no

encajan con el plan del presidente.

La república francesa moderna ha experimentado esa convivencia en tres ocasiones, la última durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, con el primer ministro socialista Lionel Jospin, entre 1997 y 2002.

¿Por qué importa?

La Asamblea Nacional, la Cámara baja, es la más poderosa de las dos del Parlamento francés. Tiene la última palabra en el proceso legislativo por encima del Senado, que está dominado por conservadores. Macron tiene un mandato presidencial hasta 2027 y ha dicho que no dejará el puesto antes de que expire su mandato. Pero un presidente francés debilitado podría complicar muchas cosas en el plano internacional.

Tanto la ultraderecha como la coalición izquierdista tienen posiciones muy alejadas de la estrategia de Macron, algo que probablemente sería una fuente de tensiones durante una hipotética cohabitación.

El líder de ultraderecha Jordan Bardella, que podría convertirse en primer ministro, afirmó que sería

"respetuoso de la Constitución y del papel del presidente", pero sin hacer concesiones.

¿Qué pasa si no hay mayoría?

 El presidente puede nombrar un primer ministro del grupo parlamentario más numeroso en la Asamblea aunque no tengan mayoría absoluta, como ocurrió con la propia alianza centrista de Macron desde 2022.

Sin embargo, Reunión Nacional ya díjo que rechazaría esa opción porque supondria que el gobierno de ultraderecha podría ser depuesto con rapidez en una moción de censura si otras formaciones políticas se pusieran de acuerdo.

El presidente podría intentar construir una amplia coalición de izquierda a derecha, una opción que parece improbable dadas las grandes discrepancias políticas.

Otra alternativa sería nombrar un "gobierno de expertos" no afiliados a partidos políticos, pero eso requeriría del visto bueno de una mayoría en la Asamblea Nacional.

Ese gobierno tecnócrata se ocuparía en su mayor parte de los asuntos cotidianos en lugar de hacer grandes reformas.

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024 6 EL MUNDO

# Minutos de pánico y escenas de terror en otro vuelo: 27 heridos

PÁNICO. El avión, un 787-9 Dreamliner con 325 pasajeros a bordo, cubría el trayecto Madrid-Montevideo y tuvo que desviarse a Brasil por las "fuertes turbulencias"

MONTEVIDEO.- Un vuelo de Air Europa que cubría la ruta entre Madridy Montevideo aterrizó de emergencia ayer en la ciudad brasileña de Natal debido a un episodio de fuertes turbulencias. El incidente dejó 27 heridos de diferente gravedad y varios pasajeros con contusiones leves.

El avión, un Boeing 787-9 Dreamliner con 325 pasajeros a bordo, aterrizó de manera segura en el aeropuerto internacional de Natal. Tras el aterrizaje, la nave fue revisada para determinar el alcance de los daños y Air Europa envió una nueva aeronave para recoger a los pasajeros afectados.

La cancillería uruguaya indicó ayer que los pasajeros que necesitaron de atención médica "fueron trasladados de inmediato al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel de la ciudad de Natal y están siendo atendidos".

Una fuente diplomática uruguaya declaró que los heridos son "entre 25 y30", pero el número no esdefinitivo. En su mayoría sufrieron "traumas leves" y "a priori no hay nadie con la vida en riesgo", indicó.

El vuelo UX045 de Air Europa tuvo que desviarse hacia Natal (Brasil) debido a "fuertes turbulencias", según comunicó la compañía a través de sus redes sociales.

"Fueron unos segundos de caos", relató una pasajera al diario El País de Uruguay.

"Íbamos sobre el Atlántico cuando anunciaron posibles turbulencias. En pocos segundos el avión cayó muchísimo y la gente que iba sin cinturón salióvolando, golpeando el techoy rompiendo las placas, incluso los asientos", añadió.

Varios testimonios dieron cuenta de que uno de los pasajeros quedó incrustado en uno de los paneles del techo de la cabina y tuvo que ser rescatado por otros a través del portaequipaje de mano.

Unavezen Natal, los pasajeros fueron retenidos varias horas. "Primero bajaron a los heridos, luego subió la Policía Militar para hacer fotos", detalló la pasajera, quien compartió imágenes del incidente. "Atendieron a los heridos en la pista; algunos fueron directamente al hospital. Nos dijeron que nos mandarán otro avión y que iremos a un hotel, pero todo es



Un asiento destrozado por los bruscos movimientos del Dreamliner



muy confuso", añadió, conversando La violencia de la turbulencia desprendió varios paneles de la cabina

con el medio uruguayo ayer.

Otros pasajeros también compartieron videos y fotos del desvío y del estado del avión tras el aterrizaje.

Un impactante video que circuló en redes sociales mostró el momento en el que un hombre quedó atrapadoenelcompartimientosuperiordel avión. La grabación mostró a otros pasajeros intentando ayudar al hombre atrapado, logrando finalmente liberarlo del porta equipaje mientras el avión se sacudía violentamente.

Testigos que viajaban en el avión habían dicho que la gente que iba sin cinturón "salió volando", golpeando el techo y rompiendo las placas, incluso los asientos. La compañía también aseguró: "Esta tarde [por ayer a la tarde] despegará un avión desde Madrid para recoger a los pasajeros y continuar el viaje hasta Uruguay. Ampliaremos la información cuando tengamos más datos".

#### Seguidilla de incidentes

En las últimas semanas se han reportado varios incidentes de turbulencias aéreas en aviones de la marca Boeing.

Uno de los más graves ocurrió en un vuelo de Boeing 777-300ER de Singapore Airlines entre Londres y Singapur: "El avión comenzó a descender bruscamente y quienes no llevaban el cinturón de seguridad salieron proyectados contra el techo", relató un pasajero. Este incidente terminó con un muerto y varios heridos de gravedad. En mayo, un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín fue golpeado por fuertes turbulencias que causaron 12 heridos.

El mes pasado, Boeing anunció que llevará a cabo inspecciones adicionales de algunos de sus aviones 787 de fuselaje ancho después de revelar que los elementos de fijación en los fuselajes de algunos aviones pueden haber sido instalados incorrectamente, el último de una serie de problemas decalidad que han plagado el gigante aeroespacial.

Los científicos apuntan que el cambio climático puede provocar más turbulencias en los vuelos, a veces invisibles en el radar, concretamente por las emisiones elevadas de dióxido de carbono que afectan las corrientes de aire.

Paul Williams, catedrático de ciencias atmosféricas de la Universidad de Reading, Inglaterra, lleva más de una década estudiando las turbulencias. Las investigaciones de Williams handescubiertoquelasturbulencias en aire blanco, que se producen con mayor frecuencia a gran altitud y en invierno, podrían triplicarse a finales del siglo. Según él, de todas las categorías, este tipo de turbulencia está aumentando en todo el mundo a todas las altitudes de vuelo, consignó el mes pasado The New York Times. .

Agencias AP, AFP y DPA

### Los incendios en la Amazonia baten récords tras la sequía

BRASIL. Se trata de la peor cifra para un primer semestre en 20 años según registros; el cambio climático contribuyó a este aumento

RIO DE JANEIRO.- Brasil regis-Amazonia en el primer semestre, la peor cifra en dos décadas y un incremento de 61% con respecto al año pasado, según datos satelitales disponibles ayer.

Desde que estos datos comenzaron a ser compilados en 1998 por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la mayor selva tropical del mundo sufrió en el primer semestre más incendios solo en 2003 (17.143) y 2004 (17.340).

El total de incendios ocurridos respecto a 2022. en el primer semestre está muy por encima del mismo período del año pasado (8344).

Se trata de una mala noticia pa-

ra el gobierno del presidente Luiz tró 13.489 focos de incendio en la Inácio Lula da Silva, que debe hacer frente a este incremento de incendios mientras la deforestación continúa disminuyendo en la Amazonia.

Según los datos del INPE, del 1º de enero al 21 de junio (última fecha disponible) fueron deforestados 1525 kilómetros cuadrados, en comparación con 2649 km2 en el primer semestre de 2023, una reducción del 42%.

El año pasado, la deforestación ya se había reducido a la mitad con

Lula prometió poner fin a la deforestación ilegal en la Amazonia para 2030, que había aumentado durante el gobierno de su predece-

sor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Según Romulo Batista, portavoz de Greenpeace Brasil, "el cambio climáticocontribuye" a este aumento de incendios forestales, causados particularmente por una sequía excepcional que afectó a la Amazonia el año pasado.

Lamentablemente, buena parte de los biomas brasileños se encuentran bajo estrés hídrico por falta de lluvias", explicó.

"El ambiente se vuelve más seco, y la vegetación más seca favorece más los incendios", dijo.

El experto estimó, sin embargo, que "la mayoría de estos incendios no estallan de forma espontánea o por la caída de rayos", sino por "la

acción humana", sobre todo para despeje de tierras con el fin de expandir las actividades agrícolas.

### Récord de Pantanal

Los incendios forestales alcanzaron también niveles récord en el primer semestre en regiones del Pantanal, el mayor humedal del mundo, y la sabana del Cerrado, ambas al sur de la Amazonia.

En el Pantanal, que vive momentos dramáticos con vastas áreas cubiertas de humo y cielos rojos por el fuego, 3538 focos fueron identificados desde inicios del año, un incremento de 2018% sobre el primer semestre del año pasado.

Esto representa también un aumento de cerca del 40% respecto a

2020, cuando se batieron todos los récords y el 30% del bioma se vio afectado por el fuego.

Solo en junio se identificaron 2639 focos de incendio, seis veces más que el récord anterior para este mes del año, que data de 2005.

La situación es más preocupante si se toma en cuenta que el pico de incendios suele alcanzarse en la segunda mitad del año, especialmente en septiembre, en plena estación

El estado de Mato Grosso, donde se ubica gran parte del Pantanal, declaró la semana pasada el estado de emergencia, y el gobierno anunció el envío de refuerzos de bomberos. •

Agencia AFP

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, arriba a la ceremonia de traspaso en Bruselas

# Orban asume en la UE con la intención de imprimirle un sello trumpista

CAMBIO. Hungría tomó la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea; "Hagamos Europa grande otra vez"

Emily Rauhala y Beatriz Ríos

THE WASHINGTON POST

BRUSELAS.— Hungría ha pasado los últimos años criticando a la Unión Europea (UE). Durante los próximos seis meses, Hungría ayudará a liderarla, y será un viaje salvaje y revelador.

Hungría, el principal disruptor de la UE, asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, un trabajo que determina la agenda del bloque, pero que rara vez aparece en los titulares más allá de la somnolienta Bruselas.

Pero el lema del país para su mandato – "Hagamos a Europa grande otra vez" – sugiere que Hungría planea aprovechar al máximo su turno ante el micrófono de la UE, probablemente burlándose de sus aliados y alabando a una derecha resurgente.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ocupa un lugar central en un momento en el que el éxito de los partidos de extrema derecha en las últimas elecciones ha sacudido al establishment europeo y el mundo está reflexionando sobre el posible regreso de un agitador populista diferente, el expresidente Donald Trump.

En Francia, el fuerte resultado del partido de ultraderecha de Marine Le Pen llevó al presidente Emmanuel Macron a disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, que han sumido en el caos político a una potencia clave de la UE. Alemania, por su parte, se tambalea por el éxito del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), un partido que el servicio de inteligencia nacional del país considera extremista.

Orban tiene fuertes vínculos con el movimiento político de Trumpy está aprovechando este momento para enviar un mensaje a las figuras de extrema derecha de ambos lados del Atlántico: "Estamos juntos en esto y en ascenso".

"Las fuerzas nacionalconservadoras, soberanistas y cristianas están en ascenso en toda Europa", escribió en X esta primavera. "Somos la peor pesadilla de los burócratas de #Bruselas".

"#MakeEuropeGreatAgain", agregó, "#MEGA", un juego de palabras con "Make America Great Again" ("Hagamos América grande otra vez"), el lema de Donald Trump, que vuelve a cobrar fuerza de cara a las elecciones en Estados Unidos.

Orban y la UE han estado enemistados durante años, pero es particularmente impopular en Bruselas en este momento porque ha retrasado el apoyo financiero a Ucrania y pareció usar el tema como palanca en su intento de lograr que la unión desbloquee miles de millones de dólares en fondos congelados por preocupaciones sobre la democracia húngara.

Daniel Freund, miembro alemán del Parlamento Europeo y un crítico abierto de Orban, escribió recientemente una carta en la que pedía la suspensión de la presidencia húngara por estos motivos. "Es hora de que la UE se oponga a la intimidación de un gobierno que claramente tiene problemas para suscribir los principios y valores europeos más básicos", escribió.

"Hungría en su estado actual nunca pasaría los criterios de adhesión para unirse a la UE", continuaba la carta. "Por lo tanto, no se debe permitir que sus líderes criminales representen a la Unión".

Pero la presidencia sigue adelante y, durante los próximos seis meses, Hungría tendrá que encontrar un equilibrio entre criticar a la UE y utilizarla para promover sus intereses.

### Del dicho al hecho

Los diplomáticos húngaros en Bruselas han establecido una agenda que parece relativamente convencional: frenar la inmigración, mejorar la competitividad de la UE y reforzar la defensa europea. Pero Orban y sus aliados cercanos parecen ver los próximos seis meses como una oportunidad para "trollear" a Bruselas, en particular

ahora que el apoyo en su país está disminuyendo.

En una sesión informativa sobre la presidencia húngara, Zoltan Kovacs, vocero de Orban, dijo que el objetivo era "un cambio en Bruselas".

Sin embargo, los observadores de la UE se muestran escépticos sobre cuánto podrá hacer realmente Hungría, debido a la naturaleza tanto del trabajo como de este momento político particular.

La presidencia rotatoria del Consejo de la UE requiere que los países dejen de lado sus intereses nacionales y actúen como convocantes a nivel de la UE, estableciendo y dando forma a la agenda. Hungría está interviniendo justo después de las elecciones del Parlamento Europeo, en un momento en el que los funcionarios y diplomáticos del bloque están más centrados en conseguir nuevos puestos de trabajo que en trabajar en grandes expedientes.

En los últimos años, Hungría ha sido reticente a la agenda UE, sobre todo por frenar los esfuerzos para ayudar a Ucrania y frustrar a Rusia. Los Estados miembros han seguido adelante con sus esfuerzos por evitar disrupciones, iniciar conversaciones de adhesión (con Ucrania y Moldavia, por ejemplo) y aprobar más ayuda militar para Ucrania.

"Incluso si Hungría quisiera bloquear debates u orientar las discusiones de una forma u otra, no habrá muchas luchas legislativas por concluir", dijo Eric Maurice, analista de políticas del Centro de Política Europea, una institución de pensamiento con sede en Bruselas.

En cambio, Hungría se centrará en triunfos retóricos, al estilo MA-GA (¿o MEGA?). "El mayor desa-fío en los próximos seis meses será separar el ruido del impacto real", dijo Zselyke Csaky, investigadora principal del Centro para la Reforma Europea, un grupo de expertos con sede en Londres, "porque espero mucho ruido". •



Puigdemont, en un acto en Francia

JOSEP LAGO/AFP

### La Corte les negó la amnistía a líderes catalanes separatistas

CONDENA. Decidió mantener la orden de arresto contra Carles Puigdemont por "malversación"

MADRID.— Un mes después de aprobarse la amnistía para los independentistas catalanes, el Tribunal Supremo español rechazó ayer aplicarla a quien se esperaba que fuera su principal beneficiado, Carles Puigdemont, y mantuvo la orden de captura contra el expresidente catalán huido de España.

El juez Pablo Llarena, del Supremo, a cargo de este caso, "ha dictado un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación" que pesa sobre Puigdemont, indicó el tribunal en una nota de prensa. La medida también afecta a los exdiputados Antonio Comín y Lluís Puig, que estaban a cargo de los departamentos de Salud y Cultura de Cataluña, respectivamente.

La orden de detención contra quien era el presidente catalán cuando la región intentó separarse de España, en 2017, sigue vigente, precisó Llarena en su decisión, que puede ser recurrida dentro de los próximos tres días.

El esperado fallo del Tribunal Supremo es un duro revés para la ley impulsada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que debería haber tenido como principal beneficiado a Puigdemont, quien esperaba poder regresar a España después de siete años.

Investigado por malversación, desobediencia y terrorismo, esto último por su papel en la ola de disturbios de 2019 en las calles catalanas, Puigdemont es solicitado por la Justicia española desde la fallida secesión de 2017, tras la cual se instaló en Bélgica, mientras otros líderes separatistas eran encarcelados y juzgados.

Llarena concedió que la ley de amnistía es aplicable al delito de desobediencia, pero estimó que "los comportamientos atribuidos" a Puigdemonty otros dos independentistas en la causa "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación".

Estas salvedades son haber querido obtener "un beneficio personal" y que sus actos hayan afectado "a los intereses financieros de la Unión Europea", supuestos que se cumplen a juicio del magistrado.

Por ello, se mantiene la orden de detención contra Puigdemont por "el delito de malversación, pero no en el de desobediencia", aclaró Llarena.

El caso por el que Puigdemont está siendo investigado por terrorismo lo lleva otra instancia judicial diferente.

Poco después del anuncio del Supremo, Puigdemont reaccionó en X con un breve mensaje que decía "la Toga Nostra", en un juego de palabras entre las togas que usan los magistrados y la mafia siciliana de la Cosa Nostra.

### Caso por caso

El 30 de mayo, el Parlamento español aprobó definitivamente una ley de amnistía para los independentistas catalanes encausados o condenados por diversos delitos por la tentativa de independencia de 2017.

Fue el precio que pagó Pedro Sánchez para ser reelegido como presidente del gobierno en noviembre, gracias al apoyo de los 14 diputados de los dos partidos independentistas catalanes, que exigían esta medida en contrapartida.

La oposición de derecha y de ultraderecha han sido duras críticas de la ley, que consideran "inconstitucional", y contra ella se han manifestado numerosas veces.

La intención de los legisladores era que empezaran a desactivarse órdenes de detención y que estas anulaciones se mantuvieran mientras las instancias superiores resuelven recursos, algo que puede llevar meses o años.

Con más de 400 personas encausadas o condenadas que podrían beneficiarse, se espera que el borrón y cuenta nueva sea laborioso en los tribunales, que han de decidir caso por caso. La semana pasada, un exmiembro del gobierno regional catalán y un policía se convirtieron en los primeros beneficiados por la ley. Los jueces tenían dos meses desde fin de mayo para implementarla. •

Agencias AFP y ANSA

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS TENSIONES CON OTROS PRESIDENTES LATINOAMERICANOS

Con sus dichos y gestos, Milei planteó una confrontación directa con varios países de la región, además de los vecinos Brasil y Bolivia



### La relación con el mundo | CONFLICTO REGIONAL

# Milei viajará a Brasil para ver a Bolsonaro y profundiza su distancia con Lula

El Presidente irá el fin de semana a un acto con el exmandatario y dirigentes de derecha, pero se ausentará de la cumbre del Mercosur en Paraguay para evitar a su par brasileño

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

No se verá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero se reunirá con Jair Bolsonaro. En una clara y contundente elección de sus prioridades políticas e ideológicas, el presidente Javier Milei tiene previsto para este fin de semana un viaje a Brasil, en una medida sorpresiva y también estratégica.

La decisión de viajar se conoce después de confirmar a través de voceros oficiales que no irá a la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que se iba a cruzar con el mandatario brasileño.

Milei y Lula da Silva renovaron sus choques en los últimos días, luego de que el presidente de Brasil le exigiera que pidiera disculpas y la Casa Rosada contestara que no había nada por lo que pedir perdón.

Ayer, altas fuentes oficiales afirmaron a LA NACION que el Presidente estaráelsábadoyeldomingoenBrasil, pero para verse con Bolsonaro.

Sin dar demasiados detalles, trascendió que su destino será la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), a realizarse en el balneario de Camboriú, donde hablará el primer mandatario.

También estará el portavoz Manuel Adorni.

En el encuentro, Jair y su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro, aliados políticos del primer mandatario, serán de la partida, junto a otros dirigentes de la derecha regional, como el chileno José Antonio Kast y el mexicano Eduardo Verástegui.

En su conferencia de prensa diaria, el portavoz Adorni reconoció "probable" la presencia de Milei en Adorni. la reunión de la CPAC Brasil.

El Presidente ya habia participadodelencuentroen 2022, mientras era diputado nacional, según recuerda la página oficial de la cumbre conservadora.

Milei estaría en Brasil el sábado para exponer al dia siguiente ante los dirigentes conservadores del continente, aun cuando el portavoz evitó confirmar su presencia en el encuentro.

Mucho se habló sobre la decisión de Milei de no ir a la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción el lunes próximo y delegar la representación argentina en la canciller Diana Mondino.

Fuentes oficiales lo atribuyeron a las últimas declaraciones cruzadas entre ambos, que comenzaron cuando Lula exigió una "disculpa al pueblo de Brasil" por decir "bobadas", al llamarlo comunista y corrupto.

Milei le contestó dos días más tarde, y aclaró que no pediría disculpas a su par, a quien tildó de "zurdito con el ego inflado". Y se preguntó: "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la ver-

Luego de ese duro y reciente intercambio, y en el contexto de un vínculo deteriorado desde sus inicios, el Presidente optó por no ir a la cumbre del Mercosur.

Se trata de la primera cumbre en lo que va de su mandato, aunque desde la Cancillería abrigan alguna esperanza de poder revertir su decisión.

"No le dan los tiempos, y para nosotros el Pacto de Mayo, el 9 de julio, es muy importante", contestaron voces oficiales a modo de justificativo.

Lo cierto es que Milei, que no tuvo encuentros bilaterales con líderes de los países vecinos salvo su encuentro de febrero pasado con el paraguayo Santiago Peña, tiene poco interés en avanzar hacia un Mercosur fortalecido.

### La agenda

"El 8 es la vigilia, el 9 la actividad arranca muy temprano, es una sobrecarga que no queremos que el Presidente tenga", dijo el portavoz

El vocero agregó que, a pesar de las distancias políticas e ideológicas "astronómicas" entre ambos presidentes, "Milei jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos".

Fuentes diplomáticas dejaron trascender a LA NACION el desencanto del lado brasileño por la decisión del Presidente.

También aseguraron que Lula da Silva, que en su momento no

respondió una carta de Milei en la que le pedía sostener un encuentro, "estaba dispuesto" a llevar a cabo una reunión bilateral con Milei en un apartado del encuentro de mandatarios.

Un viaje a Brasil sin ver al presidente de ese país tendría algunas similitudes con los dos pasos de Milei por España, en los que recibió premios y se reunió con dirigentes de la ultraderecha (Vox) y el Partido Popular (la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), pero no se vio con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Sería una provocación a Lula y complicaría el vínculo para todo su mandato", comentó un experto en relaciones diplomáticas vinculado al macrismo al enterarse de la noticia.

"Para nada, ya estaba previsto que fuera", contestaron voces del Gobierno, para responder a las criticas de Lula.

La otra visita a un líder opositor la protagonizó Milei en Estados Unidos, donde se saludó con el republicano Donald Trump, también, en una cumbre de líderes opositores.

Ayer, fuentes del Gobierno confirmaron el viaje presidencial a Brasil, del que -al menos oficialmente- no estaban avisados en Itamaraty.

Hasta la semana pasada, el vínculo bilateral incluía la frialdad entre ambos presidentes, pero también hubo mucha actividad y acuerdos puntuales entre los dos gobiernos.

La ayuda de Brasil a la Argentina en la provisión de gas, negociación con Petrobras mediante, y el voto argentino en favor del candidato de Brasil en Interpol fueron las últimas dos muestras de convi-

Sin embargo la relación diplomática no alcanzó. Ni siquiera los cuatro encuentros que la canciller Mondino mantuvo con su par Mauro Vieira sirvieron para bajar la animosidad, que, al menos en lo discursivo, se transmiten ambos presidentes y mantiene la tensión en el vínculo bilateral con el principal socio del Mercosur. •



Milei y Bolsonaro, en la asunción del Presidente

### Los bolsonaristas en la Argentina, un punto de conflicto en la relación

Unos 60 militantes del líder opositor brasileño cruzaron la frontera para evitar las causas judiciales

A los 78 años, Luiz Inácio Lula da Silva conserva en su memoria muchas imágenes impactantes de su carrera política y sus años al frente de Brasil.

Sin embargo, según cuentan conocedores de la política brasileña, pocas lo alteran tanto como aquel ejército de camisetas verdes y amarillas que el 8 de enero de 2023 invade Planalto.

Eran los seguidores de Jair Bolsonaro que clamaban por un supuesto "fraude" en las elecciones que le permitieron a Lula un regreso de película al poder, luego de varios centenares de días en la cárcel y una carrera que parecía terminada.

Más de cien bolsonaristas par-

ticipantes de esas tomas violentas de edificios se cree que se fugaron a la Argentina.

Como reveló ayer LA NACION, la presencia de los bolsonaristas en la Argentina es uno de los puntos de tensión en la relación bilateral.

Hay 60 de ellos que están en el país reconocidos por el propio Gobierno.

La mayoría de ellos tienen condenas judiciales, y su situación es motivo de tensión en el ya de por si complicado vínculo personal entre Lula y el presidente Javier Midió el moderno y simbólico Palacio lei, un vínculo que, a contramano de la cordialidad que se refleja en encuentros a nivel de cancilleres, volvió la semana pasada a tensarse con nuevas declaraciones a uno y otro lado de la frontera.

> Fueron frases cargadas de enojo, con algún insulto apenas encubierto, que alejaron las chances de reconciliación.

POLÍTICA 9 LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

lavier Milei llamó "terrorista asesino" al presidente colombiano, en referencia a su pasada adscripción a un grupo guerrillero. Petro le contestó señalando el "fracaso anunciado" de sus ideas y ordenó la expulsión del embajador argentino en Bogotá. Las cancillerías de ambos países lograron aplacar la crisis y anunciaron la reanudación del diálogo diplomático entre los gobiernos.

#### Andrés Manuel López Obrador PRESIDENTE DE MÉXICO



Antes de llegar a la presidencia, Milei había tildado de "patético, lamentable y repugnante" a López Obrador, quien a su vez lo definió como un "facho conservador". Ya en la Casa Rosada, el libertario trató de "ignorante" al mexicano, que le respondió: "Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo".





 Los cruces entre Milei y Maduro fueron constantes antes y después del 10 de diciembre de 2023. El libertario define como un "dictador" al venezolano, quien lo calificó como "vendepatria" y "malnacido". Además de cuestionar los elogios del presidente argentino a Margaret Thatcher, Maduro llegó a invocar los espíritus de San Martín, Perón y Maradona en contra del libertario.



# Bolivia convocó al embajador por la denuncia de "autogolpe"

El gobierno de Arce mostró su "malestar" por la acusación argentina

La Cancillería envió a Itamaraty un listado de 60 participantes de la toma de edificios que están en el país, varios de los cuales ya habrian solicitado asilo en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que depende hoy de la Jefatura de Gabinete.

Esa información -confidencial según contestan desde ambas cancillerías-recorrerá un camino que irá desde el Supremo Tribunal, el Ministerio de Justicia y, otra vez, hacia Itamaraty, desde donde saldrán los pedidos de extradición.

En Itamaraty, y también en el Planalto, ven con buenos ojos las sucesivas declaraciones del portavoz Manuel Adorni, quien afirmóen repetidas ocasiones que el Gobierno "respetará la ley" y no protegerá a nadie, a pesar de la evidente y sostenida sintonía del Presidente con Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo.

La satisfacción trocaría en enojo del lado brasileño si la Argentina ria del republicano Donald Trump efectivamente concediera estatus de refugiados a varios de los prófugos.

problema mayor", comentaron fuentes diplomáticas de Brasil, sin querer ahondar en el tema, pero con atención en las novedades que puedan surgir a uno u otro lado de la frontera.

Para Lula da Silva, el bolsonarismo es todavía su principal frente opositor interno. Jair Bolsonaro confia en el éxito de sus candidatos en las elecciones locales de octubre próximo, que considera una prueba de cara a las presidenciales de 2026.

Bolsonaro no puede presentarse como candidato hasta 2030 y enfrenta causas judiciales.

El domingo, el líder opositor de Brasil habló en un acto político en Belem, donde lanzó la candidatura a la alcaldía del diputado federal Eder Mauro.

"Para llegar a 2026, tenemos que pasar por 2024. En todos los municipios de Brasil", enfatizó el expresidente, en referencia a las elecciones de octubre.

Por otra parte, uno de los hijos del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, dijo que la posible victoen las elecciones estadounidenses debería tener un impacto en América del Sur y fortalecer las posibili-"Allí comenzaría a aparecer un dades de que su padre sea absuelto por la Justicia.

Milei también visitó a Trump en Estados Unidos, más allá del malestar que su viaje provocó en la administración del demócrata Joe Biden. • Jaime Rosemberg

LA PAZ.- La tensión entre el gobierno argentino y Bolivia escaló ayer después de que la cancillería boliviana calificó de "inamistosas y temerarias" las declaraciones de la Oficina del Presidente que repudió la "falsa denuncia de golpe de Estado" del miércoles pasado.

Bolivia convocó al embajador argentino en La Paz para hacerle conocer su malestar.

El conflicto viene en ascenso desde el miércoles pasado, cuando el gobierno de Luis Arce denunció un supuesto golpe de Estado en su contra y la Casa Rosada se sumió en un fuerte debate interno que se extendió por unas seis horas. Un sector dudaba de la intentona militar y otro proponía acelerar una respuesta de repudio.

Finalmente el Gobierno se expresó el mismo miércoles sobre la situación a través de un breve comunicado de la Cancillería, que si bien planteó una "defensa irrestricta de la democracia en la región" y la "condena a todo intento de quebrantarla", lejos estuvo de señalar la crisis vivida en el vecino país como un intento de golpe de Estado, sino como "movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército" de ese país.

Pero la incomodidad persistió en el gobierno de Milei y las dudas en torno a los movimientos militares se extendieron.

El domingo, finalmente, Evo Morales, expresidente de Bolivia y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), acusó al presidente Luis Arce de haber montado un autogolpe. "Lucho faltó el respeto a la verdad, nos engañó, mintió. No solo al pueblo boliviano, sino al mundo entero", dijo Morales, en una entrevista en línea en la Radio Kawsachun Coca.

Morales sostuvo que había recibido información de una fuente militar de que la operación del miércoles había estado planificada y que esos detalles lo habían "convencido de que era un autogolpe".

Ese mismo día, el Gobierno publicó un comunicado en el que sostenía que se había tratado de "una falsa denuncia de golpe de Estado".

"Gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente

### FERNÁNDEZ SALIÓ **EN DEFENSA** DE ARCE

Luego de que el Gobierno sacó un comunicado en el que dijo que lo que ocurrió en Bolivia días atrás fue "una falsa denuncia de golpe de Estado", el expresidente Alberto Fernández retomósus críticas a la gestión de Javier Milei. "Hubo un intento de golpe de Estado que fue impedido por la firmeza del presidente y por la movilización del pueblo, que salió en defensa de la democracia". aseguró el exmandatario, y acusó: "A los golpistas de hoy (y a los de antes) los protege el actual gobierno libertario que administra nuestro país".

a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano", indicaron en un

JUAN KARITA/AP

comunicado. El gobierno de Milei aseguró en ese mismo comunicado que "el partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas", y expresó: "Hace tiempo que la democracía boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte".

"En este momento, Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluidos la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca", denunció.

Para expresar su malestar, el gobierno de Bolivia convocó ayer al embajador argentino en La Paz v rechazó las declaraciones de la Oficina del Presidente.

A su vez, la canciller interina de Bolivia, María Nela Prada, dijo en una declaración de prensa que Arce llamó a consultas al embajador boliviano en Buenos Aires.

Más temprano, Prada leyó un comunicado en el que se calificaron de "inamistosas y temerarias" las declaraciones de la Oficina del Presidente.

En ese comunicado lamentó "que intereses políticos internos v externos... una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado de Bolivia".



La canciller boliviana, María Nela Prada, rechazó el comunicado de Milei



Vidal asumió en junio la presidencia del think tank del macrismo

FUNDACIÓN PENSAR

# Pro se distancia y marca en un informe aciertos y déficits del Gobierno

EVALUACIÓN. Elaboró un índice que mostró un nivel "bajo" para los primeros seis meses de gestión, con un puntaje de 2,9; destacó la baja de la inflación, la caída del riesgo país y la suba de reservas

Con el objetivo de realizar un seguimiento detallado de la gestión de Javier Milei, la Fundación Pensar, presidida por la diputada de Pro María Eugenia Vidal, lanzó ayer un primer informe en el que señala los aciertos y los déficits de estos primeros seis meses de mandato libertario.

"La Argentina vive un tiempo particular. La gran apuesta del Gobierno, que se propone hacer cosas diferentes a todas las que fueron hechas antes, es también la apuesta que la mayoría de los argentinos eligió hacer en noviembre de 2023, tras el evidente agotamiento del modelo kirchnerista. Los meses transcurridos desde la asunción del Presidente nos plantean más interrogantes que certezas", sintetiza el informe de 39 páginas que elaboró la fundación, el principal think tank del partido que preside Mauricio Macri.

"Es lógico que haya más interrogantes que certezas, apenas pasaron seis meses de gestión", matizó luego la diputada Vidal en declaraciones a LN+. La legisladora enfatizó que "el rumbo adoptado por el Gobierno es el correcto" y que su partido continuará acompañando al Presidente. "En este momento de la Argentina no vamos a especular", dijo.

El lanzamiento público del índice coincide con la estrategia trazada en las filas de Macri, donde durante meses advirtieron que iban a esperar a que el Gobierno lograra sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal antes de comenzar a marcar distancias con la gestión libertaria.

Con el propósito de medir, de manera objetiva, cómo evoluciona la gestión, la Fundación Pensar elaboró un "índice de desarrollo nacional" (IDC), conformado a partir de una ponderación de 50 indicadores diferentes, el cual será actualizado de manera mensual. "Este índice será un valioso aporte para medir de manera precisa cómo las medidas de gobierno y la coyuntura nos acercan o nos alejan de la senda del progreso y el desarrollo", se exalta en el informe.

En esta primera medición, el IDC fue del 2,9, que, en la escala de desarrollo que elaboró la Fundación Pensar, se ubica en el nivel "bajo", básicamente por efecto de las variables económicas y sociales negativas heredadas del gobierno anterior. Según esta escala, entre 0 y 2, el nivel es "muy bajo"; entre 2y4, "bajo"; entre 4y6, "medio", y entre 6 y 10, "alto". Según se explica en el informe, las variables están agrupadas en diez categorías y ponderan distintos indicadores tanto económicos como sociales y políticos.

En el arranque del informe, la Fundación Pensar repasa la "pesada herencia" que recibió el presidente Milei del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Enumera ocho indicadores macroeconómicos negativos de la administración kirchnerista, centrados en el alto número de pobreza, la inflación acumulada, la caída en las jubilaciones, la situación frágil de las reservas del Banco Central y el déficit fiscal y comercial.

Como gran acierto de la gestión libertaria, el documento destaca que la economía comienza a ordenarse con la consolidación del déficit fiscal cero, "con los mejores números desde 2008". Asimismo, exalta los avances en la baja de la inflación, "con el menor registro en 28 meses".

También destaca que "el riesgo país alcanzó un piso de 1148 puntos, el valor más bajo desde 2020, aunque aún por encima del piso de 342 puntos en 2017", segundo año de la gestión macrista. Asimismo, enfatiza que las reservas alcanzaron los US\$30.000 millo-

nes por primera vez en 12 meses".

Acto seguido, sin embargo, el informe admite que este ordenamiento fiscal "duele". "La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse", advierte, al tiempo que señala que "los ingresos no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo"

En esa línea, explica que "la Argentina entró en recesión técnica en el primer trimestre y la actividad registró su mayor caída desde 2020". "Los mayores detractores del indicador son la caída trimestral en el producto, el aumento de la desocupación y la pobreza. Contribuyen de manera negativa la elevada brecha cambiaria, la caída en el consumo y el estancamiento en los resultados de cali-

dad educativa", advierte.

El informe plantea que "si bien los salarios empezaron a acercarse a la inflación, aún acumulan pérdidas respecto del inicio de la gestión", y precisan que un 51% no llega a fin de mes". Respecto de la situación laboral, alerta que "se alcanzaron siete meses en baja, la mayor desde 2002. Es el nivel de desempleo más alto desde 2021. En 2024 ya se perdieron 600.519 empleos (43.693 privados, 70.509 públicos)".

"La demanda laboral es la más baja en 10 años. La Argentina registra la peor expectativa en el mundo de generación de trabajo", alerta, e indica que un 41% de la población "tiene miedo de perder el amplao".

Junto a Vidal, la Fundación Pensar está encabezada por la diputada Silvia Lospennato, como vicepresidenta, y el presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad, Francisco Quintana, como secretario. Fulvio Pompeo y otros altos exfuncionarios de Macri y Horacio Rodríguez Larreta integran la entidad. •



La vicepresidenta Victoria Villarruel

RODRIGO NÉSPOLO/ARCHIVO

### Atribuyen a Villarruel el freno a los ascensos de dos jefes militares

SENADO. Son los casos del general Berredo y el contraalmirante Coré, excluidos del listado oficial

Mariano de Vedia y Gustavo Ybarra LA NACION

La exclusión de dos altos jefes de las Fuerzas Armadas de los ascensos militares propuestos por el Poder Ejecutivo, entre un total de seis oficiales marginados, sacó a la luz una disputa por la conducción castrense, a raíz de una decisión atribuida a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Fuentes del Senado explicaron que la demora responde a la necesidad de contar con más tiempo para estudiar los pliegos.

Los principales militares afectados por la postergación de sus promociones son el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Jorge Fabián Berredo, y el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Juan Carlos Coré, quienes integran los cuadros de conducción de las fuerzas. Ambos vieron frenados sus ascensos a los grados de general de división y vicealmirante, respectivamente, cuando sus nombres fueron quitados de la nómina de los 309 oficiales propuestos.

En el caso de Coré, la decisión se relaciona con una denuncia por supuesta participación en actividades de inteligencia contra empresas que explotan el litio en la Argentina y Bolivia. Pero fuentes oficiales deslizaron que "el caso fue desestimado y que ya se lo comunicó a la vicepresidenta".

Los ascensos fueron aprobados la semana pasada en la Comisión de Acuerdos, en una reunión presidida por su titular, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).

Endiálogo contanación, el ministro de Defensa, Luís Petri, confirmó que Villarruel le anticipó que algunos efectivos quedarían excluidos de los ascensos que se iban a discutir el jueves pasado en la Comisión de Acuerdos y le restó importancia a la supuesta interna política entre la vicepresidenta y la Casa Rosada por los ascensos militares.

"Se puso el foco en los que no fueron tratados, pero nosotros preferimos destacar las más de 300 promociones que sí se trataron y nos parece una gran señal que el Senado se haya abocado, después de tanto tiempo, a los ascensos de las Fuerzas Armadas, algo que es imprescindibley que generaba malestary problemas", afirmó Petri. Y recordó que el kirchnerismo había congelado los pliegos militares.

Voceros ligados a Villarruel confirmaron que fue la vicepresidenta quien le pidió a la senadora Tagliaferri que separara a media docena de oficiales con la intención de analizar sus casos con mayor detenimiento.

En el caso de Berredo, que con el cambio de gobierno retuvo su cargo de comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, se explicó que su antigüedad en el Ejército es mayor que la del actual jefe de la fuerza, general de división Carlos Alberto Presti. Fuentes castrenses comentaron a LA NACION que hubo dos reuniones en el Senado con personal del Ejército, en las que se habría conversado sobre el tema.

También fueron frenados los ascensos de los generales de brigada Roberto Ariel Agüero y Aldo Daniel Ferrari, así como de los coroneles Gustavo Adrián Sivori y Héctor César Tornero.

Respecto del contraalmirante Coré, quien tiene a su cargo toda el área operativa de la Armada, se argumentó que se investiga si tiene responsabilidad en una propuesta que habría realizado una empresa alemana durante el gobierno anterior para "avanzar en un trabajo de campo sobre yacimientos de litio en Bolivia", un producto consideradoestratégico. La maniobra habría sido advertida en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, pero no habría sido ratificada en sede judicial.

Fuentes cercanas a Coré, que lleva 46 años en la Armada, dejaron trascender que no hay una denuncia pendiente en la Justicia y que en su momento las actuaciones fueron archivadas. Y recordaron que durante su paso por el área de inteligencia "sus escenarios eran el océano Atlánticoy la Antártida, a lo que en los últimos dos años sumó el escenario fluvial".

### El Gobierno restringirá el acceso al programa de cannabis medicinal

REPLANTEO. En el Ministerio de Salud detectaron irregularidades; afirman que seguirá funcionando, pero "más ordenado y riguroso"

Cecilia Devanna

LA NACION

El Gobierno terminaba de confeccionar ayer una resolución que sumará requisitos y restringirá el acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Según pudo saber la nacion de fuentes gubernamentales, la resolución que emitirá el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, es el resultado de una evaluación sobre el Reprocann que arrojó irregularidades. El objetivo de las nuevas exigencias, explicaron, apunta a "incrementar los controles y la transparencia sobre quienes intervienen en el proceso de acceso al programa", entre quienes hay "terceros, cultivadores solidarios y organizaciones no gubernamentales (ONG)".

"El Reprocann va a seguir funcionando, pero más ordenado y riguroso", describió una fuente del ministerio al tanto de la resolu- que los inscriptos "no tengan anción, que se conocerá en los próximos días y sobre la que se ultiman detalles técnicos. Los cambios en el Reprocann se dan en el marco del reordenamiento del sistema de salud que busca implementar el Ministerio, agregaron en el oficialismo.

El Reprocann comenzó a funcionar en marzo de 2021 y poco más de un año después ya había alrededor de 90.000 personas incorporadas al registro. Desde entonces hasta la actualidad, para inscribirse es necesario contar con una indicación expresa de uso de cannabis y sus

derivados por parte de un profesional médico, haber suscripto el consentimiento informado y la declaración jurada correspondiente, y cumplir los requisitos y los trámites solicitados por el programa en tiempo y forma.

El programa fue pensado para el acceso exclusivo de pacientes que necesiten pedir autorización al cultivo controlado de cannabis "confines medicinales y/o terapéuticos, personas o entidades que necesiten cultivar para un tercero y profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes". Pero, según fuentes oficiales, el Reprocam está desvirtuado y por eso buscan "reordenarlo", a través de la inclusión de nuevos criterios.

### Nuevas reglas

Entre los nuevos requisitos que se pedirán para ingresar al Reprocann se mencionan la "habilitación municipal" y la exigencia de tecedentes penales".

Consultados por La NACION, fuentes del área recalcaron que "el objetivo general es darle al registro una mayor rigurosidad, ya que era muy laxo. El registro va a continuar, pero se ordena a nivel general".

Las fuentes consultadas por este diario detallaron que hubo diálogos a lo largo de estos meses con distintas ONG que trabajan sobre la temática y que habían manifestado su preocupación cuando, en abril pasado, se habló de revisar las autorizaciones.

En la auditoría, según el Go-

bierno, se encontró "un cuello de botella de más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores". Enfatizaron que "el 16% del total de las prescripciones médicas fueron otorgadas por solo seis médicos y que unos 60 profesionales cuentan con más de 1000 prescripciones realizadas". Uno de esos médicos, agregaron en el Gobierno, autorizó a 13.000 personas a acceder al programa.

En lo inmediato, y por el volumen pendiente de personas que requieren ingreso al Reprocann, el Ministerio de Salud estableció una priorización según la criticidad del diagnóstico para resolver los trámites. A partir de eso, se autorizaron en primer lugar aquellas solicitudes correspondientes a niños y adolescentes con patologías específicas, como la epilepsia refractaria.

Según explican cerca de la cartera, tanto ese criterio como los nuevos que se van a sumar "responden al objetivo impulsado por el Ministerio de Salud de recuperar el espíritu inicial del programa, contenido en la ley 27.350: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud".

Hasta ahora, las personas incorporadas al registro están autorizadas a tener hasta nueve plantas. •

### Comienzan a circular "los Chachos", los bonos de Quintela

LA RIOJA. Este mes serán \$50 millones y el próximo, \$3000 millones; el Presidente volvió a rechazarlos

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA.- A cinco meses de su aprobación, finalmente "los Chachos" comienzan a circular en La Rioja. Son los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que el gobernador Ricardo Quintela aprobó en la Legislatura provincial. El argumento es que potenciará el circuito financiero local, "reactivando la economía y el consumo". Su administración subrayó que tienen "un valor de la l" con relación al peso. Como toda cuasimoneda, será su derrotero el que termine definiendo el precio de cambio. El presidente Javier Milei ratificó que la Nación no rescatará esos papeles.

Anteanoche, en una entrevista en TN, Milei planteó: "No voy a rescatar las cuasimonedas, que se hagan cargo quienes las emiten; van a perder valor y engañan a la gente con un papel". En enero, cuando Quintela anunció los bonos, el Presidente le respondió con un mensaje irónico: "Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno".

Quintelatiene autorización para emitir cuasimonedas por \$22,500 millones, de los que 30% se pueden destinar al pago de los salarios de los empleados públicos. Según la reglamentación emitida por la provincia, los papeles sirven para comprar "cualquier producto en comercios adheridos y pagar servicios e impuestos provinciales".

Este mes circularán alrededor

de unos \$50 millones por los salarios que cobrarán subsecretarios, secretarios, ministros, el gobernadory su vice. Quintela solicitó tanto a la Justicia como al Poder Legislativo la adhesión a ese esquema, pero no a los intendentes.

"La idea es empezar a familiarizarlo con una inyección de \$50 millones para los que tengan un poder adquisitivo que puedan aguantarlo o que pueden pagar los impuestos -dijo el gobernador a El Tribuno-. El otro mes tenemos un bono de \$50.000 para todos los trabajadores que lo vamos a dar en Chachos. Ahí vamos a poner \$3000 millones en circulación que creo que van a tener un efecto muy importante, porque se incorporan al mercado laboral o al sistema financiero".

LoscomerciantesdeLaRiojaque reciban las cuasimonedas deben ir a cambiarlas a una oficina que la provincia habilitó para ese fin. Anteaver, la concejal de Pro Luciana de León subió un video a sus redes sociales mostrando que el lugar está sin mobiliario v sin ninguna señal de que abrirá en breve.

Los bonos impresos son por los valores nominales de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000. "Todos los comercios pueden recibir estos bonos, pero no podrán cobrar ningún recargo ni recibirlos por un valor inferior", insistieron desde el gobierno provincial y advirtieron que los locales que se adhieran podrán participar del "rescate anticipado", la opción que tienen para depositarlos "en las oficinas habilitadas para su conversión en pesos". Dos días hábiles demoraría la acreditación.

### Incidentes con manifestantes estatales por los despidos en la entrada del INTI

ATE. El Gobierno activó otra tanda de cesantías con el vencimiento de contratos en junio

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protagonizó ayer una protesta en la puerta Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en reclamo por una nueva tanda de despidos en el Estado.

La protesta bloqueó parcialmente la colectora de la avenida General Paz, en sentido al Riachuelo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien en otras oportunidades lanzó amenazas contra las autoridades nacionales, aseguró que el gobierno de Javier Milei "se parece cada vez más a una dictadura".

En la entrada del INTI hubo forcejeos con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Con tres de los cuatro carriles cortados, la policía se enfrentó a los gremialistas con gas pimienta, desalojó la protesta -que duró varios minutos- y liberó las sendas que estaban ocupadas.

Un grupo de manifestantes se replegaron en una plazoleta cercana.

La convocatoria fue liderada por el sindicato que nuclea a los empleados estatales bajo la dirección de Aguiar. La medida de fuerza fue en respuesta a la nueva ola de despidos que encomendó la gestión de Javier Milei.



Policías y manifestantes en la General Paz

PILAR CAMACHO

Según el gremio, con la caída a fin de junio de otra tanda de contratos se registraron aproximadamente 2305 desvinculaciones en todo el país. El Gobierno ratificó ayer los despidos del ex-Ministerio de las Mujeres.

"Esta administración resolvió despedir 685 empleados del ex-

Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad, que al asumir contaba con 1100 empleados aproximadamente; una cifra que superaba a otras áreas, como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa", puntualizó ayer el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El vocero agregó que el 90 por

ciento de los gastos del exministerio se iba en sueldos.

"De los 1100 empleados que tenía eseministerio, el 85 ya fue eliminado, en una tercera etapa restante se eliminará el último 15 por ciento", agregó.

"Bajo la administración de Javier Milei no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes", concluyó Adorni.

La mayoría de los contratos que vencieron a fin de mes son aquellos que se conocen como "artículo 9", una de las modalidades de contratación en la Administración Pública Nacional (APN).

El Gobierno achicó la extensión de estos vínculos laborales a tres meses, y los contratos de los trabajadores que superaron el primer filtro libertario y fueron renovados el 31 de marzo vencieron a fin de junio.

A diferencia de las dos tandas anteriores, en el oficialismo evitan estimar números o porcentajes y se ciñen a lo expresado por Adorni el viernes.

En esta nueva ola de despidos, el criterio de recorte estaría atado a la productividad. "Depende de cada dependencia. El número se verá después", señaló a la nacion una fuente cercana a la Jefatura de Gabinete.

Participaciones sociales

4318 8888

RECORDATORIOS

FELIX MOSCARELLI. - A 15 años de tu partida estas presente en cada día de mi vida. Te amo, tu esposa Silvia.

### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES se realizará mañana 3 de julio a las 13, la ceremonia de cambio de autoridades. Asumirá la presidencia del Club, el Dr. Jorge González Zuelgaray, quien será puesto en funciones por el presidente saliente, el Ing. Juan Insua

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

### La Justicia en la mira | DEMORA OFICIAL

### El Gobierno no nombró a ningún juez y el 28% de los tribunales están vacantes

En seis meses de gestión, Milei solo impulsó a dos postulantes para la Corte Suprema; Cúneo Libarona retiró del Senado 38 pliegos

### Candela Ini

LA NACION

Pasaron más de seis meses de gestión y, con la excepción de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Javier Milei todavía no mandó ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes que afectan a un tercio del Poder Judicial.

Cuando asumió como ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona retiró los 62 pliegos que estaban en el Senado a la espera de ser aprobados. De esos pliegos, que habían sido enviados por Alberto Fernández y nunca recibieron tratamiento en la Cámara alta, 38 eran para nombrar jueces. En los primeros días del año, en el oficialismo prometían enviar una tanda de pliegos para cubrir las vacantes de fiscales, defensores oficiales y jueces. Hoy, cerca del 28% de los cargos del Poder Judicial están vacantes y el Poder Ejecutivo no activó el mecanismo constitucional para revertir esa situación.

Según la información que tiene el Consejo de la Magistratura, de los 1002 cargos de jueces nacionales y federales de todas las instancias hay 288 que están vacantes. En algunos casos, los concursos para designar a los nuevos magistrados están en trámite, pero en otros llevan tiempo terminados. En el Ministerio de Justicia recibieron, a finales de mayo, las ternas aprobadas del Consejo de la Magistratura para cubrir 24 cargos de la Justicia federal y nacional. Pero, según supola Nacion, la falta de acuerdos en la Cámara alta ralentiza el envío de los pliegos.

El Poder Ejecutivo debe seleccionar de cada una de esas ternas que recibe del Consejo a un candidato o candidata. El trámite constitucional se completa cuando el Senado le da su acuerdo al elegido por el Presidente, que luego firma el decreto para que sea puesto en funciones.

"Falta un poco. No está definido cuándo todavía", fue la respuesta de un funcionario al tanto de la demora del Gobierno. Los senadores radicales y peronistas dialogan con los interlocutores del oficialismo para aceitar los acuerdos, pero las conversaciones todavía no prosperaron, según reconstruyó a NACION.

Quien sigue al detalle la operatoria es el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, a su vez representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Amerio, un hombre cercano a Santiago Caputo, es la única voz que tiene el Gobierno en el Consejo de la Magistratura, dado que La Libertad Avanza no tiene representantes de

la política en ese órgano, porque no es la primera ni la segunda minoría en las cámaras legislativas.

Lasternasque ya recibió del Consejo el Poder Ejecutivo son las que fueron aprobadas en los concursos 465 (Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires), 436 (Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche, provincia de Río Negro), 473 (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe), 446 (Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 13, 14, 18, 27, 42, 43 y 54 de la Capital Federal), 443 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), y 444 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil). Pero en el Consejo todavía hay concursos en trámite para cubrir cargos de suma relevancia política, como los de los tribunales de Comodoro Py.

El Consejo de la Magistratura ya unificó concursos destinados a cubrir cargos de jueces y camaristas en esos tribunales federales. Esas ternas todavía no fueron aproba-

De los 288 cargos por ocupar en la Justicia, los trámites para cubrir 170 están en el Consejo. Otras 116 vacantes están en el Poder Ejecutivo y las restantes 2, en el Senado.

Mientras las vacantes se acumulan, los expedientes se reproducen y es frecuente que las causas se demoren. Lo más habitual es que se recurra entonces a un juez vecino, que cobra un plus salarial y se ocupa de su juzgado y del que está acéfalo.

Entre las decenas de pliegos que retiró Cúneo Libarona se encontraba el del juez federal Daniel Rafecas, postulado por Alberto Fernández para ser nombrado al frente de la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de Eduardo Casal. Ese pliego nunca fue tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que conducía entonces la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Esa comisión ahora está bajo la conducción de la senadora de Pro Guadalupe Tagliaferri. •



Mariano Cúneo Libarona MINISTRO DE JUSTICIA

Al asumir, retiró 62 pliegos que estaban en el Senado para ser aprobados: 38 eran de jueces federales y nacionales. Nunca volvió a enviarlos



La vivienda está ubicada en Salvador María del Carril al 3700, en Villa Devoto

ARCHIVA

### Rematan una casa comprada por el secretario de Kirchner con dinero de la corrupción

El inmueble ubicado en Villa Devoto está a nombre de Daniel Muñoz y el precio de base en la subasta fue fijado en US\$974.416 por la ABE

### Diego Cabot

LA NACION

El patrimonio millonario que acumuló el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, empezó el camino del desmembramiento. Luego de años de causas penales, una casa que perteneció al colaborador de extrema confianza de los expresidentes en el barrio de Villa Devoto saldrá a remate.

Quien se quiera quedar con el inmueble ubicado en la calle Salvador María del Carrilal 3700 deberá ofrecer, al menos, US\$974.416, el valor que la Agencia de Bienes del Estado (ABE) fijó como base para la subasta pública electrónica que terminará el l' de agosto, cuando se abran las ofertas presentadas.

La historia del inmueble, que no será el único que se subastará, se remonta a los decomisos de bienes que se hicieron en el juicio por enriquecimiento ilícito instruido contra el secretario de los Kirchner.

La Justicia avanzó contra varios de los activos de Muñoz, y la ABE, finalmente, avanzó en la liquidación del inmueble, una casa de tres plantas en un lote de 388 m<sup>2</sup>. El inmueble podrá ser visitado este mes -previo acuerdo con la ABE-, según el procedimiento fijado en el portal Subast.ar.

Se aplicará el artículo 27 de la ley 25.246, que modifica el Código Penal en materia de lavado de activos. "El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo Nacional. Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer

del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme", dice la norma. Por ahora, el destino del fondo no está claro.

Daniel Muñoz, el oficioso secretario de Néstor Kirchner, fue durante muchos años el encargado de recibir bolsos rebosantes de dinero y acopiarlos en el domicilio de los exmandatarios, en Uruguay y Juncal, o llevarlos a Río Gallegos. De acuerdo con decenas de testimonios, entre ellos el del excontador del matrimonio presidencial Victor Manzanares, Muñozera la persona designada para mover el dinero de un lado a otro. Así, reunió una fortuna de, al menos, 70 millones de dólares de inmuebles lujosos en Estados Unidos. En la Argentina compró empresas, hoteles, cabañas, estacionamientos y decenas de departamentos y casas.

En Miami, los inmuebles estuvieron a nombre de una red de sociedades, cuyos dueños originales eran Muñozy su esposa, Carolina Pochetti, también procesada en la causa de los cuadernos. Esa trama fue investigada por la Justicia argentina y la de los Estados Unidos.

La gran mayoría de los intermediarios pasaron por la cárcel y reconocieron sus delitos. Todos esperan el juicio oral en la causa, que recientemente fue noticia por la decisión de una sala del tribunal de Casación, que consideró como aportes de campaña 16 pagos efectuados por Angelo Calcaterra.

comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien", le dijo el exsecretario privado al contador de la familia Kirchner, Manzanares,

en medio del proceso de lavado de dinero ilegal. El propio Manzanares relató, bajo juramento de decir la verdad, la anécdota en la Justicia.

En Nueva York, el hombre de las valijas llegó a comprar dos departamentos en el lujoso Plaza Hotel, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. El vehículo para la inversión fue Free Experience Inc. El 22 de septiembre de 2010 fue la primera compra. La unidad 1608 del famoso Plaza Hotel pasó a estar controlada por Muñoz en 1,85 millones de dólares. Un año más tarde, el 2 de diciembre de 2011, pagó 13,05 millones de dólares por la unidad 607.

En Miami tuvo varias propiedades, departamentos de lujo y, al menos, tres terrenos comerciales. Además, Muñoz y Pochetti compraron una media manzana, en la que se ubica una enorme farmacia de la cadena CVS. Utilizaron para hacerse de la propiedad una sociedad llamada Mother Queen Inc. y la operación se realizó el 20 de diciembre de 2012.

El inmueble, con salida a tres calles, playa de estacionamiento propia y otra entrada para comprar en el local desde el auto, fue adquirido en US\$12,12 millones. El 19 de julio de 2016 está anotada una venta. El nuevo dueño es Miami RELLCy pagó US\$13,1 millones.

En la Argentina se hicieron dueños de varios emprendimientos. Tenían dos edificios de cocheras en Palermo, departamentos y decenas de cabañas en el sur. Con testaferros, compraron en 2013 la empresa San-"Acá nadie robó nada. Esto es la Up, líder en el mercado de nebulizadores y pequeño instrumental para el cuidado personal y de la salud. Hoy todo está en quiebra y muchos de los bienes salen a remate.

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

### Piden destituir a los jueces que beneficiaron a Calcaterra

La agrupación Será Justicia presentó un pedido de juicio político contra Mahiques, Barroetaveña y Petrone; es por el fallo del caso cuadernos

La agrupación de abogados Será Justicia promovió el juicio político en el Consejo de la Magistratura de los tres magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal que fallaron en favor de que el empresario Angelo Calcaterra sea juzgado por aportes ilegales de campaña en vez de sobornos y, de esa forma, abrió una puerta para que otros ejecutivos procesados en la causa de los cuadernos de las coimas eviten el juicio oral en el fuero penal.

La nota que apunta contra los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone lleva la firma de la abogada María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Cambiemos, y de su colega Raúl Aguirre Saravia, y está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo, Horacio Rosatti.

Los abogados dijeron que promueven la destitución de Barroetaveña, Mahiques y Petrone porque el 19 de junio pasado habilitaron la competencia del juzgado federal electoral a cargo de María Servini para fallar sobre las imputaciones dirigidas al empresario Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

De prosperar estos pedidos, el juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar vaciado de empresarios y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.

Los representantes de Será Justicia consideraron que los jueces "colaboraron para que dos imputados en el caso eludieran la instancia del juício oral y público, en un proceso donde la instrucción había sido clausurada y existía requerimiento de elevación a juicio firme".

Señalaron que invadieron la jurisdicción del tribunal oral que estaba preparando el juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, "validaron los hechos como los exponía la defensa" y "han intervenido en una contienda de competencia para la que no estaban habilitados".

Más allá de que el fallo de los camaristas puede ser recurrido, los abogados dijeron que hay un "viciado e irregular" actuar de los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone, "que no podrá ser saneado aunque se revierta lo decidido en violación de la ley y a elementales normas de ética en el ejercicio de la judicatura".

"Consecuentemente, consideramos imperiosa la actuación de ese Consejo de la Magistratura en resguardo de la vigencia del Estado de Derechoydel buen funcionamiento de Poder Judicial", escribieron.

Si bien hay un principio que señala que los jueces no pueden ser juzgados por "el contenido de sus fallos". sostuvieron que ese argumento cede y deviene fútil en la medida en que la sentencia que benefició a Calcaterra "no constituye una derivación razonada de los hechos y las normas aplicables al caso y al proceso".

Nos encontramos frente a un acontecimiento de tinte extraordinario que logra estremecer no solo a la ciudadanía toda, sino también a los propios jueces y fiscales de Comodoro Py, quienes contemplan absortos el indulto concedido a dos privilegiados empresarios, sin considerar los efectos que este fallo tendrá en los restantes involucrados", señalaron.



Juan Carlos Mahigues

ARCHIVO



Diego Barroetaveña

ARCHIVO

ARCHIVO



**Daniel Petrone** 

Aguirre Saravia y Tallerico aseguraron que debería investigarse en el marco de la causal de mal desempeño del cargo, "la irregularidad de que la Sala I de la Cámara de Casación, contrariando su propia jurisprudencia, haya abierto la queja a aquella altura del proceso y en un asunto de competencia precluido, solo para beneficiar a los empresarios imputados".

La presentación de los abogados se suma a la que efectuo en el Consejo de la Magistratura el bloque de diputados de la Coalición Cívica en el mismo sentido. Tras denunciar un "pacto de impunidad" entre políticos y jueces, la bancada de diputados nacionales del partido fundado por Elisa Carrió realizó una presentación ante el Consejo para que se investigue y encuadre la conducta de los camaristas de la Casación Pe-

nal que sacaron al empresario Calcaterra del juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.

"Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política - de distintos partidos- para que no avancen en causas de corrupción", afirmaron los diputados de la Coalición Cívica, en referencia a los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone.

Los jueces entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del kirchnerismo, en bolsos que se entregaron en un garaje del Hotel Hilton, de Puerto Madero, no eran sobornos, sino aportes para la campaña. Esta interpretación permitió separar a Calcaterra del juicio oral por los cuadernos y enviarlo a que la justicia electoral investigue si hizo aportes de campaña no declarados, una falta menor. •

### Un extitular del PAMI del kirchnerismo va a juicio

Revocaron un fallo de un tribunal oral que había aceptado que se cerrara el caso con un pago

La Cámara Federal de Casación revocó el fallo de un tribunal oral que había consentido que el extitular del PAMI del kirchnerismo Luciano Di Cesare pagara una reparación de 88 millones de pesos para evitar un juicio oral y público por corrupción, al hacerse liquidar de manera ilegal en 2015 el pago de 1.300.000 pesos por nueve años de vacaciones no gozadas. La Casación ordenó que avance el juicio oral contra Di Cesare.

Los camaristas de la Sala IV de la Casación hicieron lugar al recurso de la fiscal de juicio, Fabiana León, que se había opuesto a que los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 homologaran el acuerdo de conciliación para evitar el juicio oral a Di Cesare, María Alejandrina Arrouzet y Carlos Alberto Galdo, que había consentido el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI).

Los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo revocaron el acuerdo que permitía cerrar el caso a cambio de una reparación integral ofrecida por 88.131.531,86 de pesos.

Di Cesare está acusado de haber cobrado de manera irregular vacaciones no gozadas durante losaños 2004 a 2012, tiempo en el que ejerció el cargo de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI).

La defraudación al Estado nacional en la que habrían participado Arrouzet, gerente de Recursos Humanos, y Galdo, su segundo, fue estimada en la suma 1.300.826,77, al tiempo en que ocurrieron los hechos, en el año 2015.

El juez Borinsky, a cuyo voto adhirieron Hornos y Carbajo, destacó que la fiscal León se opuso al acuerdo conciliatorio presentado por los imputados. Recordó la importancia de que en los acuerdos de conciliación se cuente con la participación y el consentimiento de la víctima del hecho. En su opinión, las características de las conductas atribuidas a las personas imputadas no pueden ser ignoradas "para alcanzar la solución más adecuada al caso". •



Luciano Di Cesare EXTITULAR DEL PAMI

Fue el último titular del PAMI durante el gobierno de Cristina Kirchner. Fue denunciado por su sucesor, Carlos Regazzoni. Se había autopagado una suma millonaria por supuestas vacaciones no gozadas.

### Condena por un escándalo sexual en **Diputados**

La Cámara de Casación confirmó la pena de un mes de prisión en suspenso para Juan Ameri

La Cámara de Casación Federal confirmó la condena a un mes de prisión en suspenso que le fue impuesta al exdiputado peronista por Salta Juan Emilio Ameri, quien en plena sesión parlamentaria virtual protagonizó una escena sexual con su pareja, a la que le besó los pechos, a la vista de sus colegas legisladores.

La condena, dictada por el delito de "perturbación del orden de los cuerpos legislativos", fue confirmada por los jueces de la Sala IV de la Casación, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, de manera unánime.

La condena había sido impuesta en marzo de este año por el juez federal Ariel Lijo, en un juicio correccional por ser las penas inferiores a los tres años.

Ameri protagonizó la escena del escándalo el 25 de septiembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando las sesiones de la Cámara de Diputados se realizaban de manera híbrida, con legisladores presentes en el recinto y otros conectados a distancia.

Ese día participaba de manera remota, desde su domicilio en la provincia de Salta, en el debate sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la refinanciación de las deudas de las provincias con la Anses.

Alrededor de las 13.30, cuando el legislador Carlos Heller hacía uso de la palabra, Ameri sentó a una mujer sobre su regazo, le bajó el escote de la remera y le besó uno de sus pechos, lo que generó que las imágenes se viralizaran rápidamente.

La escena provocó que el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, Sergio Massa, interrumpiera la sesión y planteara la situación a consideración del cuerpo legislativo, al tiempo que sugirió que el diputado fuera suspendido. Horas después, Ameri presentó su renuncia.

En la sentencia, los camaristas Hornos, Carbajoy Borinsky coincidieron en que el fallo condenatoriodictado por el juez Lijo se encontraba debidamente fundado, estaba exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica y resultaba una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias comprobadas de autos. • Hernán Cappiello.



Juan Emilio Ameri EXDIPUTADO (FPV-SALTA)

En su defensa, dijo que estaba convencido de que no tenía internet cuando le pidió a su pareja que le mostrara sus pechos, recientemente operados. Tras su renuncia, se radicó en Lomas de Zamora.

### Kicillof llamó a "resistir" a Milei y escenificó una tregua con Máximo Kirchner

ACTO. En el acto por el 50º aniversario de la muerte de Perón, el gobernador envió un mensaje al PJ; también estuvo Quintela

María José Lucesole

CORRESPONSAL EN LA PLATA

LA PLATA. – En el acto por el 50º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y desde la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, los gobernadores opositores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) llamaron a otros mandatarios provinciales a unirse en la resistencia contra Javier Milei.

El Presidente había calificado a Kicillof y a Quintela de "parte de la Argentina del fracaso que atrasa", ante la negativa de los dos mandatario a aceptar la convocatoria al Pacto de Julio, que se firmará la semana que viene en Tucumán.

Las respuestas llegaron directamente sobre la figura de Milei. "Le vuelvo a proponer a Milei que celebre su pacto el 4 de julio, una fecha más adecuada para entregar banderas históricas de nuestro país", dijo Kicillof, en referencia al día de la independencia de Estados Unidos. Reivindicó además la educación y la salud públicas.

"Cuando deje de agredir y devuelva a las provincias los recursos que robó, cuando deje de ahogarnos financieramente, de despedir, de achicar al pueblo, recién ahí podríamos conversar. Mientras tanto, damos nuestra posición en una palabra: peronismo", enfatizó Kicillof, el orador central en San Vicente, donde se congregó el PJ casi en plenitud.

"Milei no vino solo a achicar el Estado, vino a desintegrarlo, como vino a desintegrar la unidad nacional rompiendo con el federalismo", destacó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires arengó: "El peronismo va derecho al futuro". Y llamó a construir "junto a las fuerzas populares una alternativa que permita rebatir y revertir la destrucción que está en curso". El público reunido –en su mayoría movilizado en colectivos– respondió con cánticos de "la patria no se vende". Milei fue abucheado durante gran parte de los discursos de los dos gobernadores peronistas.

A su turno, el gobernador Quintela opinó que el proyecto que lleva adelante Milei "es producto de los errores que nosotros hemos cometido". Y llamó a crear desde el PJ un "núcleo de resistencia".

También estuvo la exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, quien llamó a la unidad "para que salgamos a dar las batallas que tenemos que dar".

Lafotodeunidad no solo fue entre gobernadores peronistas: hubo una suerte de tregua pública con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que resiste a la conducción de Kicillof en esta provincia.

"Gracias al presidente del Partido Justicialista", destacó Kicillof.

Sin embargo, Máximo Kirchner bre. no subió al escenario montado en la Quinta 17 de Octubre.

Kirchner siguió el acto desde la primera fila, escoltado por los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Julián Álvarez (Lanús).

Kicillof logró que se movilizaran representantes de distintos sectores de los intendentes peronistas que aún lo resisten, como los alcaldes vinculados a La Cámpora: por caso, Mayra Mendoza (Quilmes) y Otermin (Lomas de Zamora).

Estuvieron presentes, además, otros dirigentes históricos del peronismo de la provincia que trabajan para el proyecto presidencial de Kicillof, como Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Juan José Mussi (Berazategui) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Estuvo también el intendente local, Nicolás Mantegazza.

Estuvieron también presentes

sindicalistas como Hugo Yasky y Hugo Godoy, referentes de las dos vertientes de la CTA, y el triunvirato de mando de la CGT, con Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña.

"Estamos acá para construir el futuro", instó Kicillofante todos los presentes. El mandatario reivindicó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, con quien tuvo momentos de tensión en los últimos meses. También reivindicó a Francisco, tras su visita al Vaticano.

Los mandatarios compartieron el acto con miles de militantes de distintas agrupaciones movilizadas al lugar: Patriay Futuro, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la Uocra fueron algunas de las presentes.

Cristian Scollo, director del museo, brindó detalles de los trabajos realizados en la Quinta 17 de Octubre.

Scollo precisó que se hicieron obras en la casa de huéspedes, en la casa principal, en el mausoleo, en la sala principal, en el sector de piletas, en el tren presidencial y una plaza con juegos para chicos "con una inversión conjunta de \$274 millones de parte del Ministerio de Infraestructura provincial y la Municipalidad de San Vicente".

El espacio depende del Instituto Cultural bonaerense, conducido por Florencia Saintout, referente de La Cámpora.

Los visitantes pueden recorrer la quinta los fines de semana y los feriados, aunque en vacaciones de invierno habrá horario extendido.

Asimismo, señaló que los días de semana son destinados para visitas de escuelas, centros de jubilados, gremios y diferentes instituciones.

Este fue el lugar donde Perón vivió los fines de semana junto a Eva Duarte. •



Kicillof y Magario, en San Vicente

FOTOS DE NICOLÁS SUÁREZ



Yasky, Álvarez, De Pedro, Jerónimo (Vidrio) y Daer (Sanidad)



Mayra Mendoza, Otermín y Máximo Kirchner

### EL ROMPECABEZAS DEL PERONISMO

### KIRCHNERISMO



Cristina Kirchner EXPRESIDENTA

La expresidenta regula su presencia pública en medio de la interna peronista bonaerense, que tiene como protagonistas a su hijo y a uno de sus discípulos preferidos, Axel Kicillof. Dentro del peronismo, muchos sospechan que su intervención final podría zanjar la disputa entre ambos sectores y ordenar la dispersión. En sus apariciones, no da ninguna pista sobre su futuro político.

### **BUENOS AIRES**



Axel Kicillof GOBERNADOR DE BUENOS AIRES

El gobernador de la provincia de Buenos Aires confronta con el presidente Javier Milei y busca posicionarse como lider opositor, incluso sumando contactos con sus pares de otros partidos. Protagoniza una tensión permanente con Máximo Kirchner y su organización, La Cámpora, que por momentos (como pareció escenificarse en San Vicente) entra en una tregua precaria.

### MASSISMO



Sergio Massa EXMINISTRO DE ECONOMÍA

El excandidato a presidente derrotado por Milei en el balotaje de 2023 permanece en silencio desde esa caída, solo con esporádicas apariciones y mensajes en redes sociales. Amagó con publicar un libro sobre su experiencia en el Ministerio de Economía y su llegada a la candidatura presidencial, pero aún no lo hizo. Malena Galmarini, su esposa y extitular de Aysa, mantuvo alto perfil.

### GOBERNADORES



Osvaldo Jaldo GOBERNADOR DE TUCUMÁN

Los mandatarios provinciales del peronismo están divididos. Varios se alinearon con La Libertad Avanza, mientras otros se plantaron en la oposición. El tucumano Osvaldo Jaldo es el principal exponente de los gobernadores que apoyan a Milei. Entre los abiertamente opositores. se destacan el formoseño Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela

### SINDICALISMO



Pablo Moyano

El posicionamiento de los gremios no es ajeno a la interna partidaria del peronismo. El sector mayoritario de la CGT, donde confluyen "los Gordos" e "independientes", conserva su perfil antikirchnerista. Hay guienes mantienen su apuesta por Massa como conductor, y otro bastión sigue alineado al kirchnerismo, en el que están el Smata, los camioneros y los bancarios

### LA CÁMPORA



Máximo Kirchner LA CÁMPORA

La organización que conduce Máximo Kirchner celebra que aumentó la cantidad de distritos bonaerenses que gobierna, pero está agrietada y fuertemente cuestionada por intendentes y dirigentes alineados con Kicillof. Su jefe preside el PI de la provincia de Buenos Aires, al que llegó apalancado por la decisiva influencia de Martín Insaurralde. Algunos sectores alineados con el excamporista Larroque se diferencian.

ECONOMÍA | 15 LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### DOLAR

| \$953,75  | ▲ (ANT: \$950,42)                  | Euro                                                                                                                                  | \$980,53                                                                                           | ▲ (ANT: \$977,11)                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$1412,48 | ▲ (ANT:\$1350,18)                  | Real                                                                                                                                  | \$163,02                                                                                           | ▼(ANT: \$163,54)                                                                                                        |
| \$914,00  | ▲ (ANT:\$911,00)                   | Reservas                                                                                                                              |                                                                                                    | ▲ (ANT: 29.016)<br>en millones de US\$                                                                                  |
|           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                    | en nimones de coo                                                                                                       |
|           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                         |
|           | \$1412,48<br>\$914,00<br>\$1405,00 | \$953,75 A (ANT:\$950,42) \$1412,48 A (ANT:\$1350,18) \$914,00 A (ANT:\$911,00) \$1405,00 A(ANT:\$1365,00) \$1492,00 A(ANT:\$1488,80) | \$1412,48 ▲ (ANT: \$1350,18) Real \$914,00 ▲ (ANT: \$911,00) Reservas \$1405,00 ▲ (ANT: \$1365,00) | \$1412,48 A (ANT: \$1350,18) Real \$163,02<br>\$914,00 A (ANT: \$911,00) Reservas 29.614<br>\$1405,00 A(ANT: \$1365,00) |

La reacción tras los anuncios | ELIMPACTO ENLA CITY

# El dólar blue superó los \$1400, cayeron las acciones y aumentó el riesgo país

Luego de la conferencia de prensa del viernes pasado de Luis Caputo y Santiago Bausili, la cotización paralela cerró a \$1405; los financieros reflejaron un incremento de hasta \$65

#### Melisa Reinhold LA NACION

Los anuncios del equipo económico tuvieron un impacto negativo en los mercados: el dólar blue y los financieros abrieron la semana con fuertes alzas, mientras que las acciones cayeron hasta 9% en el exterior.

Se trató de la primera reacción a la conferencia que realizó el viernes pasado el ministro de Economía. Luis Caputo, que tuvo el fin de "bajar la ansiedad" sobre la salida del cepo. Sin embargo, no hubo definiciones sobre novedades en la política cambiaria. Caputo afirmó que el tipo de cambio oficial mayorista seguirá devaluándose a un ritmo del 2% mensual, a pesar de que crecen las dudas sobre la sostenibilidad de este programa. También, insistió en que continuará vigente el dólar blend exportador, programa que les permite a quienes venden fuera del país liquidar un 20% al financiero y 80% al oficial, aunque el Banco Central entró en una dinámica de venta de reservas que lo llevó a cerraren junioel primer mes con saldo negativo en la administración de Javier Milei.

En ese escenario, el dólar blue se vendió a \$1405 en las "cuevas" y cotización nominal más alta de que se tenga registro. Se trató de una suba de \$40 frente al cierre previo (+2,9%), tras haber acumulado una escalada de \$140 en junio (+11,4%).

"El Banco Central exageró con la baja de tasas de interés en mayo. Desde entonces, se generó un desanclaje monetario, el mercado cerró todo el carry trade que había, se dolarizó y las cotizaciones se escaparon. Y no es fácil desdolarizar, ni siquiera luego que haya salido la Ley Bases. Por eso, el Ministerio de Economía quiere llevar adelante la fase dos del programa. El Banco Central quiere recuperar un instrumento clave de la política monetaria, que es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si en algún momento suben la tasa de interés, también sube la emisión endógena, porque se tienen que remunerar los pasivos monetarios. Por eso, Caputo anunció que la deuda se pasa al Tesoro", explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Los tipos de cambio financieros también tendieron al alzay rompieron récords nominales, a pesar de que estas cotizaciones suelen verse favorecidas por la oferta que llega de las liquidaciones que realizan



La brecha cambiaria volvió a ampliarse y superó el 54% ayer en la City porteña

"arbolitos" que operan en la City, la los exportadores. El dólar MEP cerró a \$1413,01, lo que representó un avance diario de \$65,05 (+4,8%). El contado con liquidación (CCL) terminó el día a \$1412,48, unos \$62,3 más que el viernes (+4,6%).

> "Hace un mes que el mercado financiero viene muy débil. Entre las idas y venidas por la Ley Bases, la baja de tasas de interés y un contexto internacional que no ayudó, los bonos y acciones venían cayendo y los dólares subían. En ese contexto, el anuncio del viernes generó más preocupación, porque demostró que el equipo económico está más preocupado por resolver el tema monetario que el cambiario. Eso generó ruido entre los inversores, porque hoy el foco está en la venta de reservas del Banco Central. Se vienen meses en que no podrá comprar muchos dólares y el año que viene se le vienen vencimientos de deuda bastante abultados. El mercado está más interesado en saber cómo la Argentina va a salir del cepo cambiario que en las medidas fiscalesy monetarias, que sabemos que vienen bien", dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

Este lunes, el tipo de cambio ofi- Galicia (-4,4%). cial mayorista cotizó a \$914,50, lo que representó una microdevalua-

ción de \$2,50 frente al cierre previo (+0,3%), un movimiento que buscó compensar la inactividad que hubo durante el fin de semana. Frente al contado con liquidación, la brecha cambiaria se expandió a 54,5%.

"El mercado muestra menos confianza en la sostenibilidad del esquema actual, seguramente influido por la posición vendedora del Banco Central en el MULC [aunque ayer compró US\$50 millones]. Esto puede comenzar a generar problemas en la economía real, debido a que genera especulación y expectativas de que haya un ajuste en la cotización del dólar mayorista. La aprobación de la Ley Bases modificada en Diputados no parece haber compensado esta intranquilidad del mercado", dijeron los analistas

de la consultora económica LCG. Por otro lado, la Bolsa porteña cerró el día con una caída del 1%. En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, los papeles más golpeados fueron los bancarios: lideraron la baja el Banco Supervielle (-6,5%), el Banco Macro (-5,5%), el BBVA (-4,8%) yel Grupo Financiero

Los números en rojo también pudieron observarse entre las accio-

nes argentinas que cotizan en Wall Street (ADR). Los papeles del Banco Supervielle retrocedieron 9,7%, seguidos por Grupo Financiero Galicia (-9,5%), Edenor (-8,7%) y Banco Macro (-7,5%).

XINHUA

Los bonos del último canje de deuda operaron en terreno negativo, en todas sus legislaciones y vencimientos. Los Bonar cayeron 4,81% (AL41D) y los Global, hasta 4,05% (GD46D). Esto impactó en el riesgo país, indicador que ayer avanzó 57 unidades y se posicionó en los 1513 puntos básicos (+3,9%).

"Con el anuncio que hizo el viernes el Gobierno, el esfuerzo fiscal del Tesoro va a ser mayor, por eso no es extraño que hoy [por ayer] caigan los bonos en dólares. El mercado verá si realmente este sobreesfuerzo fiscal se puede llevar a cabo, por más que en los primeros seis meses hubo déficit cero y que el Gobierno se muestra comprometido en alcanzar superávit. El driver en el corto plazo no era la Ley Bases, o catalizadores que vengan por allí, sino la entrada genuina de dólares. En un momento en que el Banco Central está más vendedor que comprador de divisas, la llegada de dólares es lo que podría calmar a los inversores en los próximos días", cerró Camusso. •

### Por qué el mercado respondió negativamente a los anuncios

Las razones que dan analistas y consultoras para las turbulencias

El Gobierno no brinda definiciones sobre las proyecciones de mediano plazo para su política cambiaria. Esa sería la principal razón por la que los mercados reaccionaron ayer de la manera en que lo hicieron. A continuación, las opiniones de analistas y consultoras.

"Hace un mes que el mercado financiero viene muy débil, por la Ley Bases, la baja de tasas de interés y un contexto internacional que no ayudó. Los bonos y acciones venían cayendo, los dólares subían. En ese escenario, el anuncio del viernes generó más preocupación, porque demostró que el equipo económico está más preocupado por resolver el tema de los pases con estas nuevas letras de regulación monetaria que por el mercado cambiario", dijo Fernando Marull, de FMyA.

Mientras tanto, en la consultora Ecolatina señalaron: "Hacia adelante, el panorama en el mercado único y libre de cambios (MULC) se ve poco alentador y, por consiguiente, se haría más desafiante la acumulación de reservas. Por un lado, el pago de importaciones seguirá creciendo por el propio diseño del esquema. Por otro lado, una vez superada la temporada alta de la liquidación, seabre el interrogante en torno a qué tan sostenible es el esquema actual sin el agro aportando dólares para recomponer reservas y contener la brecha".

"El tipo de cambio está atrasado, es un hecho, está en mínimos. Y cada vez que la Argentina ensayóperíodos de atrasos cambiarios, en algún momento vino el ajuste, que puede darse mañana o un año después. El temor es que las reservas netas están en cero. Y aunque el Gobierno hizo un buen historial hasta ahora, porque en diciembre eran negativas en US\$11.000 millones, empezaron a caer. Ahora es necesario avanzar en la agenda del segundo semestre, que es lo que quiere ver el mercado", agregó, por su parte, Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros.

Por último, según un informe de Map Economic & Business Advisors, "una de las dudas centrales es si el Gobierno entiende que seguir haciendo lo mismo que le dio éxito en sus primeros seis meses no le dará buenos resultados de ahora en adelante. El equipo económico aún está a tiempo. Pero el plazo es cada vez menor. Quizás sea urgente empezar con la próxima etapa". • Melisa Reinhold

16 | ECONOMÍA

### Reacciones tras los anuncios | LA MIRADA DEL EQUIPO ECONÓMICO

# Economía niega una crisis y sigue su plan para salir del cepo

En el Palacio de Hacienda afirman que en el corto plazo puede haber volatilidad cambiaria, pero que el mercado se dará cuenta "a base de resultados" de que la macro está ordenada

### Francisco Jueguen

LA NACION

En el quinto piso del Ministerio de Economía, cercadel despacho de Luis Caputo, no se preocupan por el salto delos dólares "libres". Allí sentencian: "No habrá sorpresas". Y luego aclaran que la salida del cepo cambiario será "un proceso". Traducción: el mercado va a estar al tanto y no será a través de una devaluación brusca, algo que los actores ven como un fantasma a la vuelta de cada esquina. Esas visiones se multiplican con el paso del tiempo porque-creen en el mercado-las restricciones cambiarias son cada más difíciles de eliminar con un dólar oficial que se atrasa, sin el arribo de "dólares frescos" y con el Banco Central (BCRA) sin poder acumular más reservas en plena cosecha del campo.

El mercado no ve aún una hoja de ruta clara y la promesa de un nuevo régimen monetario que hizo el presidente Javier Milei el viernes por la mañana fue la profundización del que ya existía. Lo nuevo, esperan muchos, podría llegar demasiado tarde: en 2025. Para quienes esperaban una segunda etapa con un relanzamiento de medidas fiscales, monetarias y, sobre todo, cambiarias hubo sabor a poco con los anuncios de Caputo y Santiago Bausili. El impuesto PAIS, cada vez más importante en la recaudación, no se irá inmediatamente, sino en los próximos meses, más allá de las promesas de Caputo de eliminarlo tras la aprobación de la Ley Bases.

En Economía creen que el mer-



Cerca del ministro de Economía, Luis Caputo, no se preocupan por el salto del dólar

ARCHIVO

cado es injusto. "Los fundamentals mandan", advierten. Repasan que hay superávit fiscal (el Ejecutivo acumula cinco superávits financieros consecutivos, algo que no pasa desde 2008), comercial (sobre todo gracias a la caída de las importaciones por la recesión) y de cuenta corriente. Y, luego del anuncio del viernes, el Gobierno buscará ahora dejar de emitir como consecuencia de los pasivos remunerados. Eso es lo que les ofrece el equipo económico a los banqueros, con quienes además es-

tá negociando una solución a los llamados puts (seguros de liquidez) en manos de las entidades. "La reunión fue espectacular", dijeron en Economía. "La reunión con los bancos fue mala", dijo un exbanquero. Públicamente, las entidades que agrupan a los bancos respaldaron al Gobierno, pero en off las expectativas entre el equipo económico y esos actores aún no están alineadas al 100%.

"No pasó nunca esto. No entienden la potencia de hacer las cosas bien. Creen que 'esto es Argentina' y 'las vimos todas'. Y esta no la vieron nunca porque nunca pasó (...). Conclusión, se darán cuenta a fuerza de resultados", reafirman en Economía. Luego admiten que en el camino—en el corto plazo—puede haber volatilidad, pero "para que haya crisis tiene que estar desordenada la macro; justo lo opuesto a lo que tenemos hoy".

"La reacción de los mercados es la típica volatilidad que se produce frente a un escenario de excesivas ganancias de estos meses, sumado a un nuevo programa monetariofiscal que pocas veces se ha visto en la Argentina. Como todo cambio, se genera incertidumbre hasta que los agentes económicos se adecuan al nuevo escenario", cierran.

Sin embargo, los nervios no son gratuitos: la brecha cambiaria superó el 50%, cuando unas semanas atrás había alcanzado el 15%. Vale recordar que llegó a estar en 200% con Alberto y Cristina. Los dólares libres ya están por encima de los que dejó aquel dúo en el poder, pero retrasados en términos reales (con relación a la inflación del período).

El mercado es especialista en correrelarco. Que el superávit financiero no es sustentable, que la inflación
no puede seguir bajando, que la Ley
Bases llegó tarde y recortada, que el
régimen monetario y cambiario está
agotado y que el BCRA—que se apuró
en bajar tan velozmente la tasa— ya
no puede comprar dólares en plena
cosecha gruesa. O, simplemente, que
el dólar se atrasó frente a la inflación.
Ese combo de razones se cristalizan
cuando se encienden las luces rojas
en el mercado y crece el "ruido".

Domingo Cavallo escribió en las últimas horas que el equipo económico no tiene "apuro" en remover el cepo. Caputo lo admite. No hay fecha; "hay condiciones". Cavallo le pidió al Gobierno evitar la confrontación con el chileno Rodrigo Valdés yreleera los funcionarios del Fondo. ¿La opción? Eliminar el dólar blend -yladerivación de casi US\$9000 millones en lo que va del año hacia el mercado CCL [ese 20% no entra en las reservas]-y compensar su efecto sobre el tipo de cambio efectivo de exportación con un ajuste del tipo de cambio oficial de alrededor del 10%. Significaría ubicarlo cercano a \$1000 por dólar. Con una reducción del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% -la prometida por Caputo- "se podría evitar el impacto inflacionario del aumento del costo de las importaciones". Es -calificó Cavallo- una devaluación "perfectamente compensada". Caso contrario, seguirán perdiendodólares, algo que siempre pone nervioso al mercado. •

### Respaldo de los bancos tras el anuncio oficial

Tras la reunión con el BCRA, apoyaron la iniciativa del Gobierno; negociarán por los seguros de liquidez

### Sofía Diamante

LA NACION

Los representantes de los bancos se fueron ayer con más certezas de la reunión que mantuvieron en el Banco Central (BCRA), aunque eso no se refleje de manera lineal en el mercado cambiario. Los banqueros fueron recibidos por el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de las dudas que había generado la conferencia de prensa del viernes.

Los funcionarios les explicaron cómo será la migración de la deuda remunerada (los pases) del BCRA al Tesoro, que tiene como fin sanear el balance de la entidad, aseguraron que el peso no desaparecerá y que "será una moneda fuerte".

Por la tarde, las entidades que agrupan a los bancos respaldaron al Gobierno. "Las entidades privadas de capital internacional nucleadas en ABA, los bancos privados nacionales nucleados en Adeba y la banca especializada agrupada en ABE expresan su apoyo a los anuncios del gobierno nacional con rela-

ción al comienzo de una nueva fase en el programa económico donde se apunta a eliminar una segunda fuente de emisión monetaria relacionada con los pasivos remunerados del Banco Central", indicaron, y agregaron: "Adicionalmente, manifiestan su voluntad para encontrar una solución conjunta a los compromisos existentes en los contratos de put emitidos por el BCRA, de manera de facilitar la programación monetaria".

Caputo inició el encuentro ratificando el compromiso fiscal, que se profundizará hacia delante, ya que deberá ser lo suficientemente holgado como para financiar los intereses que generará la nueva letra, que hasta aquí eran cubiertos por el BCRA, locual implicaba mayor emisión endógena. "El superávit es clave para esta etapa de la política monetaria", les dijo a los 80 banqueros que se acercaron al Salón Bosch del BCRA, a las 10, en una exposición que duró 40 minutos.

Elministro también confirmó que continuará el dólar blend para los exportadores, que permite liquidar las divisas en un 80% en el mercado oficial y el 20% a través del contado con liquidación (CCL), lo que significa una cotización más alta (alrededor de \$1000). También señaló que seguirá el crawling peg (devaluación controlada) del 2% mensual.

El presidente del BCRA, por su parte, hizo foco en que esta nueva letra mejorará el balance de la entidad y le permitirá recuperar el instrumento de la tasa de interés como política monetaria. Al sacar los pases del BCRA, Bausili podrá subir la tasa sin que eso signifique una mayor emisión futura para pagar los intereses que generan los pasivos remunerados, porque esa tarea le corresponderá al Tesoro.

"Lo que explicaron hoy [por ayer] a las entidades financieras está bien y en línea con el trabajo de saneamiento de las cuentas del BCRA. Para los bancos, pero fundamentalmente para los depositantes, los cambios no generan ningún tipo de inconveniente. Quedamos a la espera de las normas del Ministerio de Economía y del BCRA que completan los temas técnicos. Respecto de la letra de reprogramación monetaria, reiteraron que la emitirá el Tesoro, pero que los pesos resultantes estarán depositados en el BCRA, que es como siempre quien 'garantiza' la liquidez del sistema. O sea que lo que va a haber es una cuenta de respaldo de la emisión de la letra. El Tesoro no va a gastar ese dinero, sino que lo va a tener depositado en el BCRA", dijo Claudio Cesario, presidente de ABA.

"Este un cambio operativo, tal como explicaron en la conferencia de prensa. Le permite al BCRA manejar la tasa de política monetaria con independencia de las necesidades de financiamiento del Estado. También señalaron que los flujos de recaudación vienen bien y que ellos no van a emitir pesos, por lo que se va a ver una apreciación paulatina de la moneda y será en el marco de la competencia de monedas", agregó.

Los detalles de la implementación de la medida se publicarán el jueves, luego de la tradicional reunión de directorio de la entidad.

En la charla técnica, los banqueros preguntaron si habrá también una suba de tasa de interés, pero los funcionarios no respondieron. Los analistas señalan que la disparada de los dólares paralelos, que treparon más de 11% en junio, comenzó cuando el BCRA aceleró la baja de tasas al 40% nominal anual.

El ministro y el presidente del BCRA aseguraron que la entidad va a respaldar integramente la letra de reprogramación monetaria (Leremo), lo cual significa que el riesgo de la emisión de esta deuda seguirá en manos del BCRA y no del sector público, lo cual hubiera complicado la operatoria de las entidades bancarias, que tienen un límite de exposición a deuda del Tesoro.

Los funcionarios dijeron que no hablaron sobre esta instrumentación con las calificadoras de riesgo, pero aseguraron que cuentan con el apoyo del FMI, que el viernes pasado, luego de la conferencia, mandó un mensaje de beneplácito.

Otra duda que surgió entre los presentes es si las provincias pueden gravar con Ingresos Brutos la Leremo, algo que hacen algunos gobiernos con los pases y genera un costo adicional para los bancos. La respuesta fue que no, con locual esto tendría un impacto colateral en los ingresos de los fiscos provinciales. En el equipo económico dijeron a la NACION que no se habló de ese tema, pero al menos tres bancos lo mencionaron.

Entre los banqueros que participaron de la reunión estaban Eduardo Elzstain (Banco Hipotecario), Fabián Kon (Galicia), Juan Cuattromo (Banco Provincia), Guillermo Laje (Banco Ciudad), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Claudio Cesario (ABA), Francisco Gismondi (Adeba) y Marcelo Mazzón (Abappra).

La reunión al momento no logró aplacar la volatilidad del mercado financiero, que comenzó a reflejarse con mayor presión sobre los tipos de cambios paralelos y con la venta de bonos. "El Gobierno tiene una necesidad rápida de poner la economía a crecer rápido y de que entren dólares. Para ambas cosas se necesita quitar el cepo", dijeron en un banco, en reserva. •

## La liquidación de divisas del agro cayó un 24% en junio por la incertidumbre

Lo atribuyen a demoras en la cosecha, a la baja de los precios de la soja y a la expectativa por cambios en el esquema cambiario

### Belkis Martínez

El ritmo de venta de soja de parte de los productores se desplomó el mes pasadoun44% respectode mayo, según los expertos, en medio de un clima de tensión económica, cuyo factor determinante fue la brecha entre el dólar financiero o líbre y el dólar exportador, que se ubica en torno al 35%. El atraso de la cosecha gruesa por las lluvias también jugó un papel crucial. Estos datos se dieron a conocer después de que la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina y el Centro de Exportador de Cereales (Ciara-CEC), informara que la liquidación de divisas por exportaciones de granos y subproductos cayera un 24% con respecto al mes anterior.

"La liquidación de divisas está por debajo de las expectativas para una cosecha muy buena de soja y una de maíz que, aunque afectada por la chicharrita, debería dejar un saldo exportable más que razonable y superior al del año pasado, que fue muy afectado en las exportaciones por la sequía y con el dólar soja III ya terminado; esta liquidación de junio es la más baja desde 2009 para un mes de junio, en valores absolutos", dijo Javier Preciado Patiño, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios.

En rigor, lo que ingresó en divisas el mes pasado fueron US\$1978 millones de la agroindustria, que representa una baja del 24% en relación con mayo y una mejora del 25% respecto de igual mes de 2023.

"El factor determinante es la brecha entre el dólar financiero o libre y el dólar exportador, que se ubica en torno al 35%: tras la devaluación, había caído al 6%. En abril y una parte de mayo este diferencial se ubicaba en torno al 17/18%, y el productor podía vender y cubrirse en dólares con una diferencia relativamente menor. En junio, la brecha se expandió al 32/35% y lógicamente el productor, si con las ventas de mayo cubrió parte de sus



La cosecha de soja llegó a 50 millones de toneladas

ARCHIVO

necesidades financieras, tiende a esperar a ver cómo evoluciona la macro", dijo.

Para el consultor del mercado de granos Gustavo López, el ritmo de ventas ha caído producto de la dinámica de la cosecha. De los 50 millones de toneladas de soja proyectadas, hay 13 millones que están con precio ya fijado. "Hay que ver qué va a pasar con los precios internacionales, porque están muy fluctuantes y ahora están bajando. El productor está pensando si le van a levantar el cepo o van a hacer algún tipo de ajuste con el mix. Eso lo tiene en cuenta para maximizar sus ingresos", dijo.

En general, la dinámica que se ve es que el productor vende lo que tiene de trigo o maíz, y se queda con la soja como resguardo de valor. En el crushing de soja también venían con una baja recuperación y recién en estos meses van a tener un leve repunte. "Venían de niveles por debajo de los tres millones de toneladas; ahora están cerca de los cuatro millones, por lo tanto, este próximo

trimestre va a tener una liquidación más intensa", indicó.

Para Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de parte de los productores la operatoria es normal. "Están vendiendo. Todos los días hay operaciones de venta de granos. Hay 21 millones de toneladas de soja vendidas. Falta ponerles precio a un porcentaje importante, peroya están vendidas, tienen destino y van a ser entregadas. La cosecha terminó hace 20 días o un mes, es muy reciente", señaló.

En esa línea, Nicolás Udaquiola, director de AZ Group, coincidió en que esta fue una campaña muy demorada en el avance de la cosecha por las lluvias de abril. Esto provocó que el ritmo de ventas se corriera respecto de años anteriores, donde el productor en mayo había acelerado las ventas por la coyuntura. Además, anticipó que se va a una campaña con mucha incertidumbre, donde los insumos se van a comprar contra necesidad. •

### En el inicio de julio, el Banco Central compró US\$50 millones

La entidad cortó así la racha vendedora con la que venía de cerrar junio, mes que terminó con saldo negativo

El Banco Central (BCRA) logró cortar ayer, en la primera rueda de julio, la racha vendedora con la que venía de cerrar junio y que le deparó el primer saldo de intervenciones sobre el mercado negativo para sus reservas al cabo de un mes en la "era Milei", tras verse obligado a desprenderse de US\$199 millones en las tres últimas jornadas.

Lo hizo al poder alzarse ayer con US\$50 millones para sus reservas, al cabo de una jornada en la que el volumen operado apenas llegó a los US\$227 millones, es decir, se redujo 44% frente al registrado el viernes pasado (aunque no es muy comparable, dado que ese día cerró el mes), pero a la vez se retrajo 32% en relación con el negociado en la primera rueda de la semana previa.

El dato deja entrever que la compra oficial fue posible por una baja marcada en la demanda de divisas, más que por una dinamización de la oferta, aun cuando el dólar exportador subió otro 1% en la jornada y ya se ubica cómodo por encima de los \$1000. En efecto, el índice Matba/Rofex al respecto del día cerró en un nuevo máximo de 1006,70. Y lo hizo empujado por el vuelo mayor al 4% que tomó en la jornada el precio del dólar contado con liquidación (CCL), que explica 20% de su comportamiento.

Y aun cuando el BCRA ayudó a ello al permitir que el dólar mayorista vendedor subiera en la jornada \$2, al cerrar para la venta a \$914. De este modo, registró un ajuste algo superior al habitual tras un fin de semana.

Sin embargo, este ajuste no ayudará a despejar las dudas instaladas sobre la dinámica que fue ganando la plaza oficial en las últimas semanas, más allá de las razonables explicaciones oficiales y en un marco en que las circunstancias del mercado global están acelerando una apreciación del peso que, antes, venía impulsada solo por el diferencial de tasa de inflación

que existe entre el mercado local y los de los países con los que más comercia.

Vale recordar que el BCRA viene de registrar en junio el primer saldo negativo de intervenciones sobre el mercado luego de la fuerte devaluación del peso dispuesta por la administración Milei el 13 de diciembre pasado. Perdió por esta vía US\$84 millones tras haber registrado saldo vendedor en 10 ruedas y verse obligado a sacrificar casi US\$200 millones en las tres últimas ruedas del mes.

Esa misma tarde, su presidente, Santiago Bausili, aprovechó la conferencia de prensa convocada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para anunciar la "segunda etapa del plan" para aclarar que ese resultado se verificó "porque el invierno se adelantó y hubo un mayo más frío", lo que hizo crecer la demanda de dólares para hacer importaciones urgentes de energía.

Pero, seguidamente, Bausili se preocupó por explicar que la previsión para el trimestre que arranca es que el BCRA resigne por intervenciones sobre el mercado unos US\$3000 millones, según contemplan los documentos del acuerdo suscripto con el FMI, "De julio a septiembre, lo natural es que se pierdan reservas y en el último trimestre se recuperen", sostuvo.

Pero eso no alcanzó, por ahora, para calmar un mercado que esperaba que los ingresos se hubieran sostenido algún mes más para estar más cerca de la posibilidad de pasar a contar con una tenencia de reservas positiva que, a la vez, ayude a generar las condiciones para que el Gobierno al fin avance con una hoja de ruta hacia de salida del cepo. Más teniendo en cuenta que, como admitió el propio ministro Caputo el viernes, de ello depende que la economía tenga la posibilidad de encarar un sendero de crecimiento.

Asimismo, tal como publicó LA
NACION, el Banco Central (BCRA) cerró en junio el primer mes en tiempos de la gestión Milei perdiendo
reservas por haber acumulado un
saldo negativo en sus intervenciones sobre la plaza cambiaria local. 

Javier Blanco

# La nafta subió otro 4% y acumula un aumento de 126% en el año

COSTO. Los precios de las naftasyel gasoil volvieron a subir ayer, luego de que el Gobierno actualizara el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que comenzó a regir el primer diadelmes.Lasempresas,además, trasladaron a los valores del surtidor el efecto de la devaluación mensual que aplica el Banco Central (BCRA), por lo tanto, la suba final es de entre 3 y 4%, según la ubicación geográfica. Así, desde que asumió Javier Milei, el valor de los combustibles aumentó 126%, muy por arriba del 79% de inflación acumulada. Esto se explica por el aumento de los

impuestos al sector, que estaban congelados por el gobierno anterior desde 2020, y por el atraso que tenían los precios anteriormente. El litro de nafta súper de YPF en la ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentó ayer 4% y cuesta actualmente \$941, mientras que la premium vale\$1162. El gasoil súper cuesta \$978, mientras que el diésel premium, \$1244. Al cierre de esta edición se esperaba que también aumentara el resto de las compañías, como Shell, Axion y Puma Energy. La consultora Economía y Energía (EyE) indicó que en mayo (últimodatooficial disponible) la demanda de naftas creció un

5% con respecto a abril y en el caso del gasoil, fue del 12%, fuertemente traccionado por la demanda de usinas. En el primer semestre del año, el precio de los combustibles se ubicó, en términos reales, un 12% por encima del valor en igual período de 2023. Sin embargo, los precios entérminos reales, en junio, se ubicaron 20% por debajo de enero. Mientras que el litro de nafta en la Argentina cuesta en promedio US\$0,75 al dólar blue y US\$1,10 al tipo de cambio oficial, en Bolivia vale US\$0,55; en Paraguay, US\$0,88; en Brasil, US\$1,09, y en Perú, US\$1,22. Sofia Diamante



18 | ECONOMÍA LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024



Rubén Cherñajovsky, dueño de una empresa con varias plantas en Tierra del Fuego

#### ARCHIVO

## Newsan le compró las marcas Pampers y Gillette a Procter & Gamble

OPERACIÓN. El grupo de Rubén Cherñajovsky se quedó con el negocio de la multinacional en el país; también adquirió Pantene

### Alfredo Sainz

LA NACION

Procter & Gamble (P&G) concretó su salida del mercado argentino. La multinacional norteamericana cerró un acuerdo con el grupo local Newsan a través del cual la empresa liderada por Rubén Cherňajovsky pasará a controlar la planta que tiene en San Luis y un portafolio de marcas líderes que incluye a Gillette, Pampers, Always y Pantene.

"Este acuerdo de licencia y distribución exclusiva implica también la compra del 100% del paquete accionario de P&G Argentina e incluye la adquisición de la planta Villa Mercedes-donde se seguirán produciendo pañales y toallitas femeninas bajo la licencia de las marcas Pampers y Always-, y las oficinas generales (situadas en Munro). Asimismo, Newsan mantendrá la continuidad laboral de todos los empleados y proseguirá con la operación comercial en la Argentina de los negocios actuales y desarrollos futuros", explicaron las compañías a través de un comunicado.

La operación significa la salida definitiva de Procter & Gamble de la Argentina. P&G es una de las grandes multinacionales del rubro del consumo masivo. La compañía, con base en Estados Unidos, llegó al país en la década del 90 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores líderes en diferentes categorias de los rubros de cosmética y tocador. Desde su inicio de operaciones en el país, en 1991, la multinacional lleva invertidos más de US\$700 millones en el mercado argentino, incluyendo la compra de empresas locales como Prosan (pañales), Compañía Química (detergentes) y Alejandro Llauró (jabones).

Antes de cerrar esta operación

con Newsan, la multinacional había acordado la venta de otras dos de sus marcas emblemáticas: el jabón para la ropa Ariel y el detergente Magistral, y la planta de Pilar. En este caso, el comprador había sido la firma local Dreamco (dueña de Plusbelle y Zorro).

### De la electrónica al súper

Por su parte, para Newsan representa su desembarco pleno en el negocio del consumo masivo y los supermercados. La empresa surgió como un jugador en el rubro de la electrónica y hoy lidera

Newsan mantendrá la continuidad laboral de todos los empleados

La transacción marca la salida definitiva de P&G de la Argentina

este mercado, con la operación de siete plantas - la mayoría, radicadas en Tierra del Fuego, bajo el régimen de promoción fiscal con el que cuenta la provincia-y marcas como Noblex, Atma, Philco y Siam. La empresa además es la socia de otras compañías internacionales, como Motorola, LG, Hisense, Whirlpooly Bosch, a las que les fabrica sus líneas de televisores, celulares y equipos de su primera planta en Tierra del aire acondicionado en Tierra del Fuego, y cerró 2023 con una facturación de US\$1568 millones.

"Estamos muy felices de anunciar el desembarco de Newsan en consumo masivo; sumando los negocios de P&G, incorporando marcas icónicas, el conocimiento del mercado de una compañía

líder y un gran equipo de colaboradores. Este es un paso más en el proceso de expansión, diversificación y crecimiento de nuestra compañía, y el primero en este segmento. La unidad de negocios de consumo masivo será independiente", explicó Luis Galli, presidente y CEO de Newsan.

En 2011 creó una nueva unidad de negocios, bautizada Newsan Food, con el foco puesto en la industria pesquera. Inicialmente, la compañía estaba volcada a la pesca en alta mar, aunque en los últimos años inició un proceso de integración vertical, con la puesta en marcha de proyectos como el cultivo de mejillones, en Tierra del Fuego, y de trucha arcoíris en el Embalse Alicurá/Piedra del Aguila, en Neuquén.

### Pesca y movilidad urbana

En la actualidad, Newsan Food es uno de los principales exportadores de pesca de la Argentina, opera con más de 70 países y sus ingresos sumaron US\$246 millones en 2023. La tercera pata de negocios de Newsan es la movilidad urbana, donde la empresa compite con su propia línea de bicicletas, motos y monopatines eléctricos.

Newsan nació hace 33 años, aunque Cherñajovsky ya venía incursionando en el rubro electrónica desde la década del 80, de la mano de su tío paterno, que fabricaba equipos de audio con la marca Sansei. En 1987 inauguró Fuego, bajo el marco del régimen industrial con el que se buscaba poblar y desarrollar la provincia. En 1991, Sansei se fusiona con la japonesa Sanyo Electronic Traiding y nace Newsan. En 1999, Newsan cerró la compra de Noblex y Atma, y poco después se quedó con la histórica marca Siam. •

### Las multis se van, las marcas se quedan

Se extiende un nuevo modelo de negocios en la Argentina

Con la venta de las marcas Pampers, Gillette y Pantene al grupo local Newsan, la multinacional Procter & Gamble (P&G) terminó de completar su salida del mercado argentino. El primer paso se había dadoen 2023, cuando había llegado a un acuerdo similar con la firma Dreamco para desprenderse de Ariely Magistral, en una operación que también incluyó el traspaso de la planta que tenía P&G en Pilar.

En la filial local de la estadounidense destacaron que la operación con Newsan permitirá que sus marcas "sigan estando presentes en el país bajo un mejor modelo de negocio". Estetipo de operación, en el que una multinacional le delega al manejo de su negocio a un socio local o regional, no es nuevo, y con algunas variaciones se viene repitiendo desde hace un parde años en el mercado argentino.

"Newsan es un socio robusto para esta próxima etapa de P&Gy las marcas de P&G en la Argentina. Nuestro acuerdo permite que la innovación continua de P&G sirva a los consumidores a través de la presencia de marcas líderes en el país, al tiempo que permite la continuidad de la producción local y el empleo. Todo esto con la flexibilidad, el respaldo y la experiencia de una empresa que conoce el mercado local", fue la explicación que dio el número uno de P&G en la Argentina, Alejandro Lorusso, quien continuará supervisando la operación desde P&G Company como senior vicepresident y líder de transición.

### Conocimiento local

En la mayoría de los casos, las multinacionales que se van del país buscan delegar en un socio local el manejo de sus marcas y negocios. Este tipo de elección fue la que hizo Procter el año pasado y ahora, cuando tanto en la venta de Ariel y Magistral (que se concretó en 2023) como en la flamante operación de Pampers y Gillette optó por compradores de capitales nacionales.

El esquema también se repitió en DirecTV, que pasó a manos del grupo argentino Werthein, en una operación que incluyó el traspaso de los negocios de TV satelital que tenía AT&T en la Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países. Y también fue el que eligió la alemana Edding cuando, hace poco más de un año, decidió irse del país y venderle su filial argentina por US\$1 al grupo Mendizábal, dueño de la importadora Parallel, que representa y distribuye marcas como Philips, Stanley, Unilevery Chicco.

Enotros casos, el socio elegido para continuar con la operación es un jugador regional. Así, el grupo panameño Harari-uno de los principales holdings económicos de su país-se quedó con los negocios que tenían Nike y Zara en la Argentina, mientras que otra compañía con capitales centroamericanos, Apex Capital, hace unos meses cerró la compra de Clorox Argentina -filial de la multinacional The Clorox Company-ylas marcas Ayudín y Poett.

En todos los casos, a las multinacionales les resulta más fácil delegar el manejo del negocio y de sus marcas en un socio local o regional, que cuenta con el know-how para manejarse en un mercado cada vez más chico y complicado como es el argentino. • Alfredo Sainz

### Varias firmas extranjeras se fueron del mercado local

Walmart, Clorox, Zara, Falabella y HSBC, entre las que se plegaron al éxodo

Con la venta de su operación local al grupo Newsan, Procter & Gamble (P&G) se sumó a las más de veinte multinacionales que dejaron el mercado argentino en los últimos tres años. El listado incluye desde las tiendas departamentales Falabella hasta la aerolínea Latam, pasando por la cadena de supermercados Walmart o el laboratorio Pierre Fabre.

El éxodo de empresas se inició en la pandemia. En ese momento, muchas multinacionales decidieron redefinir sus estrategias de negocios y priorizar las inversiones en los mercados estratégicos.

A estos factores más "globales" se sumaron los problemas propios de la economía argentina, como la falta de previsibilidad, cambio constante de las reglas de juego y, en especial, las restricciones a las importaciones e imposibilidad de girar divisas al exterior.

#### Ultimas operaciones

La salida de empresas se redujo en los últimos meses, aunque en 2024 igualmente se concretaron algunas ventas en este sentido. La más relevante en lo que va del año es la compra de la filial argentina del

La venta más relevante en lo que va del año es la compra de la filial del HSBC por parte de Grupo Financiero Galicia

HSBC que concretó el Grupo Financiero Galicia, en abril de este año, a cambio de US\$550 millones.

El mercado financiero ya se había visto impactado por la salida del banco Itaú, que se anunció a mediados de 2023. En este caso, el comprador fue el grupo local Macro, que pagó US\$50 millones para quedarse con el negocio local del grupo financiero brasileño. En ambos casos, las ventas no incluyen el traspaso de las marcas HSBC e Itaú.

La otra operación de peso en 2024 fue la venta de Clorox Argentina a la firma Apex Capital, con base en Miami. Incluyó el traspaso de las principales marcas de Clorox, como Ayudín y Poet, y las dos plantas que tenía la multi en la provincia de Buenos Aires y San Juan.

### Proceso generalizado

Otras empresas que decidieron irse del país fueron OLX Autos, la aerolínea Norwegian o la marca de indumentaria española Zara, los autopartistas Axalta y PPG, las farmacéuticas Hepatalgina, Gerresheimer y Eli Lilly, y las energéticas Sinopec y Petrobras.

También las marcas deportivas Nike y Under Armour, la fabricante de juguetes Hasbro y hasta la empresa de delivery Glovo. Las nacionalidades de estos grupos son diversas: se trata de empresas estadounidenses, chinas, chilenas, brasileñas, francesas o italianas.

La economía explica una parte de la situación, ya que está estancada hace muchos años. En tanto, la inflación alcanzó los tres dígitos anuales, complicando el funcionamiento de las compañías. La situación social también empeoró. Alfredo Sainz

### La recaudación fiscal cayó 14% en junio

INGRESOS. Sin el aporte de los tributos vinculados al comercio exterior, la baja llegaría a 17%

#### Carlos Manzoni

LA NACION

Esta vez, el fuerte crecimiento de lo ingresado por el impuesto PAIS no alcanzó para evitar la caída de la recaudación fiscal en junio. Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo embolsado en el sexto mes del año ascendió a \$11.297.649 millones, lo que, si bien nominalmente implicó un aumento de 221,2%, respecto de igual período de 2023, en términos reales significó una caída de 14%.

Deno haber sido por los impuestos vinculados con el comercio exterior. principalmente el PAIS, la caída habría sido de 17%, según cálculos elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En efecto, ese tributo volvió a ser, por lejos, el que más creció en junio, ya que ingresaron por ese concepto \$780.042

millones (una variación de 1321,8% en términos nominales).

Según la AFIP, en este caso incidió favorablemente la ampliación de la base imponible de este impuesto con el ingreso del pago aplicado a las operaciones de compra de moneda extranjera para el pago de determinadas importaciones. "A su vez, estas se vieron incrementadas respecto de períodos anteriores, debido al incremento del tipo de cambio y el aumento de las alícuotas a partir de este año, tanto del pago a cuenta como de las importaciones de bienes y fletes", se agregó.

El economista Nadín Argañaraz, director del Iaraf, confirmó que la del impuesto PAIS fue la recaudación que más creció en términos reales: 279%. "La siguieron la del impuesto a los combustibles, con 14,6%, y en tercer lugar, el impuesto al cheque, con 1,2%", comentó el

especialista en temas fiscales.

En este sentido, la AFIP explicó que el impuesto a los débitos y créditos aportó una recaudación de \$885.662 millones. "Incidieron positivamente los ingresos acreditados en junio correspondientes a la prórroga del último vencimiento del mes de mayo hacia el 31/5/24 (que corresponde a las operaciones realizadas entre el 16 y el 22 de mayo 2024)".

En el otro extremo, la recaudación que más disminuyó, según surge del análisis de Argañaraz, fue la de Bienes Personales, que exhibió una caída real interanual de 60,6%. "Fue seguida por derechos de exportación, con 36,8%, y derechos de importación 35,4%. El principal impuesto, el IVA, registró una disminución interanual del 19,5%, reflejando la importante caída del consumo", detalló el experto.

De esta manera, en el acumula-

do del primer semestre del año la recaudación impositiva tuvo una caída de 7% interanual en términos reales. "Si se excluyeran los tributos vinculados al comercio exterior, descendería un 13,5% términos reales", analizó Argañaraz.

En términos de variación interanual real en estos seis meses, los tributos con mayor caída fueron Bienes Personales (65%), Internos Coparticipados (23,2%) y Seguridad Social (18,6%). En tanto, los tributos con mayor aumento fueron el impuesto PAIS (278%) y los derechos de exportación (36%). "Resulta importante destacar el incremento de participación dentro de la recaudación nacional del impuesto PAIS entre el primer semestre de 2023 y el de 2024, ya que en 2023 este tributo explicó el 1,6% de la recaudación total y en la actualidad el 6,4%", remarcó Argañaraz. •

### Arte & Antigüedades











NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888

# clasificados



### Departamentos

venta

**Barrio Norte** 

3 dormitorios

Marcelo T. Alvear al 1700 3 dormitorios 2 baños 170 mts Impecable TE 11-5514-9909

2 dormitorios c/dep.

Av Libertador y Montevideo Dpto. cfte. 3 Amb. 90m2 Lum. con bcón 2 Dorm 2 Bño Cocina Lav Dep. U\$D179,000 HOUSE Tel:1531497625 / 48077999

2 dormitorios

Vicente Lopez al 1500 2 dormitorios 2baños 170 mts cubiertos Tel: 11-5514-9909

Mercaderías

Alhajas, Arte y

Antigüedades

Libros Antig Grabados Fotos

Cuadros Libros Arte 4823-0247

Compra

### Muebles

### Compra

Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



Pedido

Personal Doméstico

### Ofrecido

Asistentes Domésticas Licenciada Graciela Sanguineti GSI whatsapp 11-3660-5316.



### Convocatorias

Convocatoria

La Asociación de Residentes del San Carlos Country, de acuerdo a las Disposiciones Legales y Estatutarias, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el día Sábado 13 de julio de 2024, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 11:30 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, Florencia s/n esquina Cuyo, Ing. Pablo Nogués, Partido de Malvinas Argentinas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Constitución de la Asamblea y designación de dos socios para la firma del Acta junto con el Presidente y Secretario. - 2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Con-

tables, Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembredel año 2023. - 3. Elección de autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Mediación y Disciplina. - Héctor Sánchez, Secretario - Esteban Mónaco, Presidente

### Edictos Judiciales

Edicto Poder Judicial de la NaciónJUZ-

GADO COMERCIAL 16 COM 73528/2004 INSTITUTO EDU-CATIVO HUELLAS S.A. 5/CON-CURSO PREVENTIVOJUZGA-DO NACIONAL EN LO COMER-CIAL NRO. 16 SECRETARÍA NRO. 31 EDICTO BOLETIN OFICIAL - Por I día el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16 a cargo del Dr. Paz Saravia, Diego, Secretaría Nº 31 a cargo del Dr. Ibarzabal, Pablo Javier, hace saber que en autos: "INSTITUTO EDUCATIVO HUELLASS.A. S/CONCURSO PREVENTIVO\*, Expte. Nº 073528 /2004, con fecha 22/05/2024 se resolvió: "(i). Declarar el cumplimiento por parte de INSTITUTO EDUCA-TIVO HUELLASS A del acuerdo oportunamente homologado en este proceso concursal a fs. 370 (2do. Cuerpo del expediente papel debidamente digitalizado), en los términos del art. 59 párrafo 6to de la LCQ; (ii). Ordenar que se haga conocer el presente mediante edictos que deberán publicarse por el término de un dia en el Boletin Oficial de la República Argentina, y en el diario La Nación, de acuerdo con lo ordenado en esta resolución; (...); (iv). Levantar una vez firme la presente, cancelados los honorarios y acreditada en la causa la publicación de edictos ordenada previamente, de manera definitiva de la inhibición general de bienes decretada en esta causa respecto la concursada, librándose los despachos del caso (...) (v). Comunicar la conclusión a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y al Archivo de Actuaciones Judiciales y Notariales Registro de Juicios

Universales-, librándose oficios electrónicos por Secretaria a tal fin, toda vez que por resolución Nro. 3172/11 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sustituyó el soporte papel por un soporte digital (DEO diligenciamiento electrónico de oficios) (...) FDO: DIEGO MANUEL PAZ SARAVIA. JUEZ. Buenos Aires, 24 de lunio de 2024. FDO: PA-BLO JAVIER IBARZABAL SE-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N. 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello. Secretaria N. 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Fanny GAR-CIA SISA, DNI N. 94.025.686 de nacionalidad Colombiana y de ocupación contadora, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberà hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 21 de mayo de 2024 - Priscila S. Fe-



rrari Secretaria

### Solidarios



LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Comunicación, redes Para sumar valor en sus redes sociales y en su comunicación institucional, la Asociación Mujeres Microempresarias busca voluntarios para la tarea de Community Manager y comunicación institucional. La tarea incluye: control y edición de flyers y videos, diseñar, redactar y corregir textos institucionales, editar y actualizar los contenidos de su web. La aso ciación capacita y asesora a mujeres de bajos recursos de zonas rurales para desarrollar proyectos que lleven a su independencia económica. Más información y envío CV: María Cristina al 11-2371-5718, mail: muleresmicroempresarias@ gmail.com

### Voluntarios coro

Convocan a voluntarios con o sin conocimientos de música, de todas las edades y voces para formar parte del Coro para hospitales de niños del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de ar-te y música a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que se encuentran con internación domiciliaria. Ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información, comunicate al cel: 15-2567-1344, mail: profesoresnacionales@ gmail.com

### Salud

Pedido

Operativo sanitario ENASHU es un grupo multidis-ciplinario de salud que realiza operativos sanitarios en poblaciones que viven en una profun-da crisis socio-sanitaria en el norte argentino. Con tu aporte podés ayudar a cubrir los costos del operativo que realizarán del 11 al 16/08 en la zona de Quebrada del Toro, Salta; llevarán un equipo biomédico y una farmacía de campaña a seis escue-las rurales situadas en las alturas de la precordillera a las que accederan a pie con apoyo de caballos. Para sumar tu ayuda comunicate al WhatsApp: 11 5053 - 4770; mail: info@ asistenciahumanitaria.com ó por IG: @crisishumanitaria

Televisores Necesitan televisores en buen estado para equipar las salas o lugares de resinserción para que las pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico José A. Este-ves cuenten con un tiempo agradable de entrenimiento y de acceso a la actualidad. La Asociación Cooperadora del Hospital Neuropsiquiátrico Jo-sé A. Esteves de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, tiene como misión promover el óptimo funcionamiento de los servicios que preste el hospital, apoyando su labor. Si podes ayudar comunicate con Mario al: 15-5024-9892, por mail: mariokupfer@gmail.com

### Niñez y adolescencia

Pedido

Alimentos de todo tipo Necesitan todo tipo de alimentos para entregar a las familias que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a famílias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos v de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Reciben también transferencias para la compra de los alimentos. Si podés ayudar comunicate con Lidia: II-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@ gmail.com

Pedido

Heladera o freezer Para el equipamiento del come-dor de la Escuela 1-364 Dr. José Ceferino Palma en Estancia Las Cuevas, Tupungato, Men-doza, necesitan un freezer o heladera en muy buen estado. Esta escuela rural de frontera recibe a 34 alumnos de nivel inicial y primario a los que ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Si podes ayudar comunica-te con la Prof. Selva al (02622) 468-828, mail: dge1364@ mendoza.edu.ar o con Bibiana, colaboradora, al mail: bibiana ruibal@gmail.com

Pedido

Pelotas, redes, conos Para las clases de fútbol infantil que ofrecen en el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Juventud Zona Sur, necesitan: pelotas, redes, arcos fútbol 7, ca-misetas, botines, conos, pecheras y demás artículos deportivos. Este centro ubicado en los Altos de San Lorenzo, ciudad de La Plata, Buenos Aires, es un punto encuentro para la comunidad del barrio, brindando diferentes propuestas sociales, deportivas y culturales accesi-ble a todos. Si podés colaborar comunicate con Lucas al mail clubjuventudzonasur@ gmail.com

### Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar arroz parboil, pure de to-mates y legumbres para preparar los alimentos que entregan durante sus recorridas noctur-nas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comuni-cate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG. @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino.Pagina

Art. aseo personal

Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jericó, necesitan articulos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida Buenos Aires, acompaña a per-sonas en situación de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: caminoajerico

Celular, notebook

Para comunicarse con las familas asistidas y para la Red de Contención Psicosocial donde atienden a personas que pasan por estados de depresión o son víctimas de violencia de género y abuso, Redes Institucionales Solidarias necesita un celular, notebook o PC. Esta asociación de I. Casanova, Buenos Aires ayuda a comedores comunitaríos, brinda programas de capacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistència directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

### Vivienda

Pedido

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda dig-na. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresa en www.viviendadigna.org.ar

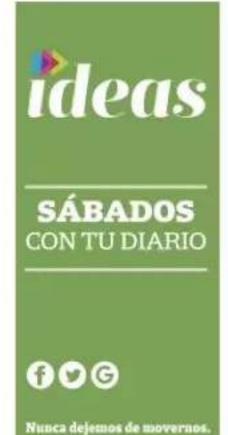

economía

CRETARIO

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

### La búsqueda de Loan | LA DESAPARICIÓN QUE TIENE EN VILO AL PAÍS



El peritaje en la camioneta del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez estuvo a cargo de especialistas de la Policía Federal Argentina

MARCELO MANERA

# Hallaron manchas rojas y cabellos en la camioneta de un sospechoso

En la rueda delantera derecha del vehículo de Carlos Pérez aparecieron rastros, que serán peritados para determinar si se trata de sangre humana; dentro del rodado había pelos, que serán sometidos a un estudio comparativo de ADN

Gabriel Di Nicola LA NACION

El misterio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el chico de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio pasado, todavía continúa sin resolverse. La investigación no encuentra rumbo firme y Laudelina Peña, tía del niño, aparece en el centro de la escena.

Los fiscales federales que llevan adelante la causa principal la tienen en la mira y planean volver a pedir su detención por presunto encubrimiento. Pero el resultado del peritaje hecho en la camioneta del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, uno de los principales sospechosos, le da vero similitud a la denuncia de Laudelina, quien afirmó que su sobrino murió atropellado por el marino y que su cuerpo fue enterrado en un lugar aún desconocido.

La prueba de Luminol reveló la existencia de rastros de una sustancia roja en la rueda delantera derecha de la Ford Ranger; ahora se debe establecer si se trata de manchas hemáticas y si es sangre humana.

"Lo más importante del peritaje hechoen la camioneta fue el resultado positivo de la prueba de Luminol en la rueda delantera derecha. Si se trata de sangre humana, después se deberá determinar el patrón genética de ese rastro hemático", explicó a LA NACION una fuente de la causa.

Además, especialistas de la Unidad de Búsqueda de Evidencias de

la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal encontraron cabellos dentro del vehículo. De ellos se intentará obtener una muestra de ADN con el fin de hacer una comparación con el patrón genético de los padres del chico cuyo paradero tiene en vilo al país.

"Los cabellos levantados en la camioneta Ford Ranger blanca serán enviados a un laboratorio de Corrientes, donde se encuentran conservadas las muestras de saliva tomadas a José Peña y a María Noguera, los padres de Loan", explicaron las fuentes consultadas.

La toma de esas muestras de saliva de Peña y Noguera fueron una de las últimas decisiones que tomaron los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, del Ministerio Público de Corrientes, antes de declinar la competencia hacia la Justicia federal ante la presunción de que se estuviera ante un caso de trata de personas y que Loan hubiese sido raptado con fines de explotación.

En medio de una jornada donde se volvió a filtrar información sensible del expediente que se encuentra bajo secreto de sumario, calificadas fuentes judiciales lamentaron que hayan trascendido esos datos y sostuvieron que eso puede "conspirar" contra la verdad.

El peritaje había sido solicitado por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), después de conocer la declaración que hizo la tía de Loan ante un representante del Ministerio Público de Corrientes en la capital provincial.

En una presentación donde denunció amenazas de María Victoria Caillava, la esposa de Pérez, Laudelina Peña sostuvo que su sobrino murió al ser atropellado por la camioneta en la que circulaban el militar de la Armada y la ahora exfuncionaria de Nueve de Julio.

"Ella declaró durante unos 40 minutos y contó el episodio del accidente y que luego fue amenazada por Victoria Caillava. Nunca lloró ni se mostró compungida. Tampoco se quebró por la situación, y se mostró segura", reveló a LA NACION el fiscal Gustavo Robineau, a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes (de lo que se informa por separado).

Los fiscales De Guzmán, Colombo y Mángano habían solicitado la detención de la tía de Loan al acusarla del delito de encubrimiento. Laudelina admitió que puso un botín de su sobrino en el monte, a unos tres kilómetros de donde supuestamente desapareció, para sostener la hipótesis de que el niño se había perdido. Sin embargo, aseguró que lo hizo porque Caillava la había amenazado de muerte.

La solicitud de los fiscales fue rechazada por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, por insuficiencia de pruebas. No obstante, fuentes judiciales afirmaron a LA NACION que los representantes del Ministerio Público Fiscal insistirán en el pedido detención de la tía de Loan.

Desde la fiscalía federal de Goya pidieron que Laudelina Peña esté bajo custodia mientras es investigada. Personal de la Policía Federal llegó a primera hora de la tarde de ayer a la casa de la tía de Loan.

### Extracción forense

Además del resultado del peritaje hecho sobre la camioneta, los fiscales que tienen a su cargo la investigación central recibieron ayer, a primera hora de la mañana, el informe de la "extracción forense" de la información de los 20 teléfonos secuestrados en el marco de la causa.

La apertura de los celulares fue hecha por personal de la División Pericias Telefónicas por medio del Universal Forensic Extraction Device (UFED) Premium, un programa de soporte tecnológico que permite recuperar, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp borrados.

Fuentes judiciales explicaron que del análisis de la información de los aparatos móviles los fiscales esperaban reunir las pruebas necesarias para volver a pedir la detención de la tía del niño desaparecido.

Mientras las novedades de la investigación se basaron en los peritajes hechos por la Federal, en Goya los vecinos se volvieron a movilizar para pedir la aparición de Loan. Caminaron hasta el edificio de la fiscalía, donde entonaron el Himno Nacional y se leyó un documento.

"Han pasado 18 días sin tener una pista siquiera de su paradero; nos han mentido en reiteradas oportunidades. Se dicen muchas cosas, se duda de todo y de todos. De lo único de lo que estamos seguros es de que nos han mentido y que nos mienten hasta el hartazgo, tenemos una Justicia ineficiente y Loan sigue sin aparecer. El foco real y concreto, que es la aparición de Loan, muchas veces se pierde y se ve opacado por procedimientos administrativos y judiciales", se sostuvo en el documento leído anoche en Corrientes.

### "Un pueblo entero"

Y, entre otros puntos, se afirmó: "Loan no está solo. Hay un pueblo entero pidiendo por su aparición, un país que hizo propia la causa de los correntinos, un grupo de comunidades educativas, religiosos, laicos, jóvenes y personas de la sociedad civil que estamos dispuestos a seguir marchando para que esto no sea un acto más de injusticia a la que quieren acostumbrarnos".

Así como en otras 16 ciudades, en Nueve de Julio, donde vive la familia del chico desaparecido, también hubo una marcha. Y los manifestantes se movilizaron hasta la casa de Laudelina, la tía del chico, a quien muchos no le creen su versión sobre el accidente y las amenazas, en un caso envuelto en contradicciones.

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

### El marino y su esposa niegan la versión de la tía del chico

Afirman que es mentira que atropellaron al menor y esperan poder declarar cuanto antes ante los fiscales federales



El traslado de una prima de Laudelina, ayer a la tarde

MARCELO MANERA

#### José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes.— "Es incoherente". Con esas dos palabras, María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, rechazaron la denuncia que hizo el sábado a la madrugada Laudelina Peña, que los acusó de haber atropellado a su sobrino en el campo de su abuela, haberse llevado el cuerpo para ocultarlo y, después, haberla amenazado a ella para que no contara nada y para que "plantara" una zapatilla del niño en medio

Además, lanzaron un desafío para dar por tierra con esa hipótesis. Quieren declarar y están tranquilos con lo que pueda surgir del peritaje de su camioneta y su auto.

del monte para despistar.

En diálogo con LA NACION, tras haberse reunido sábado y domingo con sus defendidos—que están alojados en el Complejo Penitenciario III de Güemes, en Salta—, el abogado Ernesto González afirmó: "Ellos me dicen que no lo atropellaron y que tanto el auto como la camioneta están a disposición para que se hagan los peritajes que quieran".

El viernes, a las 19, Laudelina guardó unas mudas de ropa en una mochila. Lo mismo hizo una de sus hijas. Luego buscó a su suegro, que vive a una cuadra de su casa, en Nueve de Julio, lo dejó a cargo de sus dos hijos menores, subió a un auto gris y partió hacia la capital correntina con su abogado. A la madrugada del sábado, ante la Justicia provincial—que ya no interviene en la causa—hizo la denuncia que provocó un giro en el caso.

"Victoria Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo", fue una de las frases más fuertes que dijo la mujer, mirando a una cámara y ante Gustavo Robineau, titular de la fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes.

La tía de Loan sumó: "Sentí el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo. Escuché el ruído del choque contra Loan. Victoria y Carlos estaban muy nerviosos y me dijeron que iban a llevarlo al hospital, pero no sé realmente qué pasó con el cuerpo".

La versión de un posible accidente como explicación de un caso que, durante la primera semana desde la desaparición de Loan, se tomó como un caso de un chico perdido en el monte, y luego se convirtió en un caso de criminalidad organizada y trata de personas, motivó nuevos peritajes. Ayer se supo que la camioneta de Pérez tenía una abolladura y, especialmente, manchas rojas en la rueda delantera derecha, que podrían ser de sangre.

### "Ellos están más tranquilos"

González contó cómo pasan sus días Pérez y Caillava en Salta y adelantó que esperan ser llamados por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, para prestar declaración indagatoria en la investigación que los tiene como imputados por el delito de sustracción de menores con fines de trata.

"Los vi mucho más tranquilos, me comentaron que están mucho mejor que en Corrientes. Ahora cuentan con un alojamiento preparado para brindarles la asistencia necesaria en cuanto a comida, higiene y vestimenta. Carlos tuvo acceso a todos los medicamentos que necesitaba para sus problemas de presión y del corazón", detalló González a LA NACION.

Sobre la exfuncionaria municipal de Nueve de Julio, agregó: "A María Victoria se la ve mucho más calmada y anímicamente estable para poder declarar. A diferencia de Carlos, ella pudo contar desde su detención en Goya con buena atención, comida, ropa e higiene".

El letrado también explicó que, desde que fueron detenidos, el viernes 21 de junio, la pareja no tuvo contacto entre sí, salvo en los traslados o encuentros en sede judicial. "Si bien están en el mismo complejo penitenciario, se encuentran en dos pabellones diferentes. Están separados uno del otro, Carlos en el sector de masculinos y María Victoria en el femenino", aclaró.

### Semana clave

El fiscal De Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), insistirán ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, para que impute a Laudelina Peña por el delito de encubrimiento. La acusan de "plantar" un botín del niño en medio del monte, a 3 kilómetros de la casa de la abuela de Loan, prueba que sirvió, en su momento, para sostener que el niño supuestamente se había perdido.

La magistrada rechazó el primer pedido, al sostener que no había pruebas suficientes para ordenar la detención de la mujer.

"Los fiscales van a insistir con el pedido de detención de la tía de Loan. Tienen evidencias de que Laudelina Peña participó del plan criminal. Por ese motivo, pocas horas después de quedar a cargo de la investigación, solicitaron el allanamiento de su casa y el secuestro de su teléfono celular", detallaron anteayer a LANACION fuentes con acceso al expediente.

Los fiscales ya cuentan con un adelanto del peritaje que especialistas de la Policía Federal comenzaron a hacer sobre los celulares secuestrados en el expediente, entre los cuales se encuentra el teléfono de Laudelina Peña.

El peritaje está a cargo de personal de la División Pericias Telefónicas de la Federal. La apertura de los teléfonos celulares se hace por medio de lo que se denomina Universal Forensic Extraction Device (UFED) Premium, un programa de soporte tecnológico complejo que permite recuperar, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp que hubiesen sido borrados. •

# La policía abandonó los rastrillajes en la "zona cero" de la desaparición

Tras el viaje de Patricia Bullrich, el domingo, los 200 agentes federales se fueron del paraje Algarrobal



Ya no hay rastrillajes en el paraje Algarrobal

MARCELO MANERA

Germán de los Santos ENVIADO ESPECIAL

NUEVEDEJULIO, Corrientes.—Loan Danilo Peña está desaparecido desde hace 19 días, pero los operativos de rastrillaje terminaron en torno al lugar donde fue visto por última vez el 13 de junio, tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.

Un día después de que la "zona cero" fuera visitada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los más de 200 agentes que realizaban las tareas de búsqueda se fueron. En la casa de la abuela de Loan solo queda una camioneta de la PFA, de custodia. Nadie más, en un lugar que hasta 24 horas antes era inaccesible por la fuerte presencia policial.

La pregunta es si esto significa que se desistió de la búsqueda del chico en ese lugar porque surgieron otros indicios que apuntan a que Loan podría estar lejos de allí.

El peritaje que la Policía Federal realizó sobre la camioneta Ford Ranger que conducía el excapitán de navío Carlos Pérez arrojó que hay un golpe en el paragolpes delantero y rastros de color rojo, pero aún no se confirmó si se trata de sangre. También encontraron pelos dentro de la cabina, que serán analizados.

Los estudios forenses no son concluyentes en cuanto a que con esa camioneta hayan atropellado y matado a Loan, como declaró el sábado a la madrugada ante el fiscal provincial Gustavo Robineau la tía del niño, Laudelina Peña.

Esa denuncia aún no tiene anclaje en la causa principal y la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ratificó que aún no se reunieron las pruebas para llamarla a declarar.

Los peritajes de la camioneta y de los teléfonos serán claves. La magistrada se toma su tiempo para concretar ese trámite porque cuando la convoque deberá imputarla bajo la figura de encubrimiento. Es que en su declaración-denuncia de madrugada en la capital provincial, Laude-

lina admitió haber "plantado" el botín de Loan a unos 2 kilómetros de la casa de su madre, luego de que se lo entregara María Victoria Caillava, esposa del exmarino, bajo amenaza de muerte si no lo hacía.

Ayer, Jorge Montti, abogado de Bernardino Benítez –marido de Laudelina–y la pareja integrada por Daniel "Fierrito" Ramírez y María del Carmen Millapi, pidió a la jueza federal que la cite a declarar.

Aunque la causa de Loan volvió a fojas cero, después de que pasara al fuero federal, lo llamativo es que los rastrillajes en torno a la casa de Catalina Peña hayan concluido por ahora. Los vivacs montados sobre la ruta 123 se levantaron, como también los retenes que había instalado la Federal en el camino rural por donde se accede a la casa de Catalina Peña, donde ayer estuvo el abogado de la querella Fernando Burlando acompañado del padre de Loan, José Peña.

Las hipótesis se apilan sin rumbo. Nada parece descabellado cuando se sabe muy poco, y los propios familiares de Loan se muestran perplejos y apabullados por la situación y por la atención que irradia este caso que estalló en un pequeño pueblo de 2500 habitantes, donde nunca parece pasar nada.

Pero esa atmósfera empieza a perforarse. La casa de Laudelina Peña, ayer, era el centro de atención en Nueve de Julio. La mujer vive en una vivienda humilde, que tiene un santuario de la Virgen de Itatí al costado. Detrás hay una cancha de fútbol rodeada de casas precarias, de madera y chapa. Los vecinos se quedaron en la puerta y algunos verificaban en los canales si habían aparecido en televisión.

En un momento a la casa de Laudelina llegó una camioneta donde iba una mujer con su hija en brazos. Los periodistas pensaron que era la tía de Loan. No, era Camila, una prima de Laudelina que había ido a visitarla. Anoche, decenas de personas marcharon hasta allí. • 22 | SEGURIDAD | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

### La búsqueda de Loan | LA DESAPARICIÓN QUE TIENE EN VILO AL PAÍS



Una multitud marchó anoche, también en Corrientes capital, para pedir por la aparición de Loan

OAQUÍN MEABE

### Justicia y verdad, el clamor que rebalsó las calles de 17 ciudades de Corrientes

Las marchas fueron convocadas por la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes; leyeron un crítico documento

José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes.— Miles de personas recorrieron las calles de 17 localidades de la provincia para pedir por la aparición de Loan Peña, el niño de cinco años que lleva 19 días sin aparecer. Lo hicieron en paz, bajo la consigna: "Seguimos buscando a Loan; queremos justicia y saber la verdad".

La convocatoria fue realizada por la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes. Además de la capital provincial, que tuvo la mayor convocatoria, en simultáneo se realizaron concentraciones y movilizaciones en Virasoro, Curuzú Cuatiá, Saladas, Bella Vista, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Santa Rosa, La Cruz, Santo Tomé, Colonia Liebig, Ituzaingó, Itá Ibaté, Nueve de Julio y esta ciudad, entre otras.

La de este lunes fue la convocatoria más multitudinaria en la ciudad donde se lleva adelante la investigación federal que busca desentrañar lo que sucedió la tarde del 13 de junio cuando el niño desapareció en el paraje El Algarrobal.

"Buenas noches a todos: hoy nos encontramos una vez más en este lugar para marchar y pedir por la aparición de Loan. Nos hubiese gustado no tener que marchar nuevamente por esta causa, pero lamentablemente Loan sigue sin aparecer", dijo a la multitud Maximiliano Fernández, docente de una de las escuelas convocantes a la marcha.

Con pancartas, banderas y afiches, aquí la marcha volvió a ser encabezada por niños que podrían tener la edad de Loan. El recorrido, de poco más de un kilómetro, comenzóen la Plaza Mitre, la principal, fue hasta la fiscalía federal, donde se entonó el Himno Nacional Argentino y luego culminó en la misma plaza desde donde había salido.

Antes de la movilización, que tenía una extensión de dos cuadras, se leyó un documento en el que se volvió a pedir por la aparición de Loan y en el que, por primera vez, se esgrimieron críticas dirigidas a la dirigencia política y a las "pistas falsas" que podrían haber hecho naufragar la búsqueda de Loan.

"Hemos pasado un fin de semana con muchas noticias, con un
panorama desolador, con más dudas que certezas, con testimonios
enfrentados, con declaraciones
inexactas, dudosas, parciales, que
no nos llevan a dar con el paradero de Loan. Un caso con secreto de
sumario, pero violado por algunas
instituciones", comenzaba el documento leído por Fernández.

Agregó: "Lo que comenzó como una búsqueda de persona en un entramado complejo derivó en una investigación por trata de personas y, ahora, en un supuesto accidente, con muchas cosas que no tienen explicación. El tiempo de las decisiones es imprescindible para abordar la situación. Versiones cruzadas y sospechas policiales en un caso que tiene seis detenidos y muchas incógnitas por develar".

"Han pasado 18 días sin tener una pista siquiera de su paradero. Nos han mentido en reiteradas oportunidades. Se dicen muchas cosas, se duda de todo y de todos. De lo único de lo que estamos seguros es de que, primero, nos han mentido y nos

mienten hasta el hartazgo; segundo, tenemos una Justicia ineficiente, y, tercero, Loan sigue sin aparecer", se cuestionó en la carta leída y reproducida por altoparlantes.

Los organizadores de la marcha agregaron: "Queremos agradecer a las instituciones que se han sumado a la causa; no nos vamos a callar, no vamos a parar hasta que se resuelva esta situación. No normalicemos que se pierda un niño, no normalicemos que se cierre cualquier causa con una fundamentación que en muchos casos no tienes entido, no nos acostumbremos a las injusticias".

"Una vez más, agradecemos a los medios nacionales por seguir presentes, por seguir mostrando esta realidad que hoy nos toca enfrentar", recordaron. "Queremos, una vez más, pedir a Dios que ilumine y les dé la fortaleza necesaria al fiscal federal, Mariano de Guzmán, y a la jueza Cristina Pozzer Penzo para llegara la verdad en esta eterna y dolorosa investigación. Les pedimos que actúen con independencia, sin presiones de otros poderes del Estado, con seriedad, celeridad y responsabilidad, como este caso lo requiere".

En el texto leído se reiteró: "Loan no está solo. Hay un pueblo entero pidiendo por su aparición, un país que hizo propia la causa de los correntinos, un grupo de comunidades educativas, religiosos, laicos, jóvenes y personas de la sociedad civil que estamos dispuestos a seguir marchando para que esto no sea un acto más de injusticia a la que quieren acostumbrarnos. Una vez más nuestro agradecimiento a los que nos acompañan y el único pedido es que no nos dejen solos". •

### Según el fiscal, la tía del niño "no lloró ni se mostró compungida"

Gustavo Robineau sostuvo que durante 40 minutos la mujer relató el accidente y dijo que fue amenazada

Germán de los Santos ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes.— El fiscal correntino Gustavo Robineau reveló a LA NACION que "no se pudo negar" a tomar la denuncia que hizo el sábado a la madrugada Laudelina Peña, tía de Loan, en la que contó que su sobrino fue atropellado en un camino cercano a la casa de Catalina, abuela del chico, por el marino retirado Carlos Pérez.

"Ella declaró durante unos 40 minutos y contó el episodio del accidente y que luego fue amenazada por Victoria Caillava", la esposa del capitán de navío de la Armada Argentina. La mujer, según el representante del Ministerio Público, "nunca lloró ni se mostró compungida. Tampoco se quebró por la situación y se mostró segura".

Robineau afirmó que decidieron "grabar" la denuncia para
asegurar una situación que "tenía
una fuerte relevancia pública". Y
amplió: "Por eso, además, convoqué a dos funcionarias, para que
participaran de la audiencia, para
que no existieran dudas". Luego, el
video fue enviado a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo,
y se dio comunicación a la fiscal
federal Alejandra Mángano, de la
Procuraduría de Trata de Personas y Explotación (Protex).

En la fiscalía quedó flotando una atmósfera extraña tras la declaración de Laudelina. Después de que la mujer terminara su relato, la sensación fue que no estaba diciendo la verdad, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, tampoco advirtieron que esta supuesta estrategia estuviera guionada por su abogado, José Alejandro Fernández Codazzi.

"Había momentos en que Laudelina se detenía y había que repreguntar para que tuviera sentido su relato", contaron las fuentes.

Robineau contó a LA NACION que durante la noche del viernes se comunicaron autoridades del Ministerio Público para avisarle que el abogado de Laudelina se había puesto en contacto y quería que su clienta presentara una denuncia.

"Yo estaba de turno y no me pude negar, aunque le aclaré al letrado que como el tema estaba relacionado con una causa que estaba en curso en Goya era apropiado hacer allí la presentación. Pero él me dijo que la mujer quería denunciar una amenaza", reflejó el fiscal.

A partir de ese momento, según el fiscal, se empezó a preparar todo para que se hiciera la denuncia. Robineau dijo que Laudelina "explicó el contexto de permanente acoso periodístico e intranquilidad que ella siente en su domicilio. Señaló una serie de circunstancias que le generan intranquilidad".

Fuentes judiciales contaron que Laudelina hizo un relato extenso sobre el supuesto "accidente" que sufrió Loan. "Ella dijo que vio el cuerpo de Loan en la caja del vehículo y que Victoria Caillava le dijo que lo iban a llevar al hospital", detallaron las fuentes. Laudelina admitió en su declaración que escuchó el impacto de la camioneta contra su sobrino. En la fiscalía señalaron que la mujer contó que estaba a unos 100 metros de donde ocurrió el supuesto accidente.

Ayer se supo que peritos de la Policía Federal hallaron "manchas rojas" en la rueda delantera derecha de la camioneta de Pérez; la muestra será analizada para determinar si es sangre humana.

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024 SEGURIDAD 23



Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Valdés, el domingo, en Corrientes

### Malestar en el Gobierno con la Justicia de Corrientes y con el gobernador Gustavo Valdés

Cuestionan a los fiscales el retaceo informativo y al mandatario, haber revelado la declaración de la tía del chico; Milei, fastidiado

### Jaime Rosemberg

LA NACION

Las imágenes de la búsqueda de Loan Danilo Peña, desaparecido hace 18 días, siguen en las pantallas de los despachos oficiales. Preocupado por el desenlace del caso que conmueve al país, el presidente Javier Milei apunta contra la Justicia correntina, convencido de que, en un primer momento, retaceó información valiosa de la investigación sobre el paradero del chico.

"El sigue enojado con la Justicia correntina, para él no colaboraron lo suficiente. A Patricia [Bullrich] no la dejaron ser parte, recién accedieron al expediente una semana más tarde", comentaron calificadas fuentes de la Casa Rosada. Intentaron no extenderesemalestaralgobernador radical Gustavo Valdés, aunque, según pudo saber LA NACION, ni a Bullrich nia otros asesores del Presidente les gustó demasiado que el sábado afirmara en sus redes sociales sobre un avance clave del caso.

"Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan", dijo el sábado el gobernador radical. "Laudelina [Peña] declaró tanto ante la Fiscalia General como ante la fiscalía provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia federal para que proceda conforme a derecho", continuó el mandatario provincial, en el poder desde 2017.

"Luneso martes [pasados] recién tuvimos acceso al expediente. Y recién ahí empezamos a ver qué teníamos que hacer", dijeron, molestos, en el Ministerio de Seguridad de la Nación. "Patricia sabía horas antes

sobre la teoría del accidente. Valdés seadelantó, fue impulsivo, y le salió mal", afirmaron las fuentes oficiales, con relación al testimonio de la tía de Loan, que declaró que el niño murió atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez.

Bullrich, que anteayer viajó a Goya, participó de los rastrillajes junto a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, pero no tuvo anuncios para dar. "Analizamos varias hipótesis", dijo, sin dar demasiadas precisiones, en sintonía con el discurso presidencial. Bullrich y Valdés no se han mostrado juntos en estas casi tres semanas de pesquisa, excepto cuando el gobernador la recibió el domingo último, cuando la ministra voló a Corrientes por ese día.

Tal vez conociendo este dato, y horas antes de las declaraciones de Valdés, el Presidente embistió contra la Justicia de Corrientes, de históricos lazos con el poder político provincial.

#### ACUSACIONES POR **EL ABOGADO**

Fabián Améndola, uno de los letrados del equipo de Fernando Burlando, afirmó que "el abogado de Laudelina tiene relaciones con el gobernador", con lo que sugirió que la versión del hecho que dio la tía de Loan es funcional a intereses políticos. Sin embargo, en Corrientes afirman que José Codazzi es de extracción peronista y no tendría vínculos con Gustavo Valdés.

"Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron", dijo Milei en una entrevista con TN emitida el domingo, pero grabada el viernes. "No permitieron que fuerzas federales participaran del proceso; aun así nunca se le quitó el hombro" al caso, agregó el Presidente, que, sin eufemismos, afirmó que la Justicia provincial delegó la causa al fuero federal "para sacarse el problema de encima".

"Hoyno se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Seestá haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan", díjo Milei. "Se está trabajando arduamente. Uno tiene que estar tranquilo en la conciencia de que hace todo lo habido y por haber para encontrarlo. Nada más que eso", cerró el primer mandatario, interesado en exponer la postura del Gobierno con relación al caso.

"Este caso está mal manejado desde el principio. El primer fiscal no detuvo a todos ni les sacó los celulares, en las primeras 48 horas se hizo todo mal. Y lo que salga nadie lo va a creer", comentaron con preocupación fuentes del radicalismo. En la UCR reconocen, además, que Valdés-que se llamó a silencio desde el sábado-tiene por delante un horizonte electoral decisivo.

Las elecciones del año próximo, en las que Valdes no puede ser reelegido, son otro punto importante. Mientras impulsa a su hermano e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, como su sucesor, espera encapsular el caso y que sus esquirlas no afecten la continuidad de la UCR, en el poder provincial en lo que va del siglo. Inquietos por las derivaciones del caso, en el Gobierno esperan una pronta resolución del caso. •

### La declaración de la tía de Loan encendió una fuerte disputa en el seno de la familia

Los padres del niño desaparecido están seguros de que Laudelina miente y los vecinos la cuestionan

Germán de los Santos

ENVIADO ESPECIAL

NUEVEDE JULIO, Corrientes.-La extraña declaración que hizo el sábado pasado a la madrugada Laudelina Peña, tía de Loan, encendió una fuerte disputa en la familia.

Tanto el padre del chico, José Peña, como la madre, María Noguera, piensan que la mujer fue convencida para hacer una supuesta "revelación" y, así, desviar el trámite de la causa, que desde el jueves pasado tramita en el fuero federal como un caso de trata de personas.

"Es todo mentira lo que dijo", sostuvo a LA NACION la madre del niño, que habló con este diario cuan- la versión de Laudelina. do participaba en la plaza de Nueve de Julio de una de las marchas para reclamar la aparición de su hijo, desaparecido hace 19 días.

"Nadie de la família volvió a hablar con ella. Primero, porque no tenemos teléfono, y después, porque sabemos que miente", afirmó la madre de Loan, que fue la primera en señalar que a su hijo "alguien se lo llevó" el 13 de junio pasado, después del almuerzo en la casa de su suegra, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.

El sábado a la madrugada, Laudelina Peña reveló ante el fiscal Gustavo Robineau -a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes- que Loan murió tras haber sido atropellado por el capitán de navío Carlos Guido Pérez con su camioneta cuando se retiraba del campo donde se había realizado el almuerzo.

También aseveró que María Víctoria Caillava, esposa de Pérez y entonces directora de Producción de la localidad de Nueve de Julio, la había amenazado de muerte para que no revelara lo que supuestamente había sucedido.

Además, Laudelina declaró que Caillava le había entregado un botín de Loan para que lo "plantara" en medio del campo para direccionar la pesquisa y que continuar a la búsqueda por el extravío del niño en el monte del paraje Algarrobal.

Anteanoche, luego de que trascendiera dónde se alojaba Laudelinaen un apart hotel de la capital correntina, hubo una manifestación espontánea de vecinos que terminó con insultos y piedrazos contra el establecimiento. La policía debió intervenir para evacuar a la mujer y evitar mayores disturbios.

Aver, los fiscales federales que están a cargo de la investigación solicitaron custodia para Laudelina. Un móvil de la Policía Federal se hizo presente en la casa de la tía de Loan. Los vecinos de la zona han comenzado a cuestionarla.

José Peña, padre del chico desaparecido, también coincidió con su esposa y advierte que su hermana volvió a mentir.

"No le creo nada a Laudelina, lo hace para desviar todo. Creo que a Loan se lo llevaron", dijo José en diálogo con la Nacion durante la marcha que se realizó en la localidad correntina de Nueve de Julio en apoyo de la familia del niño.

Ya la semana pasada, antes de la explosiva declaración en una sede judicial de la capital provincial, Laudelina había sido cuestionada por su hermano. "Tiene que saber algo más", decía José Peña.

Reveló que fue ella quien le avisó que su hijo había desaparecido. "Ella vino y preguntó si Loan estaba con nosotros. Yo le dije que estaba con los chicos en el patio. Me dijo: 'No, se fueron a buscar naranjas'", contó. El padre de Loan aseguró que cuando Pérez y Caillava se fueron al pueblo en la camioneta, él los vio salir. "Se fueron cuando Loan no estaba", afirmó. Esa aseveración juega en contra de

#### "Guionada"

Otro que apuntó contra la tía de Loan fue Fernando Burlando, abogado que representa como querellante a la madre del chico.

Para Burlando, Laudelina "está guionada, evidentemente por un sector del poder", y su declaración "obstruye la investigación, e incluso seguramente la desvía".

Ayer estaba previsto que trasladaran a Laudelina hasta el juzgado federal de Goya para que le tomen declaración, pero finalmente eso no sucedió. Hay expectativa al respecto. Anteayer, los fiscales federales Mariano De Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano habían pedido la detención de la tía de Loan, pero esa solicitud fue denegada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que consideró que faltaban pruebas.

Los representantes del Ministerio Público insistirán para que se concrete la medida de coerción, lo que indicaría que le dan alguna verosimilitud a parte de su versión para acusarla de "encubrimiento".

Sin embargo, la jueza rechazó el pedido de detención, porque quiere que la tía de Loan permanezca como testigo, y considera que aún no cuenta con elementos para sustentar aquella hipótesis.

Hasta el momento, el expediente tramitaba como un caso de trata. Pérezy Caillava están acusados de captación de persona con fines de explotación, con la agravante de que la víctima es menor de edad.

Bernardino Benítez -tío de Loan-, Daniel "Fierrito" Ramírez y Carmen Millapi fueron considerados "partícipes necesarios" del mismo delito. En un primer momento, cuando se investigaba la hipótesis de que el chico se había perdido, habían sido detenidos por abandono de persona.

El sexto sospechoso arrestado es el comisario de la policía de Corrientes Walter Maciel, imputado por el encubrimiento del hecho.

Al cumplirse una semana de la desaparición de Loan Peña, los fiscales de Corrientes Juan Carlos CastilloyGuillermoBarrycomenzaron a analizar la hipótesis del rapto y cuandodijerontenerlaspruebasde que había sido víctima de una red de trata, declinaron la competencia ante el fuero federal.

### **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar TESTIMONIOS



\_ Alejandra Piedra

"Le pregunté a mi hijo, que cursa segundo año, si había escuchado sobre estos grupos y me contestó que el año pasado lo habían incluido en un grupo llamado 'Metan gente'. A él le pareció raro y lo eliminó"

Crecen las denuncias por esta modalidad delictiva; instituciones educativas tejen redes con padres y madres para el correcto abordaje del tema con los menores; investigaciones en curso

# WhatsApp. Colegios y familias, en vilo por grupos que captan a chicos para pedofilia

Texto Cintia Perazo

'n video en viado al chat de madres del colegio de mi hijo Juan nos advirtió sobre la existencia de una red de pedofilia que intenta captar a chicos creando comunidades de WhatsApp. Le pregunté a mi hijo, que cursa segundo año en el Colegio Santo Tomás de Aquino, si había escuchado acerca de estos grupos y me contestó que el año pasado lo habían incluido en un grupo llamado 'Metan gente'. A él le pareció raro, decidió irse del grupo y lo eliminó", cuenta Alejandra Piedra, madrede Felipe (21), Pedro (18), Juan (14) y Emilia (10).

Tal como le pasó a Alejandra, varias familias detectaron que sus hijos habían sido contactados de esta manera y les advirtieron a las autoridades de distintos colegios sobre esta práctica, que capta chicos para después exponerlos a material inapropiado. Muchos establecimientos educativos decidieron enviar un comunicado al respecto y empezaron a planear estrategias para mantener a salvo a sus alumnos.

Entre esas instituciones se encuentra el Colegio New Model International School. "Nosotros hemos informado a las familias a partir de los comentarios que recibimos de algunos alumnos que estaban asustados porque personas extrañas los unían a grupos de WhatsApp en los que circula contenido inapropiado. Lo que hicimos fue, primero, trabajar con los estudiantes en las aulas, y después, con los docentes y las familias. Además de comentarles lo sucedido, les sugerimos revisar los celulares de sus hijos y que bloqueen todo número que no sea de una persona conocida. Luego realizamos encuentros para aunar criterios en común", explica Mirtha Patricia Stirparo, directora del nivel primario de esta sede educativa, situada en la ciudad de Buenos Aires.

Fernanda García, coordinadora del Departamento de Orientación del Northfield School, también afirma que en su colegio se enteraron de esta maniobra delictiva gracias a una madre que les dijo que su hija, alumna de primeraño del secundario, había sido incluida en un grupo
de WhatsApp a través de una compañera e inmediatamente comenzó a recibir material inapropiado.
Paralelamente, otras familias compartieron con los docentes y autoridades del colegio comunicados
que estaban enviando otros establecimientos educativos, varios de
la misma zona de Escobar, donde
funciona el Northfield.

"Según nos relataron nuestros alumnos, el grupo de WhatsApp se llamaba 'Unan gente porque si' y, de esta manera, comienzan a sumar amigos y conocidos al chat. Luego empiezan a enviar imágenes sensibles y material inapropiado, que incluye a menores. Al tomar conocimiento de esta situación, a través de nuestro equipo de orientación redactamos una nota para advertir a las familias. No con la intención de alarmarlos, sino para que estén al tanto y puedan hablarlo con sus hijos. Es fundamental generar estos espacios de comunicación entre las familias", sostiene García.

### Rebrote de una metodología

Los especialistas que siguen las tendencias de ciberdelito aseguran que esta práctica delictiva no es nueva. En los últimos años, como publicó oportunamente LA NACION, ya venían detectando que adultos malintencionados intentan contactar a chicos y adolescentes de esta manera, pero en las últimas semanas la modalidad surgió con más fuerza y en todo el país. Por eso, las fiscalías que intervienen en estas situaciones tomaron cartas en el asunto.

Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad de Buenos Aires, que el viernes pasado difundió un comunicado para explicar que se encuentra investigando a una posible red de pedofilia que contacta a niños, niñas y adolescentes a través de WhatsApp y los desafían a crear grupos y comunidades, en los que los administradores envían imágenes de contenido sexual, violento o discriminatorio e incitan a los menores a enviar ellos también contenidos sexuales. Algunos de estos grupos que fueron creados y denunciados tenían nombres como 'Metan gente', 'Tenemos que llegar a 2000', 'Más de 1000' y 'Más de 2000', entre otros", explican desde el Ministerio Público Fiscal.

"Esto había ocurrido de manera aislada en el pasado, pero desde hace unos días empezaron a conocerse más casos. ¿A qué se debe el rebrote? No lo sabemos, la verdad que puede haber sido que inicialmente hayan probado para vercuál era el resultado, luego hayan mejorado un poco la estrategia y ahora volvieron con todo", dice Tomás Vaccarezza, fiscal a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 17, especializada en delitos informáticos,

Según detalla, esta práctica se está detectando en todo el país. Ya se han recibido denuncias en fiscalías de Mendoza, Córdoba, la Patagonia, la provincia de Buenos Aires y la Capital. "Están ingresando varios casos y, por supuesto, debe haber más porque muchos no se denuncian o todavía no se han detectado", agrega.

Los números son alarmantes. Aunque aún no hay datos concretos sobre la cantidad de denuncias que se recibieron con respecto a esta metodología, Vaccarezza revela que en la ciudad de Buenos Aires se reciben entre 250 y 300 denuncias diarias de archivos con imágenes de explotación sexual infantil, sean fotos o videos.

### Paso a paso de la maniobra

"El objetivo de esta práctica son los menores y, sobre todo, preadolescentes. Desde el título del grupo, ya incluyen un desafio como 
gancho, como puede ser: 'Seamos 
más de 1000', 'Formemos el grupo 
más grande del mundo'. Todo comienza porque la configuración de 
WhatsApp que tienen los chicos les 
permite hacerlo, ya que cualquiera, 
incluso desconocidos, pueden incorporarlos a un grupo de chat. Para evitarlo, se podría establecer, por 
ejemplo, que solamente puedan enviar solicitudes de pertenecer a un



Una clave es configurar la aplicación para evitar invitaciones

#### DATOS PARA TENER EN CUENTA

### RECOMENDACIONES

- ▶ Revisar todos los grupos de WhatsApp
- Configurar la privacidad de la aplicación
- ▶ La incorporación o no a los grupos de WhatsApp puede ser configurada para cada usuario
- Dentro del menú "Ajustes", ir a la sección "Privacidad" y luego a la sección "Grupos".
- En esta última, el usuario puede elegir quién puede añadirlo a un grupo: todos, mis contactos o mis contactos excepto...

### DÓNDE DENUNCIAR

- Desde el sitio web del Ministerio Público Fiscal porteño http://mpfciudad.gob.ar/denuncias
- ▶ También se puede hacer mediante correo electrónico a la casilla denuncias@fiscalias. gob.ar
- Otra posibilidad es comunicarse llamando al 0800-33-347225 (FISCAL), disponible las 24 horas

grupo los contactos, o que el usuario deba aceptar antes de formar parte de un grupo. Sin esas capas de protección, cuando un extraño los invita a formar parte de un grupo lo incluye automáticamente", resalta el funcionario.

Una vez que los incluyen en estos chats, incentivan a niños, niñas y adolescentes a compartir videos de contenido sexual y violento. "Se está investigando si detrás de la creación de estos grupos existe una red de explotación sexual infantil, que en estos casos incorpora una novedad: nombrar administradores a los adolescentes", coinciden desde la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) y la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 porteñas.

Una vez en el grupo, los administradores, es decir, la red de pedofilia, incentiva a los menores para que inviten a sus amigos a formar parte del chaty, una vez conformados los grupos, envían videos de alto contenido sexual y extremadamente violentos.

"Además, se detectó que en algunos grupos pagan para que los menores hagan y produzcan también estos videos y ellos sean quienes los compartan. Las investigaciones primeramente indican a los menores que se encuentran como administradores de estos grupos de WhatsApp, pero las fiscalías continúan investigando para ubicar a la posible red de explotación sexual infantil que se presume funciona a nivel internacional", explican desde la Fiscalía Nº 17 del MPF de la ciudad.

¿Con que objetivo lo hacen? "Los ciberdelincuentes pueden tener distintas motivaciones o propóLA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024 SOCIEDAD 25



"Según nos relataron nuestros alumnos, el grupo de WhatsApp se llamaba 'Unan gente porque sí'. Así comienzan a sumar amigos y conocidos al chat. Luego empiezan a enviar imágenes sensibles"

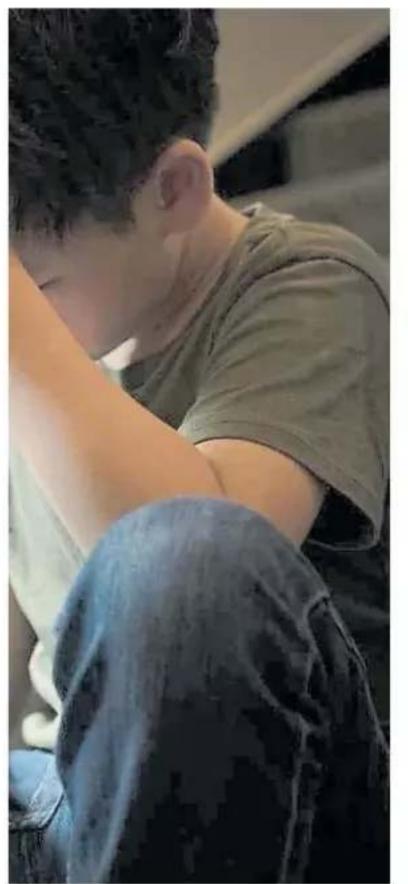

SHUTTERSTOCK

sitos: para su propia satisfacción sexual, para extorsionar a los chicos que participaron solicitándoles dinero, o que envíen fotos y hagan sus propios videos. Ese material que envían los chicos suele venderse. Vale recordar que las imágenes inéditas de este tipo de material sexual suele ser más caras y pueden utilizarse como moneda de cambio para obtener otro material", detalla Vaccarezza.

"Los pedófilos se encuentran en todos los lugares donde están los chicos. Donde hay grupos, donde hay intercambio, donde hay amigos de amigos, allí es donde aparecen los pedófilos. No solo sucede en WhatsApp, también están en otras plataformas o aplicaciones de juegos donde están los adolescentes y los niños. La dinámica es armar grupos y enviar material zarpado. Esto hace que ellos vayan bajando la guardia, empiecen a fascinarse con eso que muestran y ahí los atacan. Les piden que generen material y luego se inicia el mecanismo extorsivo", resume María Zysman, psicopedagoga y fundadora de la ONG Libres de Bullying.

Aunque la primera reacción de los padres y los chicos es salirse del grupo y eliminarlo, desde la fiscalía piden que no lo hagan. "Si detectan estos grupos, no deben tocar nada. Es importante hacer la denuncia con el chat activo porque nos servirá como prueba para obtener el nombre del grupo y para pedir información a WhatsApp sobre los contactos que forman parte. Además, podremos investigar a quienes tenían una participación activa en el grupo", señala Vaccarezza.

Como se dijo, la principal recomendación para prevenir caer en esta trampa es configurar adecua-

damente el WhatsApp para que los menores solo puedan ser incluidos en un chat si así lo aceptan y, además, recibir solo propuestas para formar grupos de sus contactos. "Es clave mantener una comunicación fluida con los chicos y tener un control parental", suma el fiscal.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal solicita que todas las personas que tengan datos sobre este tipo de grupos de WhatsApp los denuncien en los canales del MPF porteño, que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Se puede denunciar desde el sitio web http:// mpfciudad.gob.ar/denuncias, enviar un correo a denuncias@fiscalias.gob.ar o llamando al 0800-33-347225 (FISCAL) las 24 horas.

#### Consejos para padres y docentes

Antes de concluir, Vaccarezza reflexiona sobre el rol de los adultos responsables de menores. "En el pasado, nosotros llevábamos a un chico a una plaza y podíamos ver con quién hablaba y con quién estaba. Hoy, cuando un chico está con un teléfono cualquier persona de todo el mundo puede hablar con él, aumentando exponencialmente el riesgo. Los padres no deben tener temor a conversar con ellos sobre estos temas ni a revisar sus celulares cuando son chicos. Hay que hablarles directamente, contarles lo que pasa, decirles que se tienen que cuidar y que existen este tipo de humillaciones y extorsiones. Por otro lado, hay que recordarles que toda imagen que suban a la red queda para siempre en algún lugar y que existe el riesgo de que alguien la encuentre y la haga circular", resume el fiscal.

García coincide, y añade que no podemos desechar la tecnología porque forma parte de nuestra vida cotidiana y la de los chicos. "Pero es importante trabajar con ellos para que adopten una ciudadanía digital responsable. Debemos crear hábitos que impliquen una buena apropiación de los espacios virtuales. Esa es nuestra tarea como adultos responsables y como adultos dedicados a la educación, entendiendo que la educación no es solo dar contenidos, sino que también es acompañar a los chicos en su proceso de crecimiento, sosteniéndolos, cuidándolos".

Carolina Ferrero, coordinadora de Educación Digital del Colegio New Model International School, resalta el rol que tiene la escuela sobreestetema. "Debemos estar atentos y receptivos, generar espacios de aprendizaje y comunicación para trabajar sumando la tecnología como un recurso positivo y aprendiendo a identificar los peligros que al mismo tiempo puedan surgir",

reconoce. Darío Alvarez Klar, fundador y director de la Red Educativa Itínere, analiza el cambio constante de la tecnología. "Los desafíos tecnológicos y del uso de redes sociales van cambiando y generando la necesidad que los adultos también aprendamos y estemos atentos a los nuevos riesgos a los que están expuestos los chicos. Por eso es importante hablar con profesionales, generar estrategias de cuidado como los filtros parentales y enseñarles a los chicos que no deben contactarse con extraños", enumera. •



Hay tristeza en la comunidad educativa del Northville College

MAURO ALFIERI

### Un colegio bilingüe de Tigre cerrará a fines de año y buscan vacantes contra reloj

CONFLICTO. Se trata del Northville College; la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense confirmó la venta del terreno

Lucila Marin LA NACION

El colegio bilingüe Northville Co-

llege, que está situado en Rincón de Milberg, Tigre, cerrará sus puertas a fines de año. Según coinciden los padres, los rumores de que se iba a vender el terreno para un emprendimiento inmobiliario empezaron el año pasado. Cuentan que los dueños del colegio, sin embargo, negaron la información hasta la semana pasada, cuando finalmente admitieron que cerrarán el 31 de diciembre. Así también lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales de la gobernación bonaerense.

"Elreclamonuestroes por qué no nos dijeron esto", resumió Pamela Bulacio, madre de una alumna de cuarto año del colegio. "La fecha de diciembre es ficticia. El colegio se está desmoronando. Hoy los profesores renuncian, los chicos no tienen clases. La mayoría está buscando para irse en agosto, es un sálvese quien pueda", describió.

Después de pedir varias reuniones, en marzo finalmente los dueños recibieron a algunas madres que son delegadas. "Reconocieron que tenían problemas económicos, aunque no que se vendía. Pero los padres que estaban en el rubro inmobiliario tenían hasta el nombre del inversor y el valor, ocho millones de dólares", contó Bulacio.

El rumor seguía y la semana pasada lograron que recibieran a todos los padres: les informaron que el colegio tenía que cerrar. "Fue un solo día en el que citaron a todos, nos atendían a todos casi juntos. Fue una situación horrible. Nosotros lo que les planteamos es que si ellos nos hubieran venido a contar el problema económico, nosotros hubiéramos salido a apoyar al colegio, porque lo apoyamos un montón de veces. A este colegio primero lo agarró la pandemia cuando comenzó, después se le voló el techo y nosotros apoyamos económicamente. Hubiera sido mucho mejor que ellos nos contaran la verdad y acompañarlos. Estamos todos muy tristes. Nosotros amamos el colegio. Amamos a los directivos y a todo el cuerpo docente, que se ha portado ante esta situación espectacular, pero no a los dueños", dijo a LA NACION Milagros Lamas, madre

de un alumno de tercer año que en agosto ya empezará en otro colegio. Estimó que el cierre afecta a unas 350 familias, muchas de las cuales tienen más de un hijo en el establecimiento educativo.

La institución, que abrió sus puertas en 2019 y con la ayuda de los padres logró sobrevivir a la pandemia, no llegó ni a contar con una camada de alumnos: los primeros egresarian en dos años. Su propuesta bilingüe iba desde jardín hasta secundaria.

LA NACION SE COMUNICÓ CON EL COlegio, que solicitó canalizar la consulta por correo electrónico. Al cierre de esta nota, no había recibido respuesta alguna.

"Nos perjuraron que no se iba a vender el colegio, que lo iban a salvar, que era un mal momento y que iban a vender el predio aledaño para poder construir las aulas del secundario. Tristemente yo cai porque era una de las mamás que creían fielmente en la institución. Crei en este proyecto, que fue un gran proyecto. Hasta el momento no me arrepiento porque los chicos aman su colegio, aman a sus profesores, aman a su institución. Cuando nos dijeron que estaban mal económicamente, les ofrecimos ayuda: hacer una mutual, matricular antes, que nos den las matrículas de 2025, porque amamos el colegio. Y no fue así, no quisieron", relató Claudia Gamez, madre de tres hijos que asisten al Northville. Esta semana rendirán un examen para entrar al único colegio en el que consiguió tres vacantes.

Las familias incluso empezaron a pagar un viaje estudiantil en cuotas. "Nos dijeron que se hace, pero los que nos vamos no sabemos si vamos a poder ir, porque para fines deaño no vamos a ser más del colegio. Es muy triste, este colegio abrió en 2019 y nosotros estamos desde el primer día. Se armó un muy lindogrupo", dijo a La Nacion Bautista, de tercer año, que empezará la segunda mitad del ciclo lectivo en el Colegio Marín.

"Si me dan la oportunidad de irme, me voy. Pero si no me dan la matrícula, no voy a poder", agregó su compañero Agustín.

A partir de este mes, esperan una gran migración de docentes. Les prometieron cumplir con sus

sueldos hasta diciembre e indemnizarlos, pero aquellos que consiguen trabajo va están renunciando. Las clases están aseguradas hasta fines de año, pero muchos de los alumnos -los que pudieron conseguir vacantes- empezarán las clases en agosto en un nuevo colegio. Entonces, es probable que en la segunda mitad del año fusionen cursos. Los docentes reconocen que trabajar con esta desmotivación es muy difícil y elaboran un posible plan para los alumnos que continúen después de las vacaciones de invierno.

"Ellos pueden decir que las puertas están abiertas, pero tienen muchas horas libres. Mi hija hoy está ahí, pero está haciendo tiktoks. Debería constar en actas, que registren que no se está cumpliendo la planificación", consideró Bulacio, quien se comunicó con la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) provincial, que debe supervisar y controlar esas instituciones.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, a cargo de Alberto Sileoni, confirmaron el cierre del Northville. Ante la consulta de LA NACION, se limitaron a contestar: "La Dirección de Educación de Gestión Privada recibió el llamado de los directivos, que explicaron que vendían las tierras y cerraban la institución. La dirección colabora para garantizar la relocalización de los estudiantes en otras escuelas".

No hubo precisiones sobre cómo cooperan con la reubicación de los alumnos.

También están al tanto de la situación en la intendencia de Tigre, desde diciembre en manos de Julio Zamora. "Como municipio no tenemos ninguna potestad con una escuela privada que cierra. No tenemos posibilidad de subsidiar una escuela privada", dijeron.

En tanto, según coincidieron los padres, los colegios de la zona están colaborando. No tienen capacidad hoy para abrir un curso completo, pero están abriendo cupos en cursos que ya estaban cerrados para incluso poder recibir a pequeños grupos de alumnos o habilitar aulas para tomar grupos burbujas de los grados donde más se dificulta conseguir vacantes. •

26 | SOCIEDAD

# La Ciudad impulsa un rediseño integral de la autopista Dellepiane

**SUR PORTEÑO.** Incorporarán un carril exclusivo para el transporte público, más espacios verdes y otras obras; piden a la Legislatura poder endeudarse por 75 millones de dólares

#### Lucila Marin

LA NACION

El gobierno porteño presentó ayer en la Legislatura un rediseño de la autopista Dellepiane. El master plan que expuso el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa, incluye desde la continuación de colectoras, pasando por la construcción de un puente, hasta la incorporación de un carril exclusivo para transporte público.

La iniciativa fue presentada en la Comisión de Presupuesto porque estas obras, de un plan que también prevé pasos bajo nivel y puentes peatonales en otros puntos de la ciudad, requieren del aval parlamentario para que la administración de Jorge Macri pueda endeudarse por un monto cercano a los 75 millones de dólares.

"El plan es un conjunto grande deobras. El financiamiento que estamos pidiendo ahora nos permitiría incorporar a la Dellepiane que es la más grande de todas ellas", díjo Bereciartúa. Sería financiado con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el banco multilateral de desarrollo que apoya a los países de América Latina, y canalizado a través de la empresa AUSA. "Buscamos también que toda esta zona que necesita de mejoras urbanas en general reciba la inversión pública que puede hacer el gobierno de la ciudad, de una manera inteligente y en diálogo con los vecinos y con la comunidad para que todo esto genere desarrollo urbano", agregó.

El rediseño de la traza actual va desde su conexión con la avenida General Paz hasta el peaje Dellepiane, en la unión de la traza con las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, en las comunas 8 y 9. El proyecto integral de renovación y mejora busca transformar a la traza en una "autopista parque": prometen mejorar los espacios verdes remanentes a sus laterales entre los bordes de la autopista y las colectoras, incluirán senderos peatonales y para ciclistas.

"Son autopistas que tienen áreas públicas, colectoras terminadas, y un conjunto de usos, pero básicamente que incluyen también una parquización con una mejora urbana significativa y general, como la Panamericana. La misma experiencia de la Panamericana muestra que cuando estos proyectos se hacen y se contemplan este tipo de mejoras también es un incentivo para la inversión privada", describió el ministro.

El proyecto también contempla "un conjunto de carriles centrales que van a ser prioritarios para un posible metrobús o un tranbús que permitan vincular mejor a la zona sur con el resto de los barrios", anticipó Bereciartúa. "También más adelante, y coordinando con la Nación, nos podrían permitir un eje mejor de vinculación con un transporte público más ágil entre la ciudad de Buenos Aires y el aeropuerto de Ezeiza", agregó.

A la vez, la iniciativa oficial también incluye una obra hidráulica que unirá la cuenca preexistente del Cildáñez para evitar las inundaciones de la zona. "La finalidad de este conducto es aliviar las inundaciones en la zona comprendida por la calle Aquino, avenida Argentina, Dellepiane y avenida Escaldada, e incrementar la capa-

### El plan para la autopista Dellepiane

El costo estimado de las obras es de 75 millones de dólares

#### UBICACIÓN DEL PROYECTO



#### CÓMO SE VERÁ LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA AUTOPISTA





cidad de conducción para desagotar las inundaciones en la colectora norte de la Dellepiane desde la avenida Argentina hacia el sudoeste", detalla el plan.

Además de la reconversión de la autopista, que se llevaría la mayor inversión, el programa que presentó el ministerio incluye obras en otros barrios: pasos bajo nivel y puentes peatonales en las trazas ferroviarias del Roca, Mitre, Belgrano Norte y Sarmiento.

La elevación de las vías del tren Sarmiento, una propuesta central de la campaña de Jorge Macri, está en pausa. "Implica un financia-

miento muy grande, más de 300 millones de dólares. Hoy está fuera del rango posible de financiarlo, pero además ese proyecto todavía tiene un montón de cuestiones técnicas. Los proyectos que se vieron eran para dos vias y hay todo una discusión con el gobierno nacional de que los grandes corredores ferroviarios en general requieren entre tres y cuatro vías para poder tener trenes rápidos. Lo analizamos en muchísimo detalle y eso nos llevó a concluir que el problema es muy serio y tenemos que empezar a resolverlo. Por eso, empezamos con pasos bajo nivel, que habría

que hacerlos de cualquier modo", indicó Bereciartúa. Serían los de las calles García Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en el límite de los barrios de Villa Luro y Vélez Sarsfield.

Además, están proyectados el paso bajo nivel Ramallo/Correa, en Núñez; el peatonal sobre la avenida Del Fomentista en Villa Pueyrredón, y un puente bajo nivel que conecta la avenida Pedro de Mendoza con la calle Algarrobo, en Barracas. También el Puente de la Innovación para complementar el actual Puente Labruna que atraviesa las avenidas Cantilo y Lugones y las vías del Belgrano Norte. •

### Prestigiosas empresas reclutan estudiantes de la UBA

TALENTO. Participan más de 500 alumnos de Ciencias Económicas

Medio centenar de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) participaron de un proceso de preselección de una empresa de primer nivel en el que muchos de ellos, al completarlo, accederán a un empleo. La actividad fue organizada por el área de Gestión de Talento del Centro de Desarrollo Empresarial, creada recientemente, en una agenda de encuentros con empresas desarrolladas en todo el país.

El proyecto les permite a los alumnos postularse a las ofertas de empleo en cualquier momento a través de un portal que funciona como nexo entre las empresas que buscan profesionales y los estudiantes avanzados de esa facultad en proceso de conseguir trabajo en las áreas de su formación.

Las 40 empresas participantes realizan una primera preselección para avanzar en el reclutamiento de los más de 500 interesados. "La creciente complejidad en el mundo de los negocios provoca que haya una demanda constante v creciente de graduados o estudiantes avanzados de Ciencias Económicas, especialmente contadores", explicó Juan Manuel Seco, a cargo del Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas. "Nuestra intención es la de construir una relación entre nuestra facultad y las empresas", agregó.

Los requisitos para aplicar a la selección laboral varían según la empresa. En esta primera experiencia, cerca de 70 alumnos avanzados de las distintas carreras de la facultad, que habían sido preseleccionados entre más de 300, compartieron una jornada con reclutadores de la consultora PWC, una red global presente en 152 países y que brinda servicios en auditoría, consultoría, asesoramiento impositivo, legal y outsourcing, entre otros. Podían presentarse aquellos alumnos que hubieran cumplido con el 70% de la carrera y que tuvieran manejo del idioma inglés.

Yanina Frenkel, psicóloga recibida en la UBA, es directora del área de reclutamiento de la consultora y fue la responsable de la actividad. "El proceso de selección dura aproximadamente un mesy medio y el abanico de búsqueda es muy amplio, ya que además de contadores, se valoran a los administradores, los economistas y auditores", contó. Para las empresas, según dijo, es clave la colaboración de la universidad en la búsqueda de talentos y que los jóvenes encaran sus trabajos con sus expectativas puestas en su presente y con deseos de capacitarse y perfeccionarse.

Los tutores de los estudiantes se sorprendieron del nivel de los alumnos. Muchos de ellos ya tenían una experiencia laboral, algunos formal y otros informal. En este encuentro, que sirvió para conocer más en detalle sus expectativas, el denominador común que encontró fue el talento de los estudiantes.

Las principales preguntas de los jóvenes rondaron en torno de dos cuestiones: por un lado, el horario a cumplir y si la empresa contemplaba una flexibilidad horaria para poder continuar cursando. Por otro, si en caso de ingresar en un área, luego de un tiempo determinado era posible cambiar por otra. •

### Bariloche, sin clases y en vilo por otro frente frío

CLIMA. Rige en la zona una alerta amarilla por nevadas y fuertes vientos; ayer retiraron a los chicos de las escuelas

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SANCARLOS DEBARILOCHE.—Las intensas nevadas que comenzaron a caer sobre esta ciudad y alrededores a las 14 de ayer hicieron que el Ministerio de Educación de Río Negro tomara la decisión de suspender las clases en el turno vespertino en Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi. Así,

padres que retiraran a los alumnos de los establecimientos educativos. Asimismo, no habrá clases hoy al menos en el turno mañana. En tanto, preocupa en la zona andina y en el sur de la provincia el ingreso de un frente frío, previsto

en principio para el viernes. Emi-

tida por el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN), en la zona cordi-

repentinamente cerca de las 15.30,

las autoridades solicitaron a los

llerana de Neuquén y Río Negro rige desde ayer hasta mañana una alerta amarilla por nevadas. En los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi se registraron ayer nevadas, algunas fuertes, con valores acumulados entre 20 y 40 cm.

Desde el gobierno rionegrino indicaron que, además de la alerta amarilla por nevadas, en las zonas andina y sur "se espera la llegada de un frente frío, que inicialmente se prevé para el viernes, con posibles modificaciones a medida que se acerque la fecha". El fenómeno implicará un marcado descenso de temperaturas, precipitaciones y nevadas en la región cordillerana y parte del territorio provincial. En el sur, las temperaturas alcanzarán mínimas de hasta -6°C.

"Es otro frente frío, sin diferencias significativas con eventos anteriores, y se estima que podría ex-



teriores, y se estima que podría ex- La ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, ayer

VIALIDAD RÍO NEGRO

tenderse hasta el próximo martes", afirmó Gonzalo García, director de Gestión del Riesgo de Desastres de Protección Civil. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de las alertas emitidas por el SMN para las diferentes regiones.

Con velocidades de entre 45 y 60 km/h, la alerta incluye fuertes vientos del sector oeste y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. "En las zonas de alta montaña se espera disminución de la visibilidad por nieve levantada por el viento. Se solicita circular con la mayor precaución y solo en casos en que resulte indispensable", advirtieron desde el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Ayer, en Bariloche la temperatura mínima fue de -4°C, mientras que la máxima fue de 3°C. Para los próximos días se pronostican máximas de entre 4 y 5 grados, y mínimas de entre -3 y -6 grados. •

### Avisos fúnebres

4318 8888

Para publicar 4318 8888 o funebres glanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30 e descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

ABERASTURY de MUR-TAGH, Teresa. - Nina y Jaime Campos ruegan una oración en su memoria y abrazan con mucho cariño a Ricardo y familia.

T
ABERASTURY de MURTAGH, Teresa. - El espacio
institucional Excelencia
acompaña a su ex presidente,
Santiago Murtagh, en este doloroso momento y ruega una
oración en memoria de su Sra.
madre.

ABERASTURY de MUR-TAGH, Teresa, q.e.p.d. - Emilio, Verónica y Fernando Méndez Sarmiento participan su deceso y ruegan una oración en su memoría.

T
ABERASTURY de MURTAGH, Teresa. - Martha Gauna de Paez de la Torre despide
con tristeza a Tere y acompaña a Ricardo y a su familia.

ALVAREZ, Martha Rita. -Luis, María del Carmen, Fernanda, Ezequiel y Camila la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoría.

ARAUJO, Manuela (Medalla), q.e.p.d. - Con mucho amor y agradecimiento despedimos a nuestra madre, deseándole un buen viaje. Invitamos a sumarse a este deseo en la ceremonia que se realizará en el cementerio Jardín de Paz de Pilar, hoy, a las 13.30. - LA-ZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

ARAUJO de ASENCIO, Manuela Siria, falleció el 30-6-2024. - Juan José Ramirez y María Inés Areta despiden con mucho cariño a Medalla, deseándoles resignación y consuelo a sus hijas y familiares. †
BERTOLINO, Pedro Juan,
q.e.p.d. - Eduardo d'Empaire
participa el fallecimiento del
querido profesor y destacado

BONDER, Isaac, 30-6-2024. - Despedimos al querido Isaac con amor, admiración y sonri-

sa. Abrazamos fuerte a cada

uno de la familia. Felisa, Die-

go, Isabella y Bettina Gra-

dowczyk.

procesalista, acompaña a su

familia y ruega una oración en

BONDER, Isaac. - Teresa Sheridan y familia participan su fallecimiento, y lo despiden con mucho cariño.

BRUNO, Ángel A. J., q.e.p.d. -Tu esposa Maria Amalia Ducos; tus hijas Luz, Milagros, Sofia y Ángeles, tus yernos y nietos te despedimos y agradecemos todo el amor que nos brindaste. Sepelio: hoy, 12 hs., Cementerio Marcos Paz.

BRUNO, Ángel, q.e.p.d. - La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires despide con profundo dolor a quien fuera su vicepresidente. Acompañamos a su familia en estos dolorosos momentos.

†
BRUNO, Ángel (Cacho),
q.e.p.d. - Despedimos con pesar a nuestro colega y acompafiamos a su familia en este
triste momento. Integrantes
de Abogacía Plural y Reformista.

BRUNO, Ángel Atilio, q.e.p.d., falleció el 1-7-2024. -Vecinos y administración de Pueyrredón 1493 acompañan en su dolor a la familia.

BRUNO, Ángel Atilio, q.e.p.d. - Familias Burghi, Comas, Etiennot, Mattar, Milanesi, Rigo, Salmain, Solaegui, Suares Araujo y Vago acompañan en su dolor a Amalia y su familia. BRUNO, Ángel Atilio José, q.e.p.d. - En memoria de Ángel Atilio José Bruno, vicepresidente lº del Colegio Público de la Abogacía en el período 2000-2002. Recordamos con gratitud su valiosa contribución al Colegio Público y su inquebrantable ética profesional. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

www.lanacion.com.ar/funebres

CERBELLI de GOMEZ, Beatriz, falleció el 29-6-2024. - El consorcio de Vuelta de Obligado 2160 participa el fallecimiento de la señora y acompafia a la familia.

ESPIASSE, Roberto, q.e.p.d. -Enrique y Lucy Pescarmona y Ricardo y Tana Pujals acompañan a Matilde e hijos en esta dolorosa despedida.

GARCÍA DARIS, María Victoria. - Tus hijos Verónica y Diego, tus hijos políticos Claudia y Laureano, tus nietas Catalina, Mora y Valentina te despedimos con todo el amor que te tenemos y que nos diste siempre.

GRANÉ del CASTILLO, Susana Sara, q.e.p.d., falleció el 30-6-2024. - Su hermano Jorge Eduardo y esposa Ana Maria Labat, y sus sobrinos Mariano, Patricio y Felicitas, junto con sus familias, participan con enorme tristeza la partida de su entrañable Susana. Estaremos eternamente agradecidos por tu cariño, apoyo y ejemplo. La misa se llevará a cabo mañana miércoles en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, a las 10. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

†
GRANE, Susana, q.e.p.d. Martha H. de O'Connor despide a su amiga y la recuerda
con gran cariño.

GRANÉ, Susana, q.e.p.d. -Cristela, Marta y Andrés Gigliani despiden a la querida Susi.

GRANÉ, Susana Sara, q.e.p.d.
- Alfredo Corti despide a la querida Susana con cariño y oraciones.

ISOLA, Agustín José, q.e.p.d., falleció el 1-7-2024. - Su esposa Marta, sus hijos Carolina y Ulrich y sus nietos Lucía y Ana participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy a partir de las 10 en el cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

ISOLA, Agustín, q.e.p.d. -Marta Porto e hijos despiden a su bondadoso amigo Agustín.

T ISOLA, Agustín, q.e.p.d. - Orlando Ferreres y familia lamentan el fallecimiento de

Agustín Isola y ruegan una

oración en su memoria.

memoria.

das en la oración.

†
ISOLA, Agustín, q.e.p.d. - Orlando Ferreres participa su fallecimiento y acompaña a su

familia con una oración en su

†
ISOLA, Agustín, q.e.p.d. - Cecilia Ferreres y sus hijas, Lucia
y Ana, despiden a Agustín Isola con mucho cariño y acompañan a Marta y Carolina uni-

†
ISOLA, Agustín José, q.e.p.d.
- El directorio de Cantaro S.A.,
sus colaboradores y amigos,
despiden con profunda tristeza a su fundador.

T
ISOLA, Agustín José, q.e.p.d.,
falleció el 1-7-2024. - Cucchiara y Cia. S.A. participa con
profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este triste momento y
ruega una oración en su memoria.

LANUSSE, Carlos, q.e.p.d. Lo despedimos con tristeza y
abrazamos con mucho cariño
a Ignacio y a toda la familia
Lanusse. Juan Vicente y Graciela Santa Cruz y Juan y Verónica Cornejo (as.).

LANUSSE, Carlos. - Rolo y Caro Frers, con Pato, Wences y Magda acompañan con mucho cariño a Ignacio, Verónica y chicos, y resto de la familia. LANUSSE, Carlos, q.e.p.d. Margarita y Luis Freixas despiden al querido Carlitos y
acompañan con mucho cariño
a Ignacio y Verónica y a toda
su familia.

LANUSSE, Carlos E. - Hector y Sarita Bras Harriott, hijos,y nietos despiden a Carlos con gran cariño.

LANUSSE, Carlos E., q.e.p.d. -Jean y Marietta Nelson junto a sus hijos Yasmin y Matias, Juan y Sofia, Federico y Maria y sus nietos abrazan a Charlie y Alexia y su familia con mucho cariño.

T

LANUSSE, Carlos E. - Carlole
y Cecilia Tassara, Andrés y Pelusa Ruiz Guiñazu acompañan a Ignacio y familia en este
dificil momento.

LANUSSE, Carlos E., q.e.p.d. -Rodolfo de Nevares despide a Carlitos con suma tristeza y acompaña a Maria Elena, Ignacio y Sebastián con un fuerte abrazo.

LANUSSE, Carlos Eduardo, q.e.p.d. - Adriana y Beto Amadeo despiden con mucha tristeza a Carlitos y abrazan con cariño a Alicia, Isabel, Tomás, Alexia y Charlie.

LAURIA, Roberto Luis, CR, q.e.p.d., falleció el 1-7-2024. -La Promoción 105 - CMN ruega una oración en memoria de su amigo.

LAURIA, Roberto Luis, Cnel.
- Sus amigos del Arma de Ingenieros Promoción 105 CMN lo despiden y elevan una oración por su eterno descanso.

MILBERG, Blanca Sahores de, q.e.p.d. - Murió en Lima, Perú. Sus sobrinos Elena y Eduardo Milberg acompañan a sus primos y piden una oración por su alma.

OROZCO, Jorge. - Jorge y Ángeles Biedel acompañan a Martín con mucho cariño. PEROSSA, María Teresa, q.e.p.d. - El Consorcio de Av. Belgrano 1411 ruega una oración en su memoria.

PUSSO, Susana Elcoro de (Beba), q.e.p.d. - Mercedes y Manolo Portela, Santiago y Teodelina Hileret acompañan a los Pusso con mucho cariño.

RICO, María Virginia (May), q.e.p.d., 30-6-2024. - María Aleman (a.) y Luis María Betnaza despiden a la muy querida May, huracán inolvidable, y acompañan a Ale y a sus hijos Gerónimo y Aitor en este triste momento.

SCHIAFFINO, María A. (Marichu). - Sus primos Cirilo, Dulce, Manuela, Segundo y Patricio Guisasola participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María José con todo cariño.

 SOLAR DORREGO de COR-NÚ, M. Mercedes. - Fanny Pirovano del Solar Dorrego, sus hijos y nietos despiden con cariño a Mercedes y ruegan una oración en su memoria.

SZULDMAN, Abraham. Nuestros profundos sentimientos por la partida de Ñato, que descanse en paz. Abrazamos a Clarita, Alejandro,
Laura, Daniel y familia. Mauricio y Chichita, hijos y nietos.

TAGLIANI, Ernesto, Ing., q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a nuestro querido amigo y socio, el ingeniero Ernesto Tagliani, pilar de nuestra institución. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este dificil momento. El consejo directivo, revisores de cuentas y tribunal de honor del Circulo Italiano de Buenos Aires.

THESLEFF, Peter. - Te acompaño Eva en tu tristeza y te abrazo fuerte. Chiquita Bengolea.

THESLEFF, Peter. - La Fundación Amigos del Teatro San Martín acompaña con gran cariño a su presidenta, Eva Soldati, en la despedida de su querido hermano.

www.lanacion.com.ar/funebres

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

VISITA

### Alberto Fuguet trae "Ciertos chicos"

Escritor y cineasta, el chileno estará mañana en Buenos Aires para presentar en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582) su nuevo libro, en diálogo con Nicolás Artusi. Ciertos chicos (Tusquets, \$28.900) es una novela generacional que transcurre en disquerías, cines y fiestas under, como un homenaje a la escena contracultural de los años 80.

# Subasta a beneficio: solidaridad y belleza, el maridaje perfecto

ARTE. Obras de Soldi, Ferrari y Alonso, desde US\$120, en una nueva edición de FuPeArte, que recauda fondos para el Hospital Garrahan



💶 Mesa de trabajo, óleo de Carlos Alonso (US\$8500); 🥥 Simulacro 16, de Eduardo Stupía (US\$7000);

🛂 Música, serigrafía de León Ferrari (US\$300)

#### Daniel Gigena LA NACION

Una nueva edición de FuPeArte, subasta solidaria de obras de reconocidos artistas argentinos, se realiza esta semana a beneficio del Hospital Garrahan. Organizada por la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA), se llevará a cabo en forma presencial en la galería Suipacha, donde hasta un dia antes se pueden ver las ochenta obras, y también de forma online, lo que facilita la participación desde cualquier lugar del país y del mundo. FuPeArte se organiza desde 2018 con fines benéficos para los diferentes hospitales pediátricos.

Pinturas, esculturas, grabados, serigrafías, dibujos y collages de distintas épocas y tendencias esperan a los coleccionistas que deseen cooperar y a la vez adquirir obras de artistas como Juan Battle Planas, Raúl Soldi, Leopoldo Presas, Guillermo Roux, Luis Wells, León Ferrari, Carlos Alonso, Tulio de Sagastizábal, Eduardo Stupía, Rosemarie Gerdes, Alicia Porcel de Peralta, Pedro Roth, Antonia Guzmán, Liliana Golubinsky v otros. Los precios de las obras (con certificados extendidos por los artistas) van de 120 a 9000 dólares.

Los fondos recaudados serán destinados a la renovación del sistema informático del Servicio de Hemato-Oncología Infantil del Hospital Garrahan y a la adquisición de una

heladera con freezer para el mismo sector, "Actualmente, el Servicio de Hemato-Oncología Infantil del Hospital Garrahan funciona con una planta de veintinueve médicos, dieciocho bioquímicos, dieciocho técnicos y tres auxiliares - dice a LA NACION el doctor Pedro Zubizarreta, responsable del sector-. Los proyectos de mejoramientos en el diagnóstico molecular y el trabajo en red en el marco de la nueva ley de oncopediatría están sujetos a la incertidumbre de las políticas del gobierno actual. La incorporación de computadoras es una necesidad permanente; con el uso diario y continuo, los equipos necesitan ser renovados. Por eso los fondos que se recauden serán destinados a este fin". Zubizarreta publicó este año el libro 12 relatos extraviados; algunos de sus cuentos abordan el universo de la salud pública.

FuPeA trabaja con todos los centros de salud públicos para chicos que hay en el país. "Entre las actividades que realiza, podemos mencionar la donación de insumos a los hospitales, colectas de útiles y juguetes para los pacientes y comedores escolares, eventos artísticos en los hospitales, maratones solidarias, campañas de concientización por el Día Internacional de Cáncer Infantil, y desde 2015 brindamos apoyo a la participación en los Juegos Nacionales y Latinoamericanos de Deportistas Trasplantados, y en los Juegos Mundiales de World

Transplant Games Federation", señala Juan Daniel Scheifer, vicepresidente de la fundación.

La curadora y organizadora de la subasta es la artista Telma Satz. "FuPeArte es una subasta de un gran valor social porque el alcance de la recaudación implica mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Y además, alcanza al grupo familiar que muchas veces se tiene que trasladar desde las provincias para realizar largos tratamientos. Los artistas entienden esta emergencia y participan con bellas y valiosas obras para lograr que el remate sea un éxito en estos tiempos difíciles".

Para Satz, su tarea tiene dos alcances. "Por un lado, reunir obras contemporáneas de gran valor artístico que convoquen a coleccionistas habituales y, por supuesto, a nuevos amantes del arte que quieran participar y comenzar así con su propia colección. Y por otro lado, la emoción que da saber que con el dinero recaudado se colaborará con el servicio de Oncología del Hospital Garrahan. Amory belleza, un maridaje único e insoslayable en estos tiempos", concluye.

### Para agendar

La muestra de las 80 obras de la subasta se puede ver hasta el 3 julio, de 12 a 19, en Suipacha 1248. La subasta es el 4 de julio, a las 19 (presencial y online). Catálogo a disposición en https://demo8.emmagini.com.

1933-2024

### **Ismaíl Kadaré.** Eterno aspirante al Nobel que unió escritura y libertad

MADRID.- A los 88 años, murió ayer en un hospital de Tirana de una crisis cardíaca el escritor albanés Ismaíl Kadaré, autor clave de la literatura europea contemporánea. Así lo informó su editor a la agencia AFP. Fue el creador de obras como Tres minutos. Sobre el misterio de la llamada de Stalin a Pasternak, recientemente publicada en castellano; El gran invierno; El palacio de los sueños; El general del ejército muerto, o El ocaso de los dioses de cástico, que alternaba lo grotesco y lo épico, Kadaré exploró los mitos y la historia de su país para disecar los mecanismos del totalitarismo, un mal universal. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas.

En 2005 fue el primer ganador del Premio Internacional Man Booker (actualmente, Premio Booker). "Mi firme esperanza es que la opinión europea y mundial se dé cuenta a partir de ahora de que esta región, a la que pertenece mi país, Albania, también puede dar lugar a otro tipo de noticias y ser el hogar de otros tipos de logros", dijo al recibir el premio.

Se ha hecho popular su frase: "La literatura me llevó a la libertad, no al revés", referida a sus enfrentamientos con el régimen comunista que gobernó su país durante décadas. Se terminó exiliando en Francia en 1990, inquieto por su propio destino y por el de Albania. La relación entre literatura y poder se establece en buena parte de su obra, que también recorre al humor y la descripción de episodios grotescos. Sus libros beben a menudo de eventos históricos como el conflicto entre Serbia y Kosovo, una llamada de Stalin al poeta Boris Pasternak en Moscú en 1934, la represión en Albania bajo la tiranía de Enver Hoxha o un encuentro del dictador con Nikita Kruschev. "Bajoel miedo no se puede crear nada", aseguró en 2012 al diario El País de España.

El "sutil disidente", tal como lo definió el especialista Robert Elsie, recurrió a varias estrategias para

criticar entre líneas a la dictadura albanesa. Atacaba a la URSS o a China, para mostrar los idénticos problemas que acuciaban a su país; ambientaba sus novelas en atmósferas asfixiantes, con días fríos y lluviosos, lo contrario al clima mediterráneo del país y a la imagen que de él promovía el régimen; aprovechaba, finalmente, la mitología, como alegoría del presente. El palacio de los sueños, su novela más famosa, es un buen la estepa. Etnógrafo y novelista sar- ejemplo de todo ello: una fábula entre kafkiana y orwelliana, ambientada en tiempos otomanos. Aborda el control social que ejerce el sultán al tener una institución dedicada a interpretar los sueños de los súbditos. La concibió entre 1972 y 1973, pero solo se publicó nueve años más tarde.

Kadaré estuvo tantas veces en las quinielas del Nobel de Literatura que se lo terminó colocando en la categoría de "eterno aspirante". "Hace tiempo que podía haber pasadoy hace tiempo que ya no puede pasar; me he acostumbrado a ser candidato y a no ganarlo", declaraba en 2012. También se lo definió a menudo como uno de los intelectuales más comprometidos de Europa. En 2009, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Los sucesos políticos e históricos que vivió en primera persona permearon tanto sus libros que él mismo no sabía definir hasta qué punto el régimen marcó el rumbo de su escritura: "Es una pregunta que me he hecho a mí mismo varias veces; mi obra y mi vida contienen las respuestas. He escrito en tiranía treinta años y otros veintidós en plena libertad y no hay grandes diferencias en mi obra; quien no conoce mi biografía no puede saber a qué etapa pertenecen solo leyéndolas; incluso hay críticos que dicen que escribía mejor bajo la dictadura que ahora. La pregunta sería si hay que poner a los escritores en prisión para que escriban mejor...". •

Con información de AFP y El País



"La literatura me llevó a la libertad, no al revés", decía

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

MOTOSIERRA. El diseño de la organización estatal no debería ser fruto de la improvisación ni resultado de una inspiración divina, y requiere, entre otras cosas, establecer claramente jerarquías, funciones y presupuestos

# Estructura del Estado: ni jibarización ni imperialismo burocrático

Oscar Oszlak -PARA LA NACION-

dministrar organizaciones tiene sus principios. Desde la época de la denominada "Administración Científica" y el taylorismo, los estudiosos de la gestión han intentado establecer algunas reglas generales que, bien aplicadas, podrían elevar los niveles de productividad y eficiencia de las organizaciones, evitando a la vez posibles conflictos jerárquicos. Dos de ellas, ampliamente aceptadas en la teoría y la práctica administrativa, son especialmente indicadas para comprender las dificultades que enfrenta el gobierno de Milei para terminar de dar forma a la estructura gubernamental. Se trata del principio de "unidad de mando" y el de "alcance del control". Para obviar definiciones académicas, diré simplemente que el primero propone que en una cadena de autoridad nadie debería tener más de un jefe y el segundo, que la capacidad de supervisión de unidades y personal subalternos no es ilimitada.

Aclaremos, La unidad de mando se refiere a una relación jerárquica, donde no deberían crearse situaciones en que dos o más personas puedan dar órdenes a un subordinado en la jerarquía. Pueden sí coexistir, en cambio, relaciones funcionales como las que puede haber entre supervisores y técnicos u operarios, sin que exista necesariamente un vínculo jerárquico. Por su parte, el alcance del control implica una relación inversa entre el tamaño de la organización y la posibilidad de controlar a los responsables de las unidades que la componen. Esta capacidad depende, en parte, de la complejidad de las actividades que se desarrollan en ellas. Por ejemplo, el presidente de un país dificilmente podría supervisar directamente la actividad que desarrollan 30 o 40 ministros, pero el capataz de una cuadrilla que pavimenta una ruta podría hacerlo con 30 o 40 obreros.

¿Cuál es la importancia de estos principios para terminar de definir la estructura del gobierno nacional, al cabo de los primeros seis meses de gestión? Mi diagnóstico es que en su diseño el presidente Milei no tuvo muy en cuenta la importancia de los principios que comento, incurriendo al mismo tiempo en excesos de jibarización e imperialismo burocrático. ¿En qué sentido?

Fiel a su convicción de que el Estado es una "organización criminal" destinada a desaparecer, la primera decisión presidencial fue reducir la cantidad de ministe-



rios a ocho, simbolizando en cierta forma el formato que tenían los gobiernos en la época que el discurso oficial asocia con los tiempos gloriosos de la Argentina, luego de que la reforma constitucional de 1898 elevara el número de ministerios de cinco a ocho. Un total de ocho ministerios pudo haber sido un número adecuado en tiempos del presidente Roca, pero tal vez insuficiente frente a los alcances y complejidad actual de la actividad estatal. Esta suerte de jibarización de la macroestructura, motosierra mediante, genera a su vez un simétrico problema de "imperialismo" ministerial, en la medida en que veinte o más exministerios pasan a estar "encorsetados" en una organización mucho menor, que encierra a la vez, inevitablemente, áreas sumamente especializadas. El caso más notorio, en tal sentido, es el del Ministerio de Capital Humano, especie de hipermercado que ofrece, entre otros, servicios de educación, salud, empleo, cultura o relaciones laborales. Por más que su titular sea una persona que goza de la máxima lealtad y confianza del Presidente, y aun si reuniera condiciones excepcionales de experiencia y liderazgo, le resultaría imposible ejercer una supervisión efectiva sobre ese inmenso conglomerado institucional. Los problemas de control enfrentados por ese ministerio confirman la vigencia del principio que venimos analizando.

Milei ha incurrido. al mismo tiempo, en excesos de jibarización y en imperialismo burocrático

La lupa y la regla de cálculo suelen ser, en este terreno, más recomendables que la motosierra

Problemas similares podrían presentarse en la Jefatura de Gabinete de Ministros, al agregarse a su ya frondosa estructura nada menos que el tradicional Ministerio del Interior, único sobreviviente de la Constitución de 1853. Interior pasó a integrar, además, las áreas de Ambiente, Desarrollo Sostenible, Turismo y Deportes, extendiendo aún más los dominios de la Jefatura de Ministros. Sin embargo, parece existir la decisión de crear un ministerio, aún sin nombre, para formalizar la designación como ministro de quien fue artifice original de la Ley Bases. El nuevo ministerio recortaría, al parecer, diversas competencias de la JGM v del Ministerio de Economía, con

lo cual volvería a modificarse la | meses, decenas de altos funcionafisonomía de la estructura gubernamental.

A estos cambios permanentes se agregan dos factores que complican la gestión pública. Por una parte, la falta de cobertura de un alto número de cargos jerárquicos intermedios, lo cual impide o demora el proceso decisorio en la medida en que no se cuenta con firma autorizada para adoptar medidas de gobierno en los respectivos niveles de la jerarquía. Por otra, frente a la manifiesta falta de vocación del Presidente para comprometerse con la gestión cotidiana, otros funcionarios, formal o informalmente designados, tienden a llenar ese vacío, extendiendo sus facultades decisorias más allá de las competencias que les fueron formalmente atribuidas. Se debilita de este modo la vigencia del principio de unidad de mando, que tiende a depender de la relación de fuerzas entre los diversos actores que pujan por hacer prevalecer sus intereses, valores o preferencias personales.

En última instancia, los cambios permanentes en la estructura gubernamental son un reflejo más de la inestabilidad institucional del país, de las oscilaciones recurrentes respecto del rol y alcances de la intervención estatal frente a las cuestiones problemáticas de la agenda social, de la subordinación de un diseño racional de la estructura organizativa a una lógica de

rios fueron designados y removidos de sus cargos, sin llegar a conocer siquiera los alcances de las responsabilidades que asumían ni la naturaleza de los organismos que encabezaban, con lo cual la gestión pública pasa a ser un eterno recomenzar.

El diseño de la estructura organizativa de un gobierno no debería ser fruto de la improvisación ni resultado de una inspiración divina. Es una tarea técnica que si bien no puede eludir consideraciones políticas debe reflejarse en un esquema de división del trabajo en el interior del aparato gubernamental, que identifique por una parte las grandes áreas de política pública de cuya gestión pretende hacerse cargo un gobierno y que desagregue en cada una de ellas las gestiones especializadas que integran esas áreas. El diseño debería evitar tanto la compresión institucional que provoca una exagerada reducción de la macroestructura como el imperialismo que genera en el primer nivel de apertura de la organización gubernamental. También debería establecer claramente las relaciones jerárquicas, funcionales y presupuestarias entre las diversas unidades que componen la estructura, para asegurar que se respeten los principios de unidad de mando y de alcance del control. La lupa y la regla de cálculo suelen ser, en este terreno, más recomenpremios y castigos. En apenas seis dables que la motosierra.

30 | EDITORIALES | CARTAS

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Cómo no salir nunca más de los 70

Es necesario que la Justicia y la dirigencia política hagan cumplir los altos fines de nuestro Preámbulo y el principio de igualdad ante la ley

uando los Estados Unidos y la Unión Soviética dispusie-✓ ron que el combate armado -la parte caliente de su Guerra Fríadebía desarrollarse en territorios no nuclearizados, Corea primero, Vietnam luego y, poco después, África Septentrional y América Latina se constituyeron en teatros de operaciones bélicas. A causa de ello, nuestro continente recibiría a partir de los 60 la más importante agresión armada de su historia moderna, producto de diseños estratégicos financiados desde el exterior. La actuación de formaciones celulares clandestinas con capacitación y organización castrenses, mediante asaltos a unidades militares y policiales, asesinatos, secuestros extorsivos y colocación de explosivos, rebasó las estructuras policiales y judiciales creadas para dar respuesta a la delincuencia común. La escalada generó la convocatoria de las Fuerzas Armadas para aniquilar el accionar subversivo y luego, en casi todo el continente, asumirían el poder público, aun en naciones con un historial democrático invicto, y adherirían a la ilegalidad, respondiendo con secuestros, torturas y penas de muerte sin procesos judiciales. El resultado no pudo ser otro que el dolor, la muerte y la desaparición de miles de personas.

La Argentina hizo respecto de la tragedia todo lo necesario para no librarnos jamás de ella. El "nunca más" con el cual el fiscal Julio Strassera finalizaría su acusación en el histórico Juicio a las Juntas Militares por violaciones de los derechos humanos se ha transformado en un nunca más saldremos del desprecio mutuo ni del enfrentamiento que nos separó; nunca más nos perdonaremos ni abandonaremos el rencor que nos divide.

Con las leyes del perdón, el presidente Raúl Alfonsín y el Congreso pretendieron cerrar las heridas. Les siguieron los indultos de la administración Menem a los comandantes condenados y a los jerarcas de las organizaciones terroristas, disponiendo indemnizaciones para los damnificados por el accionar ilegal del Estado. Pero con el gobierno kirchnerista todo volvería a cambiar. El presidente Néstor Kirchner les entregó la política de derechos humanos a las víctimas del accionar ilegal del Estado argentino, sus familiares y simpatizantes. Así, rápidamente se crearon nuevos organismos gubernamentales, se desplegaron decenas de programas de gobierno y nuevos beneficios económicos para las víctimas, sumando a aquellos que alegaran haberse exiliado por cuestiones políticas durante el gobierno militar y a los hijos nacidos en el exterior o llevados allí cuando eran menores: se modificó la enseñanza de la historia en los colegios, enalteciendo a los guerrilleros y demonizando a los militares; se crearon espacios para la memoria y parques conmemorativos en los cuales figuran solo las víctimas del accionar represivo del Estado y ninguna de las miles producidas por las organizaciones

terroristas, y las leyes del perdón pasaron a ser llamadas "de impunidad". Simultáneamente, la nueva mayoría instalada por el kirchnerismo en la Corte Suprema de Justicia, para eludir los "obstáculos" que impedían reanudar la persecución judicial contra las Fuerzas Armadas, impondría-contra la opinión de los doctores Fayt, Belluscio y Vázquezuna nueva doctrina: aniquilando la garantía constitucional consistente en que todo delito debe estar contemplado en una ley previa y que ella no podrá nunca ser aplicada retroactivamente, se declaró que determinados comportamientos delictivos no debían estar contemplados por escrito en leyes antes de su producción. Los llamados delitos de "lesa humanidad" obedecerían a una norma no escrita, una "costumbre internacional" que los consideraría desde siempre como tales y, por tanto, imprescriptibles. Y, lo más desconcertante, tampoco serían perdonables. Las amnistías

Todo futuro se construye en el presente. La dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos

y los indultos vigentes, válidos para todos los delitos sin distingo según los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la carta magna, pasaron a ser declarados inconstitucionales, eso sí, solo aquellas que amparaban a las fuerzas legales. El Congreso no solo aceptó mansamente la privación de la facultad excluyente y por ende irrevisable, destinada a consolidar la paz interior y la unión nacional, sino que avanzó haciendo suya una potestad que es exclusiva del Poder Judicial, declarando la nulidad de las leyes del perdón. La reapertura de los juicios sobre la base de estos criterios fue duramente criticada en sendos dictámenes de la Academia de Derecho y rechazada por prestigiosos juristas, entre los cuales se encontraban tanto el fiscal Strassera como la casi totalidad de los miembros de la Cámara que condenó a los comandantes. Se procedió desde entonces a la formación de miles de causas judiciales; se crearon secretarías especiales de derechos humanos en cada tribunal y la Justicia Federal argentina –responsable de investigar la corrupción y el narcotráfico- pasó a empeñar sus recursos ocupando sus agendas, hasta el día de hoy, en la revisión de hechos ocurridos hace medio siglo. Coetáneamente, se impuso a los procesados por estos delitos una doctrina diferenciada del resto de la ciudadanía. Considerando que por el tiempo

transcurrido y la clandestinidad del método estatal se habían perdido las pruebas, se le otorgó a la menos confiable de todas, la testimonial, valor indiscutible. Eso hizo que centenares de personas -acompañadas por organismos de derechos humanosse presentaran y se sigan presentando en las causas como nuevas víctimas, afirmando que estuvieron detenidas en talo cual centro secreto, con la seguridad de que nadie habrá de desmentirlas. Las prisiones preventivas se prolongan mucho más allá de lo permitido en la ley y triplican en tiempo las de los delincuentes comunes. No se otorgaron en muchos casos libertades condicionales, salidas transitorias o la detención domiciliaria contemplada en las leyes aun cuando los detenidos superen los 70, 80 o más años. Así, han muerto en prisión detenidos sin condena que tenían incluso más de 90 años, en una muestra de salvajismo y abandono del trato digno a un ser humano. Esta doctrina especial generó la atribución de responsabilidades penales no por lo que la persona hizo o dejó de hacer, sino por el cargo que tenía o el lugar en el cual estaba destinada, sentando un tan peligroso como nefasto precedente contrario a la recta doctrina penal. Suboficiales y agentes penitenciarios que en los años 70 tenían apenas 20 años y hasta baqueanos que prestaron servicios en las fuerzas han sido encarcelados, mientras los miembros y las más altas jerarquías de Montoneros, ERP, FAP, FAR, Todos por la Patria y otras organizaciones terroristas no solo viven desde hace años en libertad, amnistiados e indultados, y acceden a la función pública, sino que además recibieron suculentas indemnizaciones con nuestros impuestos. Y por más que consideraremos siempre más grave el comportamiento delictivo llevado a cabo por un agente estatal que el perpetrado por un particular, si no se puede juzgar a las cúpulas terroristas, debemos preguntarnos si es moral y juridicamente aceptable que se juzgue y condene a las más bajas jerarquías denuestras Fuerzas Armadas, de seguridady policiales.

Resulta insostenible que una persona que siempre ha estado a derecho tenga que estar esperando 30, 40 o 50 años a que a un supuesto testigo, un fiscal o un juez se le ocurra imputarla de un delito.

Con el reciente fallecimiento del último general que estaba en actividad en aquellas épocas, es hora de que la Justicia y la política empiecen a cumplir los altos fines que les impone el Preámbulo. El compromiso del Nunca más fue desterrar el uso de la violencia como método para dirimir las contiendas políticas locales. Nunca se necesitó para ello debilitar las garantías que protegen a los ciudadanos, ni mucho menos violar el principio por el cual nos hicimos libres: la igualdad ante la ley. Todo futuro se construye en el presente. La dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos.

### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar

Se están evaluando dos

#### Matar v votar

cosas: bajar la edad de imputabilidad a los trece años y que los menores a partir de la misma edad puedan votar de manera voluntaria. Si un preadolescente puede empuñar un arma, y por infinidad de razones vinculadas a la droga, su entorno o la tentación de obtener dinero fácil, mata a un inocente, tiene algún grado de conciencia del crimen que está cometiendo. La delincuencia violenta cada día comienza más temprano. Es sabido que los alumnos que entran a la escuela secundaria no comprenden lo que leen. ¿Pueden tener entonces alguna somera idea de lo que significa votar? Las elecciones no son un festival virtual. Estamos decidiendo quiénes son los mejores para conducir este barco en la tormenta. Ambos temas parecerían no estar relacionados. Pero están absolutamente unidos por la educación. Cuando un voto es más importante que un ciudadano, o cuando un menor destruye una familia y sale por la puerta giratoria de la comisaría, estamos muy complicados. Primero eduquemos a nuestros jóvenes, que sepan valorar su vida y la del prójimo, y después, con el tiempo, que aprendan lo que significa votar. Sonia Decker DNI 6.664.397

### Aerolíneas

Veo con preocupación las gestiones políticas de un lado y del otro sobre la privatización o no de Aerolíneas Argentinas. ¿Y si solamente se le quitan las ayudas financieras que recibe del Estado nacional, como debería ser en cualquier empresa? No conozco los números de la compañía, pero cada tanto se informa sobre los millones de dólares que pierde por año. Entiendo que si se dejara que la empresa se auto gestione no tardaría mucho en quebrar, y problema resuelto.

Matías Bourdieu matías.bourdieu@gmail.com

#### Fallos judiciales Este mes se conocieron tres

fallos judiciales que creo son emblemáticos y metafóricos, y que ponen en evidencia el escenario de luces y de sombras que es nuestro país. Por un lado, tenemos los fallos de los casos de Alejandro Cohen por mala praxis y de Alperovich por abuso sexual. Ambos muestran a una Justicia que -más allá de las demorasfunciona, da respuestas; en especial, en el caso del exgobernador, que fija un antes y un después en la materia. Pero tuvimos también el fallo de la Cámara de Casación sobre el caso de los cuadernos que involucra al empre-

sario Calcaterra. Más allá del absurdo jurídico y que, como bien dice Morales Solá en su columna, sería como un intento encubierto de un indulto, pone de manifiesto con toda su crudeza al flagelo de la corrupción y las profundas raíces que tiene en todo nuestro cuerpo social. Más que nunca la batalla contra la corrupción tiene que darse en todos los frentes y con el más decidido liderazgo del Gobierno. No será posible nuestro despegue como nación si no logramos erradicar este mal endémico y, en particular, si no garantizamos una Justicia independiente, eficiente y, sobre todo, libre de toda sospecha de corrupción. Santiago Lucas Ordóñez DNI 4.553.119

#### Debate en los EE.UU.

Más allá de analizar el primer debate presidencial realizado días pasados en los Estados Unidos-muy pobre, por cierto-, lo que me llama poderosamente la atención es la edad de los candidatos. Un país que tiene más de 335 millones de habitantes, potencia mundial en muchos rubros, adonde miles de personas de todo el mundo quieren ir a vivir, ¿cómo puede ser que sean dos personas mayores (78 y 82 años) las elegidas como candidatos demócrata y republicano? ¿Qué pasa con los políticos que tienen entre 50 y 60 años? Se dice que Barack Obama es quien verdaderamente gobierna hoy. Michelle Obama, o el gobernador de Florida, ¿no están en mejores condiciones que Biden o Trump? Da la impresión de que a los norteamericanos les importa poco quién los gobierne.

Horacio Mieres DNI 8.608.530

### En la Red

FACEBOOK

Un jugador de bádminton de 17 años murió tras desplomarse en la cancha en un torneo internacional



"Cuando hay algún malestar es mejor no jugar o parar y hacerse chequeos. Yo salgo a correr siempre y cuando siento algo raro no salgo" Pablo Quiroga

"Me pregunto qué está pasando que se va tanta gente joven deportista de la misma manera"

Cristina Rodríguez

"Qué triste, por Dios, tan jovencito" Carmen García

OPINIÓN 31 LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

#### Mediocridad musical

Charly conmocionaba con "detrás de las paredes que ayer te han levantado" y L-Gante clama "dónde están los guachos". María Elena Walsh poetizaba con "van al palacio del marqués en caballos de ajedrez" y Piñón Fijo grita "chuchu ua ua ua". León Gieco emocionaba con "en el país de la libertad" y Duki balbucea "sueño con su culo en animal print". Spinetta acariciaba con "Muchacha ojos de papel" y Bizarrap tortura con Homer el Mero Mero. Cadícamo rimaba "y la garúa se acentúa con sus púas" y Yerba Brava brama con "ya hora yo con este naso tomo coka y no del vaso". ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo fue que dejamos de exigir que nos respeten, que nos entreguen calidad? ¿Por qué nos sometemos a consumir mediocridad? ¿Por qué no exigimos a los músicos que estudien, que se capaciten, que aprendan, que mejoren? ¿Por qué nos autodegradamos al no recibir lo bueno y conformarnos con mediocridades absurdas? ¿Por qué nos resignamos con la más fea del barrio en lugar de tratar de obtener a la más linda? Como diría un personaje famoso, ¿por qué comemos mortadela en lugar de caviar? Oscar Samoilovich osamoilo@yahoo.com

### Mundo Gea

La semana pasada llevé a

mi ahijado y hermanitos a Mundo Gea, en Palermo. Es un espectáculo sobre la Argentina para toda la familia, de entretenimiento tecnológico y virtual, una aventura digna de realizar tanto para niños como para adultos, donde se pueden conocer nuestros ecosistemas y su biodiversidad a través de un mundo casi mágico lleno de sensaciones y diversión. En un día se puede volar sobre nuestro país siendo el protagonista y también sumergirse en las aguas de océanos, sintiendo incluso el impacto de una gran ballena. Enseña de manera entretenida sobre diversos temas. Espero que todos los chicos del país puedan participar de este maravilloso espectáculo y que algún día se enseñe de esta manera en los colegios, donde las sensaciones ocupan un lugar importante, con lo virtual y lo real, como si realmente lo estuvieran viviendo. Ana T. de León

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI 17.527.412

#### **CLAVES AMERICANAS**

# Biden: ¿el principio del fin?

Andrés Oppenheimer

PARA LA NACION-

Il presidente Joe Biden ha hed cho un muy buen gobierno, →pero sus desastrosas lagunas mentales en el debate presidencial perjudicarán seriamente sus posibilidades de ser reelegido en noviembre.

A menos que renuncie como candidato, es probable que Donald Trump gane las elecciones y convierta al país en una república bananera con armas nucleares o en una Venezuela de habla inglesa.

Aunque es cierto que Trump, de 78 años, es una máquina de decir mentiras y un delincuente convicto que dijo un disparate tras otro en el debate, lució mucho más joven y vigoroso que Biden, que tiene 81. Y eso va a tener un impacto enorme, porque mucha gente que no lee los periódicos nunca seva a enterar de las descaradas falsedades que dijo Trump sobre la economía, la inmigración y otros temas.

Lo que vieron fue a un expresidente que parecía en mejor estado físico que Biden, quien al principio del debate perdióel hilo de suspensamientos y se detuvo en la mitad de una frase durante varios segundos interminables.

Biden lo tenía todo para ganar el debate: la economía de Estados Unidos está creciendo más que la de prácticamente todos los demás países industrializados, la bolsa de valores de Wall Street está en sus máximos históricos, el desempleo está cerca de sus niveles más bajos en cinco décadas, la inflación está bajando y la inmigración ilegal, el tema distintivo de Trump, está disminuyendo rápidamente.

Asimismo, los abrazos de Trump con dictadores como Kim Jong-un de Corea del Norte, su apoyo público a los violentos que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y sus políticas impopulares sobre el aborto y el cambio climático habrían convertido al aspirante



republicano en un blanco fácil de atacar. Pero Biden no pudo o no supo contrarrestar las mentiras de Trump. Tomemos el tema de la inmigración, que Trump sacó a relucir para desviar la conversación cada vez que le hablaban sobre sus cargos criminales o sus relaciones extramatrimoniales,

Biden podría haber contrarrestado fácilmente la afirmación de Trump de que hay una invasión de inmigrantes indocumentados citando las últimas cifras oficiales, que muestran que los cruces de

inmigrantes indocumentados cayeron más del 40 por ciento en los primeros cinco meses de este año.

Biden también podría haber dicho que la frecuente afirmación de Trump de que los inmigrantes "están envenenando la sangre de este país" es un comentario racista de la era nazi que oscurece el hecho de que Estados Unidos necesita de inmigrantes para mantener su crecimiento económico.

Asimismo, Biden podría haber ridiculizado la falsa afirmación de Trump de que Biden abrió la fron-

tera a "millones" de inmigrantes que "vienen aquí desde prisiones, cárceles e instituciones psiquiátricas" para cometer delitos violentos. "¿En serio? ¿Millones de presos y enfermos mentales que vienen a matar gente?", podria haber preguntado Biden burlonamente, dejando en claro que Trump estaba diciendo disparates.

Biden se limitó a responder que "todo lo que dice es mentira", pero sin explicar que todos los estudios serios muestran que los migrantes cometen menos crímenes violentos que los ciudadanos estadounidenses.

Biden también podría haberse burlado de la afirmación de Trump de que los inmigrantes están robando "empleos (de los) negros", lo que no es cierto. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, hay9 millones de puestos vacantes, pero solo 6,4 millones de trabajadores sin empleo disponibles.

Idealmente, Biden podría también haber planteado la necesidad de una alianza estratégica de Estados Unidos con países amigos de América Latina para ayudarlos a salir de la pobreza y reducir la migración. Lamentablemente, América Latina ni figuró en el debate.

"Es muy preocupante que América Latina no haya estado presente ni dentro de las locuras de Trump ni en las lagunas mentales del presidente Biden", me dijo Alejandro Werner, exjefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Biden dijo tras el debate que "es muy dificil discutir con un mentiroso", y eso es cierto. Sin embargo, por el bien del país, Biden debería hacerse a un lado y proponer a un candidato demócrata más joven. De lo contrario, es muy probable que gane Trump, y que convierta a Estados Unidos en una autocracia corrupta con un líder delirante, como Venezuela. •

### LOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO

### Entre el camino y el atajo

Bernardo Saravia Frías

PARA LA NACION-

Necierra una etapa del Gobierno. Los primeros seis meses J fueron una continuación de la campaña electoral, con una situación abierta de histeria psicoanalítica, marcada por el mantra de la motosierra que venía a destruir, sin tener claro si todo, parte, qué ni cómo.

Kant distinguía entre quid facti y quid juris, el mundo de los hechos y el del pensamiento. Gobernar es la capacidad de asociarlos, de trazar una trayectoria exitosa desde el pensamiento (un plan de gobierno) hasta los hechos. El riesgo de quedarse en el dogma se refleja en el lema del Mayo del 68 francés: "Soyons réalistes, demandons l'impossible" (seamos realistas, pidamos lo imposible); en el infinito irrealizable de la teoría.

Con la probable aprobación de la Ley Bases se abre un nuevo escenario donde se acaban las excusas, especialmente con la delegación

legislativa. El mayor logro hasta acá es ontológico: una sociedad que aceptó mayoritariamente la propuesta del esfuerzo para salir de la ciénaga en la que nos metió el despilfarro de un sistema agotado. Pero sería miope hacer caso omiso de los desafíos por delante, que explican el estado vacilante de la inversión.

Es que si se presta atención a las principales áreas, aparte de la económica, el signo distintivo es el amateurismo, disimulado por la baja de la inflación y el vocerío en redes. En educación, una marcha multitudinaria por recortes estratégicamente inexplicables; en salud, epidemia del dengue, sin respuesta articulada; en acción social, medicamentos y alimentos venciendo en galpones; en relaciones exteriores, viajes y declaraciones incongruentes y ofensivas, sin medir deudas vigentes ni la Corte Suprema, que tiñen de consecuencias de mediano plazo;

en trabajo, huelgas (justificables y no) en medio de desempleo y recesión creciente. Y se podría seguir abundando, con eyecciones inesperadas de jefes de Gabinete

y tembladeral de ministros. Pero el punto no es solo mirar el vaso lleno de yerros. Se trata de que el Gobierno está en un punto de quiebre, y toda la sociedad argentina a la par. Para entender la razón, hay que volver a la distinción kantiana y destacar que entre el mundo de las ideas y los hechos están las instituciones, que hacen de polea de transmisión para permitir que las ideas se vistan de realidad, sin poner en peligro la paz social.

Aparece la tentación del atajo inmoral para unir hechos con ideas en toda su dimensión, que mostró su condición de posibilidad con las postulaciones para grave sospecha el vínculo con

la Justicia, si se enmarcan en la sentencia desorbitada en la causa cuadernos.

Y aquí la paradoja que describe mejor que nada el umbral en el que está la Argentina: se festeja la aprobación agónica de una ley después de un semestre de intentos frustrados, revelando un logro elemental: un vínculo institucional con el Congreso que funciona y se respeta. Pero si se mira el otro poder, la Justicia, no se termina de vislumbrar si es el camino elegido para enmendar errores y proyectar futuro estable, justamente cuando la única salida es empezar a gobernar en serio.

La realidad no se cambia solo con gotas de tinta; tampoco con atajos que llevan al precipicio institucional. Hace falta gobernar con ideas claras y distintas, sí; con pragmatismo, también. Conética, siempre, de la convicción y de la responsabilidad. •

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG), Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### Dos niños y ningún monstruo

Diana Fernández Irusta

-LA NACION-

uizás no sea tan rígida ni tan infranqueable, pero está ahí: , la distancia entre infancia y adultez. La zona que nos distancia de nuestros hijos, ese territorio dificil de aceptar donde los seres que más queremos se nos vuelven opacos. Es imposible -y está bien- saberlo todo sobre ellos. No hay manera-vestá bien-de conocer al dedillo esa otra vida que tienen cuando no están con nosotros: de chicos, en la escuela, en algún cumpleaños, en el club o donde sean que hicieran lo suyo lejos de nuestra mirada. De adolescentes, ni que hablar.

Hace unos días vi una película ocasiones empeoran todo).

del director japonés Hirokazu Kore-eda cuyo título se transformó, a efectos de su circulación en la Argentina, de modo poco feliz. Monster se llamaba originalmente; La inocencia es el nombre con el que se la estrenó aquí.

En la película hay dos niños a los que les pasa algo y unos cuantos adultos que -incluso los mejor intencionados- no tienen la más pálida idea de cómo hacer para entenderlos, acercarse, franquear esa brecha que de golpe se revela demasiado profunda (no solo no entienden lo que les pasa a los chicos; en

Kore-eda es un enorme cineasta y por eso, al contar lo que podría ser una pequeña historia en una escuela japonesa, cuenta muchísimas cosas más. Por lo pronto, el tema de los puntos de vista. El relato de La inocencia tiene algo de rompecabezas (el eco de Rashomon está ahí); parte de la película está narrada desde el punto de vista de la madre de uno de los niños, otra parte desde el punto de vista de un maestro, otra desde el de los chicos. En el ensamble de esas piezas se ganan algunos detalles, otros se pierden. Kore-eda nos lo recuerda: vemos el mundo, armamos vínculos, juzgamos, amamos u odiamos sobre la base de una mirada que siempre -fatal, estructuralmente- será estrecha. Entre nuestra percepción y lo percibido, la vida desborda, inapresable. Nunca sabemos nada, ni siquiera acerca de las personas más cercanas. Y eso es fuente de dolor, de mil equívocos. También, de libertad.

Sin ningún tipo de originalidad, quien esto suscribe adoró, casi inmediatamente, al personaje que interpreta Sakura Andŏ, la madre

de uno de los chicos. Mujer que a la mañana deja a su hijo en la escuela y recién lo vuelve a ver por la noche, luego de cumplir nutridas horas de trabajo, pasar por el supermercado, hacer algún trámite v llegar a casa cargada hasta la cabeza para saludar al niño un poco a las apuradas porque hay que hacer la cena... Hasta que un día percibe que algo no an-

Vemos el mundo. juzgamos, amamos u odiamos sobre la base de una mirada que siempre es estrecha

da del todo bien. Y a todo ese trabajo enorme, cotidiano y solitario, se agregan la pesquisa, la angustia, las elucubraciones, las visitas continuas a la escuela, las hipótesis de conflicto (todas, por supuesto, equivocadas).

También amé al pequeño Yori, interpretado por el niño Hiiragi Hinata. El "monstruo" del título origi-

nal: actor adorable, personaje adorable, no solo a cargo de algunos de los momentos más luminosos del film, sino también de una de sus revelaciones más inesperadas.

Yori, bello y pequeño como un angelote, parece haber nacido para ser amado. Pero recibe, en cambio, una considerable dosis de la crueldad que suele habitar este mundo. Podría haber optado por la cohibición o el resentimiento, pero no lo hace. Se construye un mundo propio, descubre -como en un cuento de hadas reversionado-que no solo los lobos son parte del bosque, y anima a su amigo Minato a adentrarse con él en una zona de fantasía no exenta de riesgos ni de impactos en la vida real.

La película mereciera verse solo por la luz que Kore-eda captura en las escenas finales, mientras los dos amigos corren por entre matorrales, próximos a la ciudad y a la vez lejos. O por la música de Ryuichi Sakamoto, que murió dos meses antes del estreno, en 2023, del que terminaría siendo su último proyecto artístico. •

### La ñata y el vidrio

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



COLONIA, ALEMANIA os planos que de tan diferenciados parece que se podría trazar una L'Inea entre ellos. Por un lado, una multitud enfervorecida que arenga aquello que no se ve. Por el otro, un hombre solitario, suspendido en las alturas tras un cristal que está limpiando y que lo separa de esos seres enardecidos. Él los observa a ellos y lo que sucede más allá. Ellos no parecen reparar siquiera en su presencia. Él y ellos están en el estadio

Rhein Energie, en Colonia, donde juegan Eslovenia e Inglaterra en el campeonato de la Eurocopa. Ideal para definir esta imagen es la famosa frase del tango de Roberto Goyeneche "Cafetín de Buenos Aires". Es que "la ñata contra el vidrio" trascendió como el símbolo de aquello que se contempla y no se puede alcanzar. La frustración de lo que se mira y no se toca. Como este hombre contra el vidrio, excluido del espectáculo del que disfrutan todos los demás. •

#### CATALEJO

Un poco de humildad

### **Ariel Torres**

En 2013, un estudio sugirió que los delfines desarrollaban en sus primeros meses un silbido único con el que los demás miembros de su comunidad los reconocerían. Traducido: los delfines podrían usar nombres propios. Ese trabajo fue conducido por Stephanie King, bióloga marina de la Universidad de St. Andrews, en Escocia; hoy King trabaja en SMRU Consulting, que se dedica a los mamíferos marinos. En junio, una investigación inspirada en la de St. Andrews, esta vez en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, descubrió que también los elefantes se identifican con sonidos únicos, que los de su grupo usan para llamarlos. Ahora, el Programa de Investigación de Delfines de Sarasota, en Florida, que lleva 50 años estudiando estos mamíferos marinos, confirmó, dentro de varios hallazgos notables, que usan silbidos únicos para identificarse y ser llamados por otros. Y en abril, el Laboratorio de Ecología Sensorial y Conductual de las Abejas de la Universidad Queen Mary, en Londres, planteó que hay una "posibilidad realista" de que insectos, pulpos y crustáceos tengan algún grado de consciencia.

Recordatorios varios de que nos haríamos un gran favor si fuéramos un poco más humildes con todo lo que vive en este planeta. •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**000** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.



ESTA EDICIÓN

CERRÓ A LAS

22.00hs.

Rumbo a los cuartos de final La selección se alojó en Houston con Ecuador en el horizonte y la misión contrarreloj de recuperar a Messi > P.3

Las dos caras de CR7 Falló y lloró antes del alivio: Portugal pasó por penales y está en 4ºs de final de la Eurocopa P. 4 POPTAGE COPA amé Toda la información de

y Bolivia vs. Panamá

en lanacion.com

Estados Unidos vs. Uruguay,



Integrante de Williams Driver Academy desde 2023, Colapinto tendrá el bautismo oficial en la F. 1 en Silverstone; el argentino desdoblará la agenda con la F.2

@FRANCOCOLAPINTO

# El sueño argentino de la F. 1

Franco Colapinto participará con Williams de la primera práctica libre, el viernes, en Silverstone; el piloto tomará la butaca de Logan Sargeant y romperá el hechizo de 23 años sin presencia nacional en el Gran Circo

Alberto Cantore

viajar de la alegría al desánimo se LA NACION mueve y destaca Franco Colapinto, el argentino, de 21 años, que en uno La hoja de ruta no modifica el desde los circuitos más emblemáticos tino, aunque se agregó un episodio mágico a la aventura. El Gran Circo del automovilismo mundial y con dejó el circuito de Spielberg, en Aus-Williams devolverá los colores cetria, y la caravana rumbea hacia Silleste y blanco a un garaje de la F. l. verstone, en Gran Bretaña. La agita-El piloto fue convocado por la escuda Fórmula 1 es el buque insignia, dería de Grove, la que desató amocon sus categorías teloneras atrares y odios con Carlos Reutemann, pando también al público con sus para conducir el FW46 en la prijóvenes talentos que batallan para mera práctica libre del viernes. Se ser parte de la elite de 20 pilotos que romperán 23 años de ausencia de conforman la grilla de un gran preun representante nacional en una fecha oficial: desde el Gran Premio mio. En ese escenario de esperanza, la Fórmula 2 es el escalón antede San Marino 2001, que resultó la

rior: en un fin de semana que puede

última actuación de Gastón Mazzacane junto a Prost.

"Estoy feliz porque se acercan cosas buenas y espero que en Silverstone sigamos así", deslizó Colapinto, tras terminar segundo en la Feature Racing, la carrera de larga duración de la F. 2, en el circuito Red Bull Ring. El resultado significó el tercer podio, segundo consecutivo en el año, después de la victoria en la carrera Sprint en Imola y la segunda ubicación en Barcelona, en la competencia de 40 vueltas. Un llamado telefónico cambió la logística de la semana, porque el argentino dividirá la agenda entre la práctica

la F. 2, con sus dos carreras, la clasificación y los entrenamientos. Una tarea desdoblada que es un premio para sus recientes actuaciones, las to del campeonato, compartido con Zane Maloney (Rodin Motorsport); el bonaerense, además, es el tercer mejor rookie de la temporada.

"Todavía sigo pellizcándome para asegurarme de que realmente está sucediendo. En un momento estoy manejando mi coche de F. 2 y al minuto siguiente me dicen que voy a participar en un fin de semana de F. l. Es un sueño hecho realidad

libre y el cronograma completo de y poder hacerlo en Silverstone lo hace aún más: no solo es la carrera en casa de Williams Racing, sino también una de las mejores pistas para manejar cualquier auto, y que lo ascendieron al cuarto pues- mucho más uno de F. 1. Estoy extremadamente feliz y agradecido a Williams por esta oportunidad, que me permite tomar el volante en mi segundoaño en la Academia y en mi primera temporada en la F. 2", señaló Colapinto, que el año pasado, en Abu Dhabi, con el modelo FW45, hizo el test de post temporada y superó los 300 kilómetros para que le otorguen la superlicencia de F. 1. Continúa en la página 2

### POLIDEPORTIVO | AUTOMOVILISMO, TENIS Y BÁSQUETBOL

### El llamado de Williams, el premio para el presente de un novato en la F. 2

Los recientes podios animaron a la convocatoria ante Antonelli y O'Sullivan

#### Viene de tapa

La posibilidad de ser parte de una práctica libre de F. l estaba en los planes de los agentes de Colapinto. María Catarineu y Jamie-Campbell Walter, de Bullet Sports Management, quienes acompañan al piloto desde su arribo a la F. 4 española, en 2019, contemplaban la chance, aunque las fechas que manejaban era con el calendario avanzado y en un escenario en el que no se presentaría la F. 2. Los cañones apuntaban al GP de México, del último fin de semana de octubre. "Si Franco sigue como está, podemos entender que va a ocurrir. Las cláusulas son'situ performance es buena', no tienen obligación de darnos una práctica libre", anticipaba, la semana pasada, Catarineu, en charla con Campeones.

La especulación tenía sus fundamentos. Zandvoort es una pista compleja para ensayar con un novato, al igual que Singapur; Austin y San Pablo tienen carreras Sprint, por lo que el único entrenamiento se utiliza para que los pilotos titulares maximicen la puesta a punto para la fecha doble; Las Vegas es un trazado urbano, de riesgo... Y el resto, como Monza, Lusail o Yas Marina es compartido con la F. 2.

Williams no usó ninguna ventana en el año para que un novatosetrepeaalgunosdesusautos, como señala el reglamento de la F. l, y sorprendió con la nominación de Colapinto, que reemplazará el viernes Logan Sargeant. ¿Quién era el principal candidato? El deseo de Mercedes de conocer el rendimiento de Andrea Kimi Antonelli para analizar si el italiano puede ser el segundo piloto de las Flechas de Plata en 2025 –el fabricante de Brackley provee de motores a Williamsinvitaban a no esperanzarse con el primer llamado. El británico

Zak O'Sullivan, también de la Academia, era una opción válida, aunque su pico en la F.2 lo enseñó el año pasado, con la victoria en Mónaco. En 2024, el piloto de ART Grand Prix, marcha 11mo, a 35 puntos del argentino.

La semana del pilarense será atareada, con agenda desbordada. De Spielberg a Inglaterra para concentrarse en la fábrica de Grovey ensayar con el simulador deF.1.Unviajerelámpagoa Ámsterdam para no desatender los compromisos con MP Motorsport, que brinda la herramienta que lo enseña animador en la F.2 yabrióla ventana para esta chance. El regreso a la última factoría familiar que tuvo el Gran Circo, una creación de Frank Williams, para repasar etapas operativas y familiarizarse con los integrantes del equipo que atenderán el auto en Silverstone.

Proyectar con Colapinto en la F. les ambicioso. Los dos últimos campeones de la F. 2, el francés Théo Pourchaire y el brasileño Felipe Drugovich, notienen butacas; para 2025 solo quedan siete vacantes y Williams, que renovó el contrato con Albony pretendía a Carlos Sainz Jr. para reemplazar a Sargeant, ahora averigua las pretensiones de un exintegrante del equipo, Valtteri Bottas. El aporte económico, otro factor a analizar, y repetir un nuevo año en la F. 2 no es un plan desechable, en particular si el final del calendario lo descubre entre los cinco mejores del campeonato y pulseando por victorias como en estas primeras siete fechas.

Desde el 13 de abril de 2001 que un piloto argentino no se presenta en la F. 1 en un cronograma oficial del calendario. El viernes, desde las 8.30 y durante una horay en Silverstone, donde el Gran Circo ensayó su primera carrera en 1950 y en el circuito en que un año después José Froilán González brindó el primer éxito para Ferrari, Colapinto cumplirá un primer sueño con Williams, la escudería con la que Reutemann, en Zolder 1981, ondeó por última vez la bandera argentina en la cúspide de un podio. El sueño recién empieza.



El auto de Sargeant, el que manejará Colapinto el viernes



La rosarina Podoroska cayó en su estreno en Wimbledon

### GETTY

### Se agiganta una increíble racha negra de Podoroska en los Grand Slams

Perdió en su debut en Wimbledon y amplió un mal récord en majors ante rivales del top 30

### Sebastián Torok

LA NACION

Nadia Podoroska sacudió el circuito e ilusionó llegando a las semifinales de Roland Garros 2020, un Grand Slam distinto, entre otros aspectos, porque debido a la pandemia se jugóen octubre, con un clima más frío del habitual (se suele disputar en mayo/junio, durante la primavera europea). Desde entonces, la rosarina estuvo lejos de repetir la labor en los majors, incluso en París. La caida de ayer, en la primera rueda de Wimbledon (6-1 y 7-6 [7-1] ante Dayana Yastremska, 27", de Ucrania) es una nueva decepción.

A Podoroska, actual 65° del ranking, como a la gran mayoría de los jugadores de la Argentina, le cuesta mucho competir sobre césped; se trata de la superficie más inestable para los tenistas de esta región. Podoroska llegó al All England tras haber perdido rápido en el WTA de Bad Homburg (en césped), por 6-3y 6-Ofrente a Ekaterina Alexandrova. En Wimbledon, ante Yastremska. en el court 4, Podoroska sufrió la mayor parte del match. Desconcertada y sin pimienta, estuvo 6-1 y 3-0 abajo, hasta que cambió su chip (pese a ser atendida por una molestía en la cadera), empezó a luchar y su rival comenzó a sentir los nervios a la hora de cerrar el partido. Incluso, sacó para match (5-4), pero la argentina le rompió el servicio. Llegaron al tie-break y Yastremska ya no dudó.

Podoroska sigue sin poder ir más allá de una segunda rueda individual en un Grand Slam desde las sorpresivas semifinales del Abierto de Francia 2020. Luego de la destacada actuación en el Bois de Boulogne, alcanzó tres veces la segunda de Australia, hizo dos primeras ruedas y una segunda en Roland Garros, sumó dos segundas ruedas yuna primera en Wimbledon (la de esteaño), y perdió las tres veces que debutó en el US Open.

La mejor argentina del ranking WTA, además, sigue sin poder batir a rivales del top 30 desde hace un largo período. La derrota ante Yastremska la coloca con un registro negativo de 17-0 ante jugadoras ubicadas entre las mejores 30 del mundo. ¿La última victoria ante una rival de ese ranking? En mayo de 2021, en Roma, ante Serena Williams (por entonces, era 8").

Por disputar la primera rueda de singles de Wimbledon, Podoroska sumó un premio de 60.000 libras (unos 75.000 dólares).

### Báez y Navone, afuera

Sebastián Báez era el preclasificado, pero no el candidato real. El argentino tuvo una opaca tarea en la primera rueda de Wimbledon. Favorito N° 18, Báez perdió frente al estadounidense Brandon Nakashima (65°) por 6-2, 6-3 y 6-4. El norteamericano llegó a Wimbledon con un buen rendimiento sobre césped: este año alcanzó las semifinales en los torneos de Surbiton y Stuttgart, y los 8<sup>vos</sup> de final en el ATP 500 de Queen's. Báez había perdido en sus dos desafios sobre esta superficie: en Queen's y Eastbourne.

El año pasado, Báez también había caído en la primera rueda de Wimbledon. En 2022 llegó a segunda tras vencer en su debut al japonés Taro Daniel (hasta aquí, su único éxito en el major británico). Esta vez, ante Nakashima, en el court 17, cometió 25 errores no forzados, no logróromperle el servicio al estadounidensey, sin embargo, sí cedió el propio cuatro veces.

El último argentino del día en presentarse en el All England fue Mariano Navone: 31° preclasificado, debutó en el Grand Slam británico y cayó con el italiano Lorenzo Sonego (54°) por 6-4, 7-6 (7-2) y 6-4, con 33 errores no forzados.

Hoy será el turno de Francisco Comesaña vs. el ruso Andrey Rublev (6"), Facundo Díaz Acosta vs. el británico Cameron Norrie, Tomás Etcheverry (30°) vs. el italiano Luca Nardi, Francisco Cerúndolo (26") vs. el ruso Roman Safiullin, Lourdes Carlévs. la estadounidense Katie Volynets, Julia Rieravs. lacheca Marie Bouzkova y Federico Coria vs. el australiano Adam Walton. •

### La china de 17 años y 2,20m que sorprende al mundo

Zhang Ziyu, la pivote asiática que deslumbra a todos y su futuro se acerca a la WNBA

En la provincia de Shandong, en el este de China, la casa de Yu Yin y de Zhang Yuquan respiraba deporte. Ella, con 1,98 metro, era jugadora profesional de básquetbol y llegó a integrar la selección de Chinay él, gracias a sus 2,13 metros, también practicó esta actividad en el alto nivel. Pareció casi inevitable que sus hijos no estuviesen ligados a ese universo, pero jamás pensaron que uno de ellos se iba a convertir en uno de los talentos más interesantes, y con apenas 17 años, iba a despertar la atención de la WNBA, la poderosa liga de básquetbol de los Estados Unidos.

Ellos no pensaban que Zhang Ziyu podía generar semejante impacto, nunca pudieron dimensionar que se iba a convertir en una niña con una talla poco convencional. A los seis años ya medía más de 1,60m. Crecía cerca de 8 centímetros por año y a los 14 y a superaba los dos metros. A los 11 años, en la clase 4, en sexto grado en la escuela primaria Wenhua East Road, en Jinan, la niña debía ingresar con la cabeza gacha porque no pasaba por la puerta.

En China, el nombre de esta niña se multiplicó por cada rincón deportivo. Incluso, ahora que tiene 17 años y mide-según informa la FIBA-2,20 metros, resultó inevitable que algunos la consideren "la nueva Yao Ming", en referencia a la leyenda china de 2,29 metros que brilló en Houston Rockets.

Cuando Zhang Ziyu está junto a sus compañeras o rivales, la diferencia de talla es inquietante. Algunos medios chinos aseguran que "podría alcanzar los 2,28 metros"..

### La guía de TV

### FÚTBOL

COPA AMÉRICA 22 » Costa Rica vs. Paraguay. Dsports2 (612/1612 HD) 22 » Brasil vs Colombia. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Dsports (610/1610 HD)

LOS 8VOS DE FINAL DE LA EUROCOPA 13 » Rumania vs. Países Bajos.

16 » Austria vs. Turquía. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

### BÁSQUETBOL

LA LIGA NACIONAL 20 » Quimsa vs. Boca. La semifinal, juego 5. TyC Sports 2

(CV 116 - DTV 1632 HD)

### **TENIS**

WIMBLEDON

7 » La primera rueda. Disney+, ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) v ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

CUARTOS DE FINAL: ARGENTINA / ECUADOR



Todavía en Miami, antes de volar a Houston, se entrenó la selección y Messi se reencontró con la pelota después de seis días

**MARGENTINA** 

# Una clave del éxito: en la selección nadie se siente al margen

Al igual que en torneos anteriores, todos los jugadores de campo de la Argentina ya sumaron minutos; un sello registrado de Scaloni

Diego Mazzei
ENVIADO ESPECIAL

HOUSTON.-El itinerario de la Copa América puso a la Argentina en otra escala. Ya con la certeza de que Ecuador será el próximo rival, el seleccionado se alojó ayer en esta ciudad después de una práctica con señales alentadoras. Puntaje ideal, valla invicta y la mira puesta en la nueva estación: los cuartos de final, el jueves próximo. Miami quedó atrás, aunque volverá a la hoja de ruta si todo sale bien. Allí, en la Florida, se jugará la final del 14 de julio, en el Hard Rock Stadium. El mismo escenario donde con solvencia y sin aspavientos Argentina se sacó de encima a Perú para finalizar en la cima del Grupo A. Pero falta bastante y no conviene dar pasos anticipados. Después de todo ya habrá tiempo para imaginar el futuro no tan cercano.

Sin el mejor de todos, que suma horas de rehabilitación por una molesta lesión en el aductor. Lo de Messi es un minuto a minuto frenético de kinesiología y cuidado trabajo de campo para poder llegar en condiciones (ver aparte). Nadie se anima a aquí a decir una palabra de más. A estas alturas, depende del propio 10; su palabra es la que cuenta. En el medio está la agotadora logística, que impone traslados a las distintas sedes. Está prohibido aquerenciarse. Las millas se suman y hay que dosificar la energía para no caer en la sobrecarga.

Ese aspecto Argentina lo maneja como pocos. Diversificar, repartir las exigencias y equilibrar los estados de ánimo. Por eso se formó el grupo que es la selección. Si hasta el cuerpo técnico tiene, en cada integrante, una función trascendente que compone el espíritu global.

Scaloni, que por una sanción no pudo estar al pie de campo de juego, planeó una estrategia clara para el partido con Perú, ya con la clasificación en el bolsillo y el primer lugar casi a mano: darles rodaje "a los chicos que no vienen jugando". Lo hizo: Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Alejandro Garnacho y Lautaro Martínez no habían sido titulares ante Chile –algunos ni siquiera habían sumado minutos en el torneo-. Pero la cuestión no quedó ahí: a medida que transcurrían los minutos y la victoria parecía inmodificable, Wálter Samuel, entrenador interino en la noche de Miami, fue mandando a la cancha a los otros futbolistas de campo que estaban en cero, como Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Lucas Martínez Quarta.

Ahí radica uno de los rasgos esenciales del ciclo que comenzó en el segundo semestre de 2018, tras el desastre de Rusia: en esta selección juegan todos, y todos están supeditados a la idea general. El prestigio no se resiente. Puede haber partidos de mejor o peor funcionamiento, perolos intérpre-

tes se apegan al plan iniciático de respetar principios innegociables: protagonismo, posesión, agresividad.

"Obviamente, estamos satisfechos. Hoy pudieron jugar todos los chicos de campo, así que estamos más que felices, por el resultado y por cómo fue la primera rueda. Los chicos se entrenan al máximo y merecían la oportunidad. Confiamos en los 26 y esto es una gran alegría. Hemos demostrado que el grupo está muy bien", dijo luego del partido Walter Samuel, que reemplazó a Scaloni en el rol de entrenador principal. En esas palabras está resumido el pensamiento del cuerpo técnico.

Salvo en el puesto de arquero, que tiene sus peculiaridades, y por el número 10, excepcional por naturaleza, todas son piezas importantes, versátiles e intercambiables para un objetivo común.

A diferencia de lo que pasaba en otras épocas, en las que los entrenadores tenían su equipo inamovible, al que modificaban solo si no encontraban funcionamiento o por obligación (una lesión, una expulsión). Poner un equipo alternativo cuando ya se había logrado un objetivo, para así darles descanso a los titulares, era todo un riesgo. Nadie olvida lo que le pasó a Daniel Passarella cuando lo hizo en la Copa América del 95: derrota inesperada con Estados Unidos, pérdida del liderazgo del grupo y cuartos de final con Brasil, que lo terminó eliminando. Hoy todo es diferente. El fútbol está siempre abierto a las sorpresas, pero la Argentina parece haber reducido el margen de error en ese sentido.

Los datos son esclarecedores. En los cuatro torneos grandes que la Argentina jugó bajo la batuta de Scaloni, todos los futbolistas de campo tuvieron minutos.

En la Copa América 2019, el primer desafio, actuaron 21 de los 23. ¿Quiénes no sumaron minutos? Los dos arqueros suplentes, Juan Musso y...; Dibu Martínez!, ya que entonces Franco Armani era el titular indiscutido. El resto tuvo su tiempo. Incluso nombres que hoy suenan lejanos, como Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori, Milton Casco, Roberto Pereyra, Guido Pizarro y Matías Suárez.

Dos años más tarde, de nuevo en Brasil, el mundo había cambiado. El coronavirus obligó a modificar las reglas para la Copa América: la posibilidad de cinco cambios y una lista larga, de 28 futbolistas, por si había contagios masivos. Y aun en ese contexto, Scaloni les dio minutos a todos, excepto por dos de los cuatro arqueros que llevó (Agustín Marchesín y Musso). Jugaron 26, toda la base de lo que sería gesta de Qatar, con los que quedaron afuera a último momento (Nico González, Joaquín Correa) y alguno que ha quedado en el camino, como Nicolás Domínguez.

Está claro que ha sido una política, diseñada por un cuerpo técnico que entiende a la perfección cómo funciona el cerebro de un futbolista. Samuel, Pablo Aimary Roberto Ayala, los acompañantes de Scaloni, componen un combo que además de involucrarse y generar la confianza del jugador, participan de las decisiones que finalmente toma el DT, como debe ser en cualquier esquema de grupo.

En este momento, Messi no está disponible. No se sabe a ciencia cierta cuándo lo estará. Y es en este escenario donde queda más palpable lo que se ha creado en esta generación: la estructura no se resiente, el apetito está intacto. La madurez es toda responsabilidad de este cuerpo técnico, que ha buscado y moldeado a los intérpretes para llevar a cabo su idea. •

### Messi lucha contra el dolor y contra el tiempo

Mejora de la molestia en el aductor, pero la duda seguirá hasta el jueves

HOUSTON (De nuestros enviados especiales).—La selección ya está en el estado de Texas, pero la actividad —y la noticia— más importante ocurrió en Miami, en el entrenamiento anterior al viaje. Después de seis días de trabajos diferenciados, ayer Lionel Messi pudo incorporarse parcialmente a los ejercicios de sus compañeros. Trotó con ellos y volvió a impactar una pelota.

El capitán se entrena contrarreloj para acelerar la rehabilitación de la pequeña distensión en el aductor derecho que sufrió ante Chiley le impidió estar en el triunfo contra Perú. Suma horas y horas de kinesiología, y evoluciona bien, pero todavía le duele la zona. Y nadie en el bunker albiceleste se atreve a dar certezas de que pueda llegar en condiciones al choque de este jueves con los ecuatorianos, desde las 22. La mejora es real, pero todavía leve. A los 37 años, el físico de Messi ya no reacciona ni se recupera como a los 30. Cada día cuenta.

Hay varios escenarios en el caso de que Messi esté ante Ecuador. El mejor de los casos es que sea titular, claro. Pero también existe la posibilidad de que el 10 salga como suplente e ingrese si el encuentro lo exige. Lo fundamental, más allá de los pronósticos y de las especulaciones es que será el propio Messi el que definirá qué hacer. Se sabe que el capitán no quiere perderse ni un minuto de juego; será una cuestión de día a día que se definirá el mismo jueves antes del partido.

Marcos Acuña es otro de los que trabaja diferenciado por una sobrecarga muscular, y su situación es parecida a la de Messi. En el terreno de las hipótesis, lo que está claro es que Scaloni tiene definida la parte defensiva del equipo. Emiliano Dibu Martínez es inamovible en la valla. Y la línea de cuatro será la que jugó contra Chile: Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister también son dos piezas fijas. Lo que resta saber es a quién ubicará junto con ellos: Enzo Fernández o Leandro Paredes. Finalmente, habrá que ver si Scaloni apuesta por Lautaro Martínez como delantero centro en lugar de Julián Alvarez. El de Manchester City fue titular en los dos primeros partidos y tuvo un buen desempeño, pero del de Inter aprovechó a tope el tiempo que le dio el entrenadory no paró de hacer goles. Es, con cuatro tantos, el máximo artillero de la Copa América.

La presencia de Messi es crucial para adivinar el esquema. En el caso de que el número 10 no arranque como titular, jugarían Ángel Di María y Nicolá González por las bandas, para apostar por un dibujo 4-3-3.

### CONTRATAPA | LA EUROCOPA

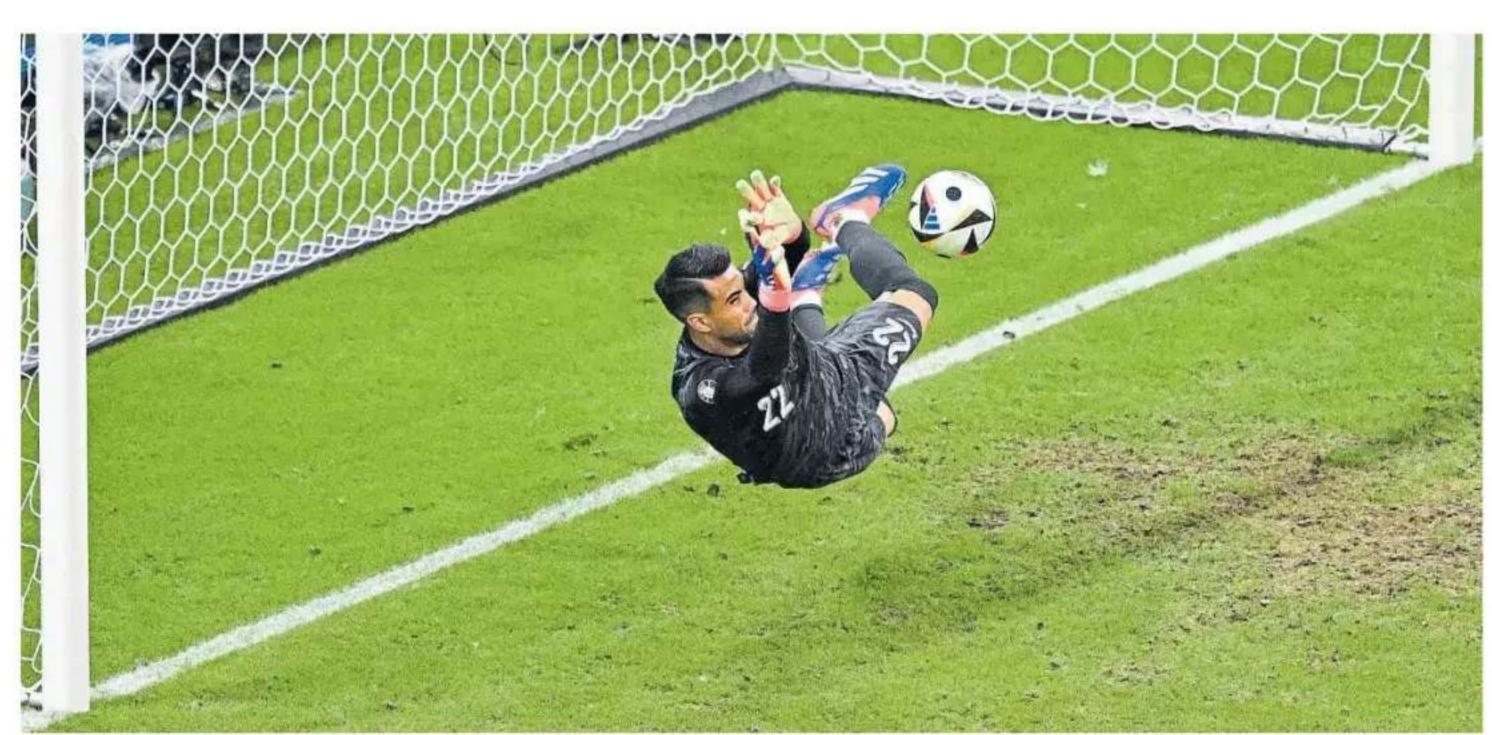

Nunca había ocurrido en la historia de la Euro: Diogo Costa atajó los tres penales de la serie que clasificó a Portugal a los cuartos de final

#### DPA

# El héroe no fue Cristiano.

# Diogo Costa salvó a Portugal y secó las lágrimas de CR7

El arquero fue la gran figura al contener tres penales, tras el 0-0 ante Eslovenia en los 120 minutos; a Cristiano le atajaron uno en el suplementario; el viernes, ante Francia

Claudio Mauri

LA NACION

Detrás de un Cristiano Ronaldo humano y falible, que en un momento se sintió responsable de una posible eliminación de Portugal que podría haber significado su última incursión en un gran torneo de selecciones, asomó otro héroe, el gestor de una hazaña para alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa. Fue el arquero Diogo Costa, que atajó los tres penales en la definición tras el 0-0 ante Eslovaquia en los 90 minutos y los 30 del suplementario. Nunca en la historia de la Eurocopa un arquero había desviado tres penales en una definición, en la que Portugal se impuso por 3-0 y sacó pasaje para enfrentar el próximo viernes a Francia, en Hamburgo.

Diogo Costa, de 24 años, arquero de Porto y con 26 partidos en la selección, ya había sido el salvador en el segundo tiempo del suplementario, cuando le tapó un mano a mano a Sesko, tras un pelota que había perdido Pepe. La eliminación hubiese sido un golpe demoledor para un Cristiano Ronaldo que está sufriendo mucho en esta Eurocopa, aunque capitanee a un equipo que ya está entre los ocho mejores.

Se angustió y lloró de la impotencia CR7 antes de que las tapadas de Diogo Costa le trajeron algode alivio. El líder, el referente, la bandera del equipo, necesitó ser consolado por sus compañeros como si fuera un juvenil debutante cuando Jan Oblak, con una gran estirada hacía su izquierda, le desvió un penal sobre el final del primertiempo suplementario. Nada menos que Oblak, el guardavallas que tenía en Cristiano a su peor verdugo, el que le hizo ll goles en 19 encuentros cuando el portugués brillaba en Real Madrid. Se le caían las lágrimas a CR7 cuando



### Sólida y sin lujos, Francia eliminó a Bélgica

Francia conoce a la perfección su libreto, lo recita de memoria y con eso le basta para ir avanzando mientras busca las cuotas de eficacia que por ahora parecen olvidadas. Así, tras el 1-0 contra Bélgica, llegó a los cuartos de final de la Eurocopa. El subcampeón del mundo recién marcó diferencias cuando faltaban diez minutos para el final. Jan Vertonghen, con la rodilla, desvío el remate mordido de Kolo Muani. La fortuna estuvo del lado de los franceses, que apenas marcaron tres goles en la competencia. Kylian Mbappéfuetitular, aunque estuvo lejos de su nivel; es más, el delantero se mostrómolestodurante un largo rato por la máscara con la que juega por una lesión en la nariz. Bélgica apostó por un estilo más sacrificado y conservador, pero el cambio no le funcionó.

todavía quedaba partido por delante, minutos decisivos. Su madre también estaba compungida en el palco.

Inédito: el resto de los jugadores de Portugal se vieron en la necesidady la obligación de levantar le el ánimo a quien transmite altivez a cada paso, el que en el debut le habia mostrado toda su arrogancia al arquero checo cuando su compañero Francisco Conceição marcó el gol del triunfo en el descuento. Cristiano, que habitualmente se reserva para el último penal en las definíciones, esta vez ejecutó el primero. Cambió la dirección, el remate entró junto a un poste. No lo festejó, le pidió disculpas a los hinchas de Portugal que ocupaban la cabecera.

Siguió perturbado Cristiano, que en su sexta Eurocopa aun no convirtió en los cuatro partidos que disputó. Justo él, que tiene varios récords en la competencia: de goles (14 en 29 cotejos), de asistencias (ocho), de minutos (2520). Pero los 50 goles en 51 partidos que anotó en su temporada oficial en Al Nassr de Arabia Saudita reflejan unasfacilidadesy concesiones que no encuentra en el trasbordo a la alta competencia de una Eurocopa. Sus 39 años podrán seguir siendo esplendorosos para un fútbol de tercer nivel, pero representan una carga ante defensores más duros y dispositivos tácticos cerrados. "Tengo un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo. Es lo que el fútbol te da, momentos inexplicables. Intenté

dar algo a la selección, no lo conseguí. Oblak estuvo bien, pero mejor lo hizo nuestro arquero", dijo Cristiano tras el partido.

Si bien su estado físico sigue siendo impecable, la biología ya lo limita para repetir la cantidad deesprintes que desplegaba cuando pulseaba cada año con Lionel Messi por el Balón de Oro.

Cristiano ahora merodea la media luna, como un Nº 9, para intentar satisfacer su voracidad por el gol. Recorridos más cortos, una apuesta a su intuición y olfato para encontrar los espacios donde puede caer la pelota.

Cristiano transita la vigilia del gol con ansiedad. No es un cazador sigiloso ni un paciente francotirador. El gol ha sido la dopamina de toda su carrera. Se resiste al paso del tiempo, o al menos lo desafía, le opone su orgullo competitivo y una genética que cuida como su bien más preciado. Camino a los 40 años que cumplirá en febrero, se encuentra ante la disyuntiva de si su permanencia en el fútbol es para durar o trascender.

Hoy, sus devotos compatriotas, la multitud que lo idolatra, le festeja que haga tres o cuatro jueguitos intrascendentes con la pelota cerca de una banda, a falta de otros aportes más contundentes.

La realidad suele ser más cruel que los deseos. Cristiano no pudo en varias ocasiones con el zaguero Vanja Drkusic. Sus saltos ya no son como cuando parecía que tenía dos resortes en las plantas de los pies; ahora le faltaron centímetros para conectar un par de centros que le pasaron por arriba. Cuando logró conectar uno, fue sin potencia.

En su cruzada de los tiros libres tampoco le fue bien. Ejecutó cuatro, tres desviados –dos por arribadel travesaño–y uno bloqueado por Oblak, que no tuvo necesidad de moverse. El arquero esloveno después le ganó un mano a mano, al taparle un zurdazo. Cristiano es el que más remató en el torneo, con 20 disparos, sin un gol. Puro fogueo. De ser otro delantero, cualquier director técnico se plantearía reemplazarlo, pero es Cristiano, con todo lo que eso implica ahora, a favor y en contra. •

# espectáculos

Benoit Jacquot Jacques Doillon fueron detenidos a partir de una denuncia de Judith

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @f Facebook.com/lanacion @www.lanacion.com.ar

# Charlotte Rampling.

# "Reconozco que a veces soy bastante salvaje"

Desde París, la actriz británica habla sobre su nueva película, La matriarca; de su papel en Duna, y de la profundidad del cine independiente como fuente de conocimiento cultural

Texto Marcelo Stiletano

los 78 años, Charlotte Rampling sigue plenamente activa. Las películas más recientes de Costa-Gavras y Jim Jarmusch, todavía en proceso de posproducción, serán las próximas muestras del compromiso artístico de una intérprete que lleva más de medio siglo dedicada a participar en películas independientes y de autor, casi siempre en Europa. Tan identificada está con esa idea del cine que hasta sus apariciones en proyectos mucho más grandes, como ocurre en las dos partes de la monumental Duna, corresponden en su mirada a esa perspectiva. Así, en la conversación telefónica que comparte con la nacion desde su hogar en París, dirá que Duna es una película de arte como las que hizo durante toda su vida, aunque con un presupuesto mucho más grande. Continúa en la página 2





En Un asunto de familia, ya disponible

### Nicole Kidman, del film más visto de Netflix a sus papeles más icónicos

PANTALLAS. Un asunto de familia, estrenada el viernes, ya es un éxito; un recorrido por sus películas y dónde verlas

### Natalia Trzenko

LA NACION

cibir el premio a la trayectoria que entrega la prestigiosa asociación cinéfila AFI (American Film Institute), Nicole Kidman volvió a demostrar que más allá de sus logros pasados, para ella lo mejor está por venir. La en la más vista de Netflix en to- ra hasta ahora. do el mundo desde su estreno, el viernes pasado.

combinar proyectos comer- colegas en Hollywood. ciales con grandes apuestas

Noah Baumbach, Mimi Leder, John Cameron Mitchell, Lee Daniels, Philip Kaufman, Apocomás dedos meses de re-Park Chan-wook, Susanne Bier, Sofia Coppola, Richard LaGravanese (realizador de Un asunto familiar), Aaron Sorkin, Robert Eggers, Lulu Wang, George Miller, Jane Campion, Baz Luhrmann, Jean-Marc Vallée y Stanley nueva película protagonizada Kubrick, entre otros, que depor la actriz australiana -úni- muestran no solo su impreca intérprete de su país en ha-sionante curriculum sino ber recibido la distinción- Un una incansable búsqueda asunto de familia se convirtió creativa que definió su carre-

Para dar cuenta de esa variedad que parece la única Si bien la comedia román- constante en la trayectoria tica en la que Kidman com- de Kidman entre el cine y la parte pantalla con Zac Efron TV, los que siguen son cinco y Joey King no está entre los de sus films que demuestran mejores exponentes de su una versatilidad que escapa carrera, sí demuestra su vi- a los encasillamientos que gencia y su habilidad para atraviesan muchos de sus

Ojos bien cerrados: "Stanartísticas. Los nombres pro- ley de repente reescribía espios involucrados son tan cenas enteras que habíamos variados como la lista que filmado durante seis semala actriz mencionó en su dis- nas. No quedaba otra que decurso de agradecimiento en cir: 'Ok, fantástico, ¿cuál es la AFI. Nombres como Phi- tu visión ahora?', explicaba lip Noyce, Ron Howard, Gus la actriz al diario Los Ange-Van Sant, Stephen Daldry, les Times en la víspera de la Lars von Trier, Alejandro entregadel premio, a fines de Amenábar, Jonathan Glazer, abril. Continúa en la página 3

#### Viene de tapa

No debe haber nada más distante de Duna—con sus realidades paralelas, sus mundos fantásticos, su presupuesto multimillonario y su elenco de estrellas—que La matriarca (Juniper), la pequeña producción filmada en zonas rurales de Nueva Zelanda con la que Rampling está a punto de reaparecer en la cartelera porteña. Su estreno está anunciado para pasado mañana.

La actriz nacida en Essex (Reino Unido) y radicada desde hace mucho tiempo en la Ciudad Luz personifica allí a Ruth, una dama septuagenaria, antigua fotógrafa de guerra y hoy cada vez más dependiente del alcohol, que regresa a un hogar familiar marcado por tragedias, ausencias, duelos y todo tipo de desapego. Uno de sus integrantes es su nieto (el debutante George Ferrier), un joven de 18 años rebelde, solitario y propenso a castigarse a sí mismo todo el tiempo. Por sus actos de indisciplina en el internado de lujo al que asiste es suspendido y, como castigo, debe cuidar a la anciana, a la que no conoce en absoluto.

No es habitual que una actriz de la trayectoria y la experiencia de Ramplingacepte con entusiasmo un proyecto presentado por un director debutante como Matthew J. Saville, que escribió La matriarca a partir de algunos recuerdos personales. Su abuela, que era alcohólica, viajó por África, estuvo en la Guerra Civil Española "y bebió ginebra como para llenar una piscina olímpica".

Con esa historia, Saville llegó hasta la casa de Rampling para convencerla de que aceptara ese papel. "Habló conmigoy le pedí expresamente que viniera a verme -cuenta Rampling a LA NACION, con un tono de voz propio de una figura que se destaca en el mundo artístico por su elegancia y su distinción-. Yo había leído su guion y me pareció muy interesante. Le dije que, si iba a hacer la película, tenía que colaborar en la escritura del personaje. Creo que los dos necesitábamos compartir ese trabajo y al final lo conseguimos. El había pensado en Ruth como una mujer mayor que yo, y mi intención desde el principio fue adaptar el papel a mi propia edad. Era imprescindible hablar de esas cosas".

### Esas charlas dieron sus frutos. Finalmente usted aceptó el papel e hizo la película.

-Así fue. Pasamos tres días trabajando juntos y le dije que sí porque me encantó la historia. Lo que necesitaba era un poco más de comprensión yentendimiento acerca del comportamiento de una mujer como Ruth.

#### -Usted elige expresar todos los sentimientos y dolores que atraviesa Ruth, inclusive su alcoholismo, de manera muy reservada y contenida.

-Así es como me gusta trabajar en el cine. Sobre todo apoyada en las emociones que salen desde muy adentro. No tanto actuar, sino sentir. Ruth es un personaje de comportamientos bastante austeros. Al principio se muestra bastante enojada y no esconde un temperamento más bien salvaje. Pero luego cambia.

#### -¿Tiene el personaje de Ruth algún rasgo de la personalidad de Charlotte Rampling?

-Pienso en varios. Reconozco que a veces soy bastante salvaje. También me gusta experimentar con los demás y compartir un viaje parecido al que Ruth emprende junto con su nieto. No solo para reaccionar después de las primeras discusiones, aceptar que nos llevamos mal y reconocer que eso no es nada bueno, sino para entender posteriormente cómo llevar adelante un trabajo de relación mucho mejor.

#### -¿Cómo se lleva usted habitualmente en los rodajes con colegas más jóvenes, como George Ferrier, el actor que personifica a su nieto en la película?

 Loprimeroque trato es de que no se sientan intimidados. Todo este tra-



George Ferrier y Rampling en La matriarca, película que se estrena pasado mañana

JEN RAOULT

# Charlotte Rampling. "El cine une a los seres humanos"

De superproducciones como *Duna* a films de autor como *La matriarca*, la actriz británica concibe la interpretación como una experiencia emocional más que técnica



### Filosofía de vida

"Arrepentirse es algo que solo te hace sentir infeliz. Por eso creo que siempre es mejor seguir adelante. No puedes tenerlo todo".

bajo se trata de entendernos y respetarnos el uno al otro, mucho más si, como en este caso, los personajes en la ficción no se llevan nada bien. Hay que establecer una corriente de confianza con los otros actores. Quién eres, qué quieres, qué trabajo estás haciendo con el personaje, si lo estás entendiendo o no. Trato de establecer muy rápido una corriente de tranquilidad con mis compañeros.

#### -Se me ocurre que algunos, sobre todo los de menos experiencia, podrían sentirse en algún momento intimidados por una presencia tan poderosa como la

-Sentirse intimidado por otra persona no funciona nunca. Puede ocurrir que pase algo así simplemente por la admiración que se tiene del otro. Pero cuando estamos trabajando, las necesidades son otras. Divertirnos juntos, reír juntos, resolver las cosas juntos. Puedo preguntarle algunas cosas a George y él, claro, también puede preguntármelas a mí. Está bueno trabajar para que podamos ser amigos.

-Imagino que lo que vivió en La matriarca con George Ferrier

#### podría ser parecido a su experiencia junto a Timothée Chalamet en *Duna*.

-En la primera Duna yo empecé justamente filmando una escena con Timothée. Y fue muy dificil. Nosotros sabemos lo que hacemos en nuestro mundo, pero de repente nos encontramos en lugares extraños, muy dificiles, y tenemos que encontrar formas de trabajar juntos y vivir como una gran familia.

#### -¿Qué tiene usted en cuenta a esta altura de su carrera para elegir un proyecto?

 La calidad del personaje dentro de una historia. Y todo lo que tiene para decir, por más pequeño que fuese. No importa si esa persona tiene algo con la que yo sienta o no empatía. Tampoco si lo que muestra es algo malo o travieso. Lo que tengo que sentir en el personaje es algo que de verdad me gustaría explorar. Una forma de ser. Eso es lo que exploramos en cada nuevo personaje. Gracias a ellos puedo experimentar pequeños momentos de algo que a lo mejor me hubiese gustado haber vivido. Hasta que finalmente puedo hacerlo en la ficción.

-Usted consagró casi toda su carrera al mundo del cine de arte en Europa, que resulta cada vez más difícil de programar fuera de los festivales. Hay bastantes menos espacios, salas y complejos para ver el tipo de películas que usted ha hecho toda la vida, mucho más desde que salimos de la pandemia.

-Siempre habrá futuro para el cine de autor. Siempre tendrá un lugar. Quizá tendrá audiencias más pequeñas, tal vez estas películas se estrenen directamente en las pla-

taformas para que la gente pueda verlas en sus hogares. Son muy pocos los países que proyectan cine de autor en salas grandes, los Estados Unidos, Francia. Sé que la Argentina tiene muchos cines pequeños donde se siguen viendo películas de autor, esas películas que nos cuentan cómo se vive en diferentes culturas. El cine une a los seres humanos. Nos ayuda a tomar conciencia de que hay distintas formas de ser y de vivir. No es solo cuestión de contar historias, sinode entender la realidad en la que nos encontramos. Y eso es lo que más me gusta del cine de autor, que se acerca mucho más a la psicología profunda de las distintas formas de ser que tenemos.

#### -En París hay muchas salas y complejos dedicados al cine de autor. ¿Sigue viviendo esa experiencia? ¿Sigue yendo al cine?

-Sí, sí, claro que lo hago. Tal vez no signifique tanto para las generaciones más jóvenes, que ojalá vuelvan en algún momento, pero para mí es un tipo de entretenimiento muy especial. Al entrar en una sala de cine, cuando se apaga la luz, no puede haber distracciones. También es una manera encantadora de compartir un buen momento con amigos, y tal vez con novias o novios que se están conociendo. Ir juntos al cine es una hermosa experiencia.

-Hay quienes piensan que esa experiencia compartida se limitará en el futuro a las películas de alto impacto, como las de superhéroes o de animación. A usted le tocó participar hace poco en dos películas enormes, pero que al mismo tiempo tienen algo de cine autoral. ¿Cómo vivió ese momento con Duna?

-Denis Villeneuve sabe cómo transformar un gran espectáculo en una historia más íntima, propia del cine de autor, porque tiene recursos para contarla de una manera bastante poética, visual y con un mensaje. Las grandes películas ocupan mucha gente y mucha infraestructura. Parecen operaciones militares organizadas.

#### -¿Qué hay de aquí hacia adelante en su carrera? ¿Más cine, teatro? ¿Acaso algún papel en una miniserie o algo que directamente veamos en streaming?

-Yo soy una persona de cine. A mí lo que más megusta es hacer películas. He participado en series, pero prefiero las películas. Pero en esta etapa no tengo la intención de trabajar todo el tiempo. Tampoco fue así en la mayoría de mi carrera. Así que simplemente dejo que aparezcan cosas nuevas. A veces digo que no, pero más tarde seguramente surgirá algo que despierte mi interés para estar otra vez allí, filmando. Nunca entendíal cine como una carrera. No soy de esas personas que hacen una película atrás de otra. Cada una de ellas ha sido un experiencia profunda y grande para mí.

#### -En un momento de La matriarca vemos a su personaje, Ruth, diciendo que no se arrepiente de nada. ¿Hay algo de lo que se haya arrepentido a lo largo de su carrera?

-Seguramente debe haberlo. Pero no pienso demasiado en eso. A veces pienso que me hubiese gustado algo que al final no hice por alguna razón. Pero arrepentirse es algo que solo te hace sentir infeliz. Por eso creo que siempre es mejor seguir adelante. No puedes tenerlo todo. ●

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MARTES 2 DE JULIO DE 2024

## Un recorrido por Nicole Kidman que ya encabeza el ranking de Netflix

PANTALLAS. La película Un asunto de familia es lo más visto de la plataforma; sus protagónicos memorables y el riesgo

Viene de tapa

Esa disposición de Kidman para seguir los impulsos creativos de Kubrick en el film que protagonizó junto a Tom Cruise -su marido por entonces- incluyó comprometerse a interpretar a Alice, una mujer en plena crisis que atraviesa la turbulencia probando los límites de la monogamia y dándoles lugar a sus deseos eróticos reprimidos, lo que pone en riesgo su pareja y hasta su estabilidad emocional. La última película de Kubrick, que falleció cuatro días después de entregar su corte del film al estudio, de insoslayable perfección formal, fue famosa por su extenso rodaje (durómás de un año), el vínculo entre sus estrellas en la vida real y por la gélida interpretación de Kidman, que algunos confundieron con inexpresividad. Disponible en Max.

Moulin Rouge. Toda identificación entre la actriz y su personaje en el film de Kubrick pasó a segundo plano cuando Kidman interpretó a Satine en el extravagante musical de Baz Luhrmann. La película, en la que la actriz no solo brillaba en pantalla gracias a la puesta en escena y el vestuario puestos al servicio de su pálida belleza, sino también por su talento para cantar y participar de las complicadas coreografías, mostró un lado diferente de la actriz. Gracias a la heroína trágica deese mundo exagerado, colorido y casi circense, Kidman recibió su primera nominación al Oscar como actriz principal, un merecido reconocimiento que marcaría un quiebre en su carrera. Pocos directores entendieron mejor la fotogenia de la intérprete y su capacidad para la emoción que atraviesa la pantalla que su compatriota, con el que volvería a trabajar en la desmesurada y fallida Australia. Disponible en Disney+.

Los otros. Menos de dos meses después de verla como la misteriosa Satine en Moulin Rouge, el público se sumergió en otro tipo de misterio de la mano de Kidman y el director Alejandro Amenábar. El tercer largometraje del director chileno afincado en España está lejos de la grandilocuencia del film de Luhrmann pero, al igual que el musical, se trata de un ejercicio de estilo que triunfa en gran medida gracias a la interpretación de su protagonista. En el relato de fantasmas ambientado en 1945 dentro de una enorme y decadente mansión de estilo victoriano en la isla británica de Jersey, Kidman encarna a Grace, una madre que intenta criar a sus dos hijos con una disciplina y rigor que no hacen más que alimentar sus propios miedos, su paranoia y la sospechadequealgomuyextraño ocurre en el lugar. Ominosa y fiel a las marcas del género, la película resulta otra prueba irrefutable de la capacidad de la actriz de llevar adelante todo el peso del relato. Disponible en Prime Video.

Las horas. Por una nariz. Cuando Kidman ganó el Oscar a la mejor actriz principal por su interpretación de la escritora Virginia Woolf en este film de Stephen Daldry, muchos bromeaban con que su triunfo tenía mucho que ver

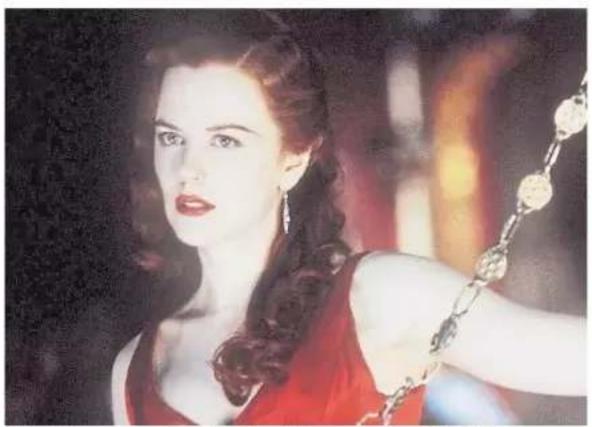

Moulin Rouge, un papel que le valió una nominación al Oscar

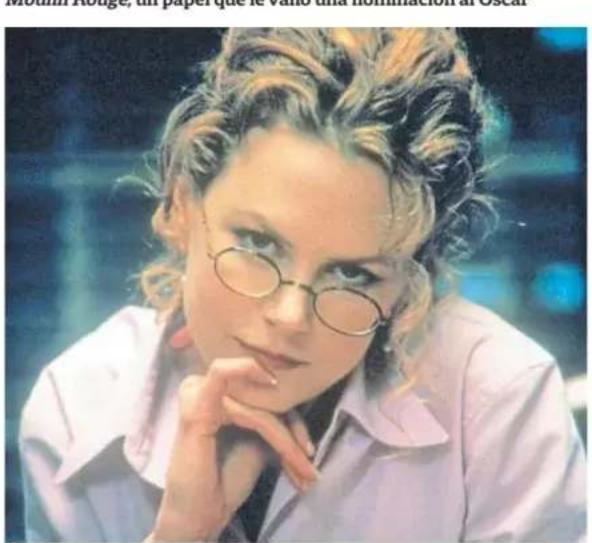

Su papel de Alice en Ojos bien cerrados

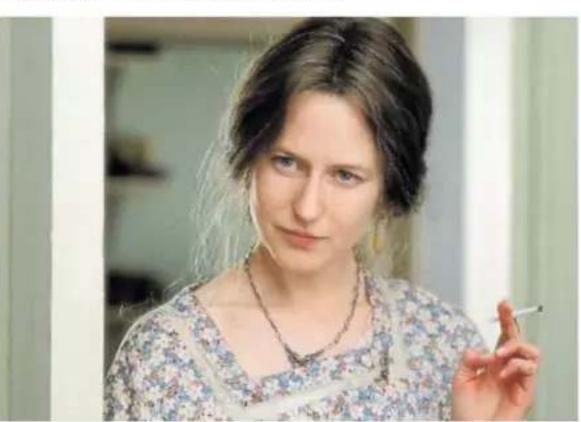

En Las horas, interpretando a Virginia Woolf

con la prótesis que Kidman utilizaba en el film para que su nariz se pareciera más a la de la autora británica. Más allá de los comentarios, lo cierto es que la transformación de la actriz en la película que retrata el último día de la vida de Woolf va mucho más allá del maquillaje. La asordinada desesperación que acecha al personaje tironeado entre sus anhelos artísticos y el azote de su inestabilidad mental se reflejan en cada gesto atisbo de vanidad e inmersa en la tragedia que su personaje experimentó al final de sus días. Dispoen Apple TV.

Lazos perversos. Ya confirmada como una de las grandes protagonistas del cine de las últimas décadas capaz de poner en

marcha un proyecto con su presencia en el elenco. Kidman decidió poner ese peso al servicio del debut en un film de habla inglesa del celebrado director surcoreano Park Chan-wook. El realizador de Oldboy tomó un guion inspirado en La sombra de una duda, de su admirado Alfred Hitchcock, para construir un relato de una belleza plástica hipnótica en el que Kidman encarna a una gélida belleza pelirroja, una madre desapegade la actriz, alejada de cualquier da que parece estar ocultándole más de un secreto a su extraña hija India (Mia Wasikowska), secretos que empiezan a revelarse nible para comprar o alquilar con la aparición del tío Charlie (Matthew Goode). Un objeto singular en la filmografía de Kidman, da cuenta de su mirada inquieta y su constante búsqueda artística. Disponible en Disney+. •

### Detienen a dos directores franceses por abuso sexual

CINE. Benoît Jacquot y Jacques Doillon fueron denunciados por una actriz

A partir de hoy la industria de cine francés ya no será igual. Los reconocidos directores Benoît Jacquot (Adiós a la reina) y Jacques Doillon (Casamiento de tres) fueron detenidos ayer en París en relación con la denuncia que hizo contra ellos por violación y abuso sexual la actriz y realizadora Judith Godrèche. Según consigna un cable de la agencia AFP, los hombres, que niegan las acusaciones, fueron vistos ingresando a una estación de policía de la capital francesa en compañía de sus abogados.

La actriz, una de las más prolíficas y celebradas de la cinematografía de su país, presentó este año en el Festival de Cannes el cortometraje Moi Aussi (Yo también), en el que ponía en contexto la denuncia policial que hizo en febrero por "violación con coacción" contra Jacquot, con quien mantuvo una relación de seis años en la década del 80. Cuando se conocieron en el set de Les mendiants, la pelicula que él dirigia, la actriz tenía 14 años y el realizador, 39. Godrèche, que había sido una de las intérpretes en contar que a mitad de los noventa Harvey Weinstein la había acosado cuando el infame productor la invitó a su suite del Hotel du Cap, en Cannes, para hablar de la posibilidad de poner al film Juegos peligrosos, que ella protagonizaba y él distribuiría en los Estados Unidos, en la carrera por el Oscar. Según relató la actriz a The New York Times en 2017, en aquel entonces ella tenía 24 años y logró huir de Weinstein.

Aun después de haber participado de las acusaciones que dieron pie al movimiento #MeToo en Hollywood, Godrèche necesitó algún tiempo más para señalar lo que le había pasado en su propio entorno de trabajo. Tal vez porque los integrantes de la industria cinematográfica francesa rechazaron en principio toda equivalencia entre sus modos y los de la de los Estados Unidos. Una reticencia que parece estar dejando paso a una nueva perspectiva gracias a la denuncia que radicó Godrèche en febrero y a las que señalan las conductas inapropiadas de uno de los integrantes más conocidos y celebrados del cine francés: Gérard Depardieu.

En el caso de Jacquot, la actriz describió cómo desde 1986, cuando ella tenia 14 años y el director 39, él la tenía bajo su poder y que esa enfermiza relación duró hasta 1992. Sobre Doillon, denunció que abusó de ella en el set de uno de sus films. Ante la detención de hoy, los abogados de los acusados argumentaron que el procedimiento era innecesario y que el interrogatorio podía haberse realizado de otra manera, además de subrayar que ambos tenían derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad. La representante legal de Doillon, Marie Dose, señaló que no había justificación legal para que su defendido fuera detenido para dar su declaración sobre un supuesto incidente ocurrido 36 años atrás. Lo cierto es que el procedimiento podría resultar en un careo de los acusados con Godrèche, que reaccionó a la noticia a través de su perfil de Instagram. "Estoy llorando... por todo esto... no sé si tengo la fuerza, perotendré que tenerla. La tendré... por ella", escribió la actriz sobre una foto de ella de adolescente sentada junto a Jacquot. •

#### TELEVISIÓN

### Gran Hermano se consolida en la cima del rating

La edición 2024 de Gran Hermano está llegando a sus instancias finales y el rating así lo demuestra con cifras que dan cuenta del interés que el reality show de Telefe genera en la audiencia. La gala de eliminación que se emitió anteanoche consiguió 15,5 puntos de promedio, lo que lo convirtió en el programa más visto del día. El pico de la emisión fue de 16,8 y se alcanzó pasadas las 23, cuando Santiago del Moro anunció que Emmanuel había sido salvado por los votos del público. Gracias al reality, Telefe logró ser el canal más visto del día con un promedio de 7,4 puntos y fue además la emisora que tuvo los tres programas con mayor rating del domingo •

#### CLÁSICA

### La Novena Sinfonía no pierde vigencia

El 7 de mayo, día de la celebración mundial de los 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, en realidad llega ahora: todo lo que hay que saber de esta obra, lo que describe, cómo cambió el mundo musical, su viaje al espacio como la música que representa el planeta y su increíble historia. Anécdotas y el cotilleo que la rodea con rarezas y videos especialmente creados que se transmiten en pantalla supergigante. Todo esto podrá disfrutarse, como si se tratara de un cuento musical, hoy en el Teatro Astral, de 20 a 21.30. Las localidades siguen a la venta a 9000 pesos, el mismo precio de marzo. •

### DEPORTES

### La Fundación Favaloro en la Copa América

En la previa del partido del seleccionado argentino frente a Chile por la Copa América, Susana Giménez se sumó a la campaña "Ponéte el corazón", que impulsan la Fundación Favaloro y la Conmebol. "Amaba a Favaloro, quiero una calle para Favaloro", expresó Susana. Preocupados por los casos de muertes súbitas y afecciones cardíacas, la iniciativa busca concientizar sobre la salud cardiovascular. "Creemos que el mundo necesita otra mirada, por eso la Funación Favaloro invita a ser parte de un proyecto que pretende que seamos más responsables, honestos y solidarios, como soñaba el René Favaloro. "Tiene como objetivo principal sensibilizar a la gran comunidad del fútbol sudamericano sobre la importancia de la salud del corazón, promoviendo los hábitos de vida saludable que proporciona el deporte", dijeron desde la fundación. "El doctor René Favaloro, en su rol de educador, siempre subrayó la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la actividad física es una herramienta fundamental", afirmó Liliana Favaloro, presidenta de la fundación. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró la alianza con la fundación y dijo que la campaña "refuerza los valores de responsabilidad en toda la comunidad del fútbol sudamericano". •

### El tiempo para la ciudad

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 8" | máx. 17"





Despejado Intervalos de nubes y sol con vientos del sudoeste



Luna



Nueva 5/7

Creciente 13/7

○ Llena 21/7
 ● Menguante 28/6

SANTORAL San Bernardino Realino | UN DÍA COMO HOY En 1900, vuela por primera vez un Zeppelin, el LZ-L | HOY ES EL DÍA Mundial del Ovni.

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

|    |    |   | SO | LU | KI | ON | (II | we. | rti |
|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|    | Х  | 0 | Х  | 0  | 0  | Х  | Х   | Х   | 0   |
|    | 0  | 0 | 0  | Х  | 0  | Х  | 0   |     | X   |
|    |    | 0 | 0  | х  |    | x  | O.  | Х   | X   |
|    | X. | Х | X  | 0  | Х  | 0  | X   | a   | X   |
|    | 0  | 0 | Х  | Х  | Х  |    | х   | 0   | 0   |
| 1  | 0  | Х | 0  | 0  | Х  | 0  | 0   | х   | X   |
| ij | 0  | 0 | 0  | X  | 0  | 0  | x   | 0   | X   |
|    | Х  | x | х  | 0  | Х  | Х  | 0   | х   | X   |
|    | 0  | 0 | Х  | 0  | 0  | Х  | 0   | X   | O   |
|    | 0  | X | 0  | 0  | 0  | Х  | 0   |     | 0   |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 0 |   |   |   | 0 | О | О |   | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 |
| X | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| X | 0 |   |   |   |   | О | 0 | 0 |
| X |   |   |   | Х | 0 |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   | Х | Х |   | 0 |
|   | 0 | Х |   | Х |   | Х |   |   |
| X | Х |   | Х |   | Х | 0 |   |   |
| X |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
|   | X | X | Х |   | 0 |   | 0 |   |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

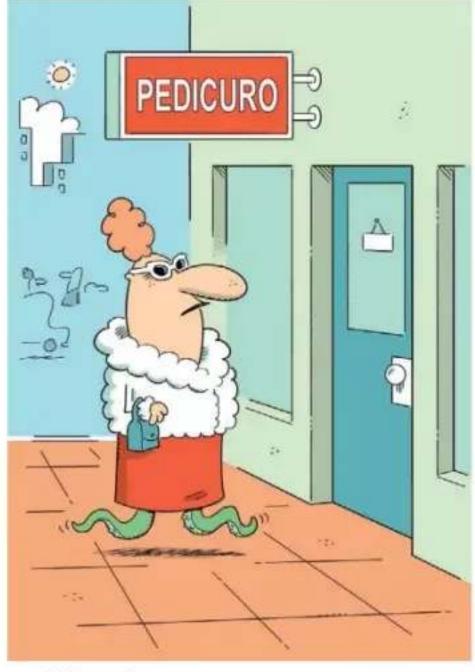

Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre

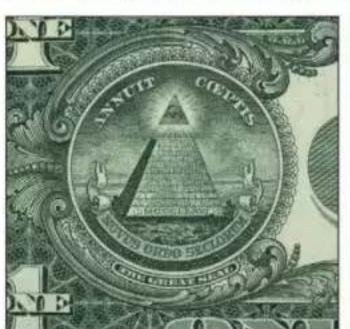





Macanudo Por Liniers\*

